#### deportes

Cavani rescató a Boca cuando los hinchas ya se ponían nerviosos

El Xeneize jugó mal, pero el uruguayo hizo el 1-0 ante Cruzeiro, por los 8<sup>vos</sup> de la Sudamericana.

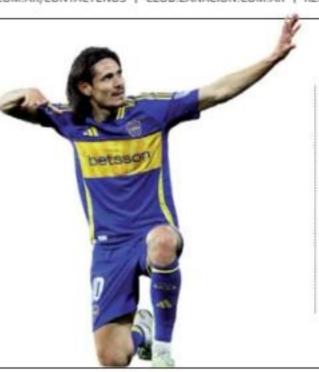

#### La boxeadora de la polémica, del ring a los salones de belleza

Tras la controversia de género en París 2024, la argelina Imane Khelif posó como modelo.





## LA NACION

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Nuevos chats refuerzan la denuncia de Yañez y detallan golpes durante el embarazo

VIOLENCIA. Enviarán un exhorto a España para que declare la madre de la ex primera dama

La ex primera dama Fabiola Yañez le detalló por chat en 2021 a la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, una larga sucesión de golpes que—según le contó—venía recibiendo de parte del entonces presidente. Estos chats, revelados por La Nacion, forman parte de la causa penal contra Fernández.

la causa penal contra Fernández. La conversación refuerza la acusación de Yañez, ya que tres años antes de la denuncia por violencia de género ya daba cuenta de las agresiones que sufría.

Uno de los episodios más violentos de los relatados por Yañez coincidió, según los datos del expediente, con la difusión de la foto de la fiesta de Olivos, imagen que le generó un duro revés político al gobierno de Fernández. "Hoy (...) sabiendo que puedo estar emba-

razada, me dio una patada en la panza", le escribió Yañez a Cantero. "Hoy" era el 12 de agosto de 2021, el día que LN+ reveló la foto del festejo de cumpleaños de Yañez en plena cuarentena.

La Justicia enviará un exhorto a España para concretar la declaración de Miriam Yañez Verdugo, la mamá de Fabiola Yañez, para que cuente lo que sabe. Página 10



## El Malba estrena una "joya récord" del arte



MALBA

cultura — Las distracciones de Dagoberto, la pintura surrealista que Eduardo Costantini compró en una subasta por 28 millones de dólares, ya se exhibe en el Malba en una sala especial, rodeada de tres obras cumbre de Remedios Varo. El valor que alcanzó la pieza en mayo pasado ubicó a la artista en el podio de las cinco mujeres más valiosas en subasta, junto a Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo, Louise Bourgeois y Joan Mitchell. Página 24

### El terror domina en el conurbano: diez crímenes en siete días

INSEGURIDAD. Se registraron asesinatos por robos, venganzas y femicidios en distintos partidos La inseguridad en el territorio bonaerense quedó reflejada, una vez más, en una sucesión de homicidios que sumaron 10 víctimas en apenas una semana.

Los asesinatos derivaron desituaciones de robos, venganzas y femicidios, con muertes registradas en los partidos de Almirante Brown, La Matanza, Lanús, Merlo, San Martín, Berisso y Quilmes. Uno de esos homicidios fue el de Franco Saulle, un joven de 19 años que se dedicaba a negocios con criptomonedas, que fue baleado el jueves 8 de este mes cuando llegaba a la casa de sus padres, en Burzaco. Si bien ese asesinato abrió la lista de muertes violentas en los últimos siete días, el caso trascendió anteayer y los detectives policiales habrían identificado a los atacantes. Página 26

### Lula no reconoce a Maduro y pide otra elección

venezuela. La postura para repetir los comicios fue apoyada por Petro; fuerte rechazo de Machado

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).— El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reconoció ayer que el triunfo que se adjudica Nicolás Maduro en Venezuela no está probado y propuso realizar una nueva elección. A ese planteo se sumó su par colombiano, Gustavo Petro. Pero la idea generó un fuerte rechazo de la líder opositora, María Corina Machado, y llevó a la Casa Blanca a exigir que "se respete la voluntad del pueblo venezolano". Página 2

#### El consumo cayó en julio 16,1%, la peor baja en 3 años

VENTAS. La caída en la actividad y la aún escasa recuperación salarial contribuyeron a que en julio el consumo cayera 16,1% interanual, la peor baja en tres años. El dato surge de un informe de la consultora Scentia, que mide volúmenes de venta en supermercados y autoservicios de todo el país. La caída acumulada en 2024 es de 9,6%. Sin embargo, la medición mensual muestra que el consumo está estabilizado desde abril, lo que podría indicar un cambio de tendencia. Página 18

#### EL ESCENARIO

#### Claudio Jacquelin

El Congreso desafía el déficit cero

Página 15

#### DESDE ADENTRO

#### Florencia Donovan

Milei vs. mercados, una pulseada abierta Página 20

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Guillermo Idiart** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LAS DIFERENTES POSTURAS SOBRE EL CONFLICTO



"Si tiene sentido común, [Maduro] podría incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir observadores"

La crisis venezolana | CONTROVERSIA EN LA REGIÓN

## Revuelo por una propuesta de Lula de repetir los comicios en Venezuela

La sugerencia del presidente, a la que se sumó Petro, fue descartada de plano por la oposición al chavismo; Biden pareció inicialmente respaldar la idea, lo que obligó a una aclaración de la Casa Blanca

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- Una controvertida idea propuesta ayer por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, generó un durísimo rechazo de la oposición liderada por María Corina Machado, desató duros cruces en la región yllevó a la Casa Blanca a exigir, luego de una confusa declaración del presidente Joe Biden, que "se respete la voluntaddel pueblovenezolano" y se comience a discutir una transición política, justo cuando Nicolás Maduro se aferra al poder y despliega una brutal represión.

Antes de viajar rumbo a un acto de campaña junto a la vicepresidenta Kamala Harris, Biden respondió varias preguntas de los periodistas al salir de la Casa Blanca, entre ellas una acerca de si respaldaba nuevas elecciones en Venezuela, y pareció apoyar la idea original de Lula deque los venezolanos vuelvan a votar, una propuesta vista ampliamente como un guiño a Maduro y un cachetazo a la oposición.

"¿Cuál es su mensaje para Maduro? ¿Respalda nuevas elecciones en Venezuela?", le preguntó a Biden una periodista. "Sí", respondió rápidamente el presidente, y pasó a otro tema.

Pero unas horas después, un vocero del Consejo de Seguridad Nacionalde la Casa Blanca pulió la postura oficial de Washington al aclarar que Biden se refería "a lo absurdo que es que Maduroy sus representantes no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio".

"Para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y
para un número cada vez mayor de
países, es evidente que [el opositor]
Edmundo González Urrutia fue el
candidato más votado el 28 de julio.
Estados Unidos vuelve a pedir que
se respete la voluntad del pueblo
venezolano y que se inicien conversaciones sobre una transición que
permita volver a las normas democráticas", insistió el vocero ante una
consulta de LA NACION.

"Yo les pregunto a ustedes: se va una segunda elección y si no les gustan los resultados, ¿qué? ¿Vamos a

una tercera? ¿A una cuarta? ¿A una quinta? ¿Hasta que le guste a Maduro?", fue la respuesta de Machado en una conferencia de prensa por Zoom con medios de la Argentina y Chile, entre ellos, LA NACION (ver aparte).

Lula, que le ha dado reparo político a Maduro, había desatado una tormenta política más temprano, durante una entrevista radial, al sugerir que el presidente venezolano podría convocar a nuevas elecciones en Venezuela, crear un "comité electoral" y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento.

"A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento", dijo Lula en Radio T. Esa postura fue respaldada luego por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, otro aliado regional de Maduro.

La nueva posición de los dos líderes democráticos más cercanos al chavismo en la región implicó unduro revés para la oposición venezolana liderada por Machado, que rechazó de manera tajante la propuesta y pidió que se reconozca su triunfo. "Fuimosa una elección con las reglas de la tiranía, la gente nos dijo que estábamos locos porque iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar", insistió Machado, que encabezó un conteo de actas propios que da cuenta de un triunfo de González con 67% de los votos.

La primera respuesta de Biden, quien ha hecho de la defensa de la democracia uno de los pilares de su presidencia y también de su extinta campaña presidencial, había marcado un giro sorpresivo e incómodo para la Casa Blanca, que dijo una y otra vez que la oposición venezolana obtuvola mayor cantidad de votos en los comicios, y llamó al régimen a reconocer su derrota. Pero el gobierno demócrata salió rápidamente a retractar la declaración del presidente.

Horas antes de la declaración de Biden, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, había insistido en que la administración norteamericana quería ver el "recuento

real de votos", a la vez que volvió a negar de manera oficial cualquier oferta de amnistía a Maduro.

"No, no es cierto que se haya ofrecido una amnistía al señor Maduro". dijo Kirby. "Y lo que queremos ver es el recuento real de votos, los datos, y aún no los hemos visto, así que todavía tenemos que verlos. Creemos que González ganó la mayoría de los votos. Creemos que, a través de varias formas y de varias fuentes, lo que es realmente definitivo son los datos reales de la votación, y el hechodequeMaduronopubliqueesos datos, creo, ciertamente habla de lo que debe ser su preocupación sobre la transparencia que mostrarían los resultados de esa votación", afirmó.

#### Presión

El régimen de Maduro enfrentó una fortísima e inédita presión internacional tras las elecciones para liberar las actas y permitir un escrutinio transparente, pero Lula, Petro y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le dieron amparo político en la región y en la Organización de los Estados Americanos (OEA) junto con otras naciones caribeñas, y abrieron un canal de diálogo con Caracas en busca de una solución negociada a la crisis. Ayer, Lula fue el primero que soltó la idea de una nueva votación.

Petro dijo después en Twitter que la "solución política" depende de Maduro, y ensayó una hoja de ruta: levantar las sanciones económicas, una amnistía general nacional e internacional, un gobierno de "cohabitación transitorio", y "nuevas elecciones libres". López Obrador no se sumó a la idea y se apegó a la tradicional postura mexicana de evitar cualquier injerencia en asuntos de otro país.

El plan para repetir las elecciones recibió varias y muy duras críticas, incluidas del expresidente colombiano Iván Duque y de la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. "Proponer nuevas elecciones es una burla. Cualquier acuerdo de transición que propongan Petro y Lula debe exigir que se publiquen las actas, que se haga una auditoría independiente y que se respete el ganador allí definido", dijo. •



Lula, en un evento industrial en Brasilia

## Fuerte rechazo de Machado: "Es un insulto al pueblo"

Descartó la posibilidad de otras elecciones o un gobierno de coalición, como planteó Lula

#### Lucía Sol Miguel

LA NACION

La líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó ayer la propuesta de convocar nuevas elecciones en Venezuela, lanzada en primer lugar por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y a la que se sumó luego el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

"Yo les pregunto a ustedes: se va a una segunda elección, y si no les gustan los resultados, ¿qué? ¿Vamos a una tercera? ¿A una cuarta? ¿A una quinta? ¿Hasta que le gusten los resultados a Maduro? (...) ¿Aceptarían ustedes eso en sus países?", fue la respuesta de Machado en una conferencia de prensa por Zoom con medios de la Argentina y Chile, entre ellos, LA NACION.

"Nosotros fuimos a una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados u hoy están presos o han tenido que huir del país", dijo Machado, que encabezó un conteo de actas propio –gracias a un ejército de testigos de mesa– que da cuenta de un triunfo desucandidato, Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos.

Machado se refirió a la ola represiva que lanzó el régimen de Maduro para sofocar las protestas contra lo que la oposición y gran parte de la comunidad internacional denuncian como un fraude, y que dejó por lo menos 25 muertos y 2200 detenidos.

"Plantear desconocer lo que ocurrió el 28 de julio es un insulto al pueblo venezolano... Las elecciones ya ocurrieron", agregó. "La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron", remarcó.

Sobre otra de las propuestas de Lula –de un gobierno de coalición–, la dirigente indicó que "los ejemplos a los que se hace referencia son aquellos en los cuales hubo diferencias de orden político entre grupos en conflicto, pero democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales, y este no es nuestro caso".

Más temprano, en una entrevista

LA NACION | VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3



"De Maduro depende una solución política para Venezuela. Amnistía general nacional e internacional y nuevas elecciones libres"



"Yo pregunto: se va a una segunda elección, y si no les gustan los resultados, ¿qué? ¿Vamos a una tercera? ¿A una cuarta? ¿A una quinta?"



"No creo prudente que de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos"



ERALDO PERES/AP

radial, Lula señaló que todavía no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones y sugirió la convocatoria a nuevos comicios.

"A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento", dijo Lula.

Por su parte, Petro apuntó a "nuevas elecciones libres" dentro de una lista de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude. Entre sus propuestas mencionó también el "levantamiento de todas las sanciones" económicas y "garantías totales a la acción política".

A diferencia de otros países que de un periodista. ya reconocieron como ganador a Maduro o al opositor Edmundo González Urrutia, los gobiernos de Brasil, Colombia y México han asumido una postura más neutral. En un comunicado conjunto, los tres países llamaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano a que divulgue las actas electorales, que se consideran la prueba definitiva de los resultados que dieron ganador a Maduroy que despertó fuertes cuestionamientos a nivel internacional por la falta de pruebas.

Tras las propuestas de Petro y de sulta de LA NACION. Lula, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también se refirió al asunto. "No creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos", dijo.

En la conferencia de prensa de ayer, Machado se refirió a los gobiernos de izquierda de la región que no condenaron la represión y que no se pronunciaron sobre el régimen venezolano como una dictadura por sus vínculos históricos con el chavismo.

"Que escuchen al presidente [chileno, Gabriel] Boric. No pueden acusarlo a él de derecha. Hay algunas personas en la izquierda que creen que todo lo que está a la derecha es extrema derecha... Si ven el mundo así... nosotros somos liberales. Pero esto no es una discusión ideológica, esto es respeto a los derechos humanos, a la vida, a la libertad de expresión, a la soberanía popular. No puede ser que estos valores se defiendan cuando gana un aliado y se desconozcan cuando uno pierde", dijo Machado ante la consulta

También agradeció al gobierno de Javier Milei por su postura y se mostró agradecida por el asilo que brindó la embajada argentina en Caracas a los seis opositores del régimen. "El gobierno de la Argentina ha hecho mucho y le estaremos agradecidos toda la vida. [Los refugiados en la embajada en Caracas] son seis personas extraordinarias, de los colaboradores más cercanos que yo he tenido. Hoy estarían presos si no fuera por la protección de la Argentina", indicó ante una con-

En esa misma línea, remarcó y agradeció las "voces de partidos [argentinos] que hoy no están en el gobierno, incluso habiendo tenido afinidad en el pasado con el chavismo", que no reconocieron los resultados que dio el CNE y reclamaron por las actas. •

## Para Washington, una derrota democrática y geopolítica

**OPINIÓN** 

Charles Lane THE WASHINGTON POST

WASHINGTON os semanas después de la apabullante victoria de la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas, el espíritu del año 1989 sigue vivito y con mejor salud que nunca.

Lamentablemente, la principal característica del momento actual que vive Venezuela no es el desafío democrático que presenta la oposición, tan similar al ánimo revolucionario que barrió con la Unión Soviética hace 35 años.

En China, 1989 estuvo marcado porelenvíodetropasdelgobiernode la república popular para masacrar a los manifestantes prodemocracia de la Plaza Tiananmen de Pekín. Es el espíritu de esa atroz represión el que encuentra su eco en la actitud de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

A pesar de toda evidencia en contrario, Maduro aseguró haber ganado el 28 de julio. Y desde entonces ha lanzado a la policía y a sus grupos paramilitares contra los miles de personas que se manifiestan contra el intento de fraude. Ya se contabilizan 23 muertos y más de 2200 detenciones. "Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen", lanzó el lunes Maduro, que

se dice socialista. Conclusión, el gobierno del presidente Joe Biden está sufriendo una granderrota en la "batalla global entre la democracia y la autocracia", según la descripción del mandatario norteamericano.

Sin duda, esa derrota no es inevitable. Pero si la tendencia actual se confirmara, el precio no solo lo pagará el pueblo venezolano con la profundización de la crisis interna y de un éxodo masivo que ya ha desestabilizado al hemisferio: la consolidación de un régimen totalitario en Caracas, apoyado por China, Rusia e Irán, también sería una catástrofe

geopolítica. Situada sobre la costa sur del mar Caribey sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela, sumada a Cuba y Nicaragua, conformaría una masa crítica de dictaduras estratégicamente ubicadas, sin oposición interna, y todas afines y en deuda con los enemigos de Estados Unidos.

Podríamos discutir hasta el cansancio de los errores de la política exterior norteamericana, tanto estratégicos como tácticos, que nos llevaron a este punto, ya sean los del presidente Donald Trump, que intentó un enfoque confrontativo con fuertes sanciones económicas, o los de Biden, que relajó esas sanciones para convencer a Maduro de celebrar elecciones libres y justas. A pesar de todo eso, los errores de

Washington no explican la supervivencia del régimen. Y el factor clave ha sido su brutalidad.

"Los grupos dominantes caen del poder solamente por cuatro razones. O son conquistados desde afuera o son tan ineficientes que el pueblo se rebela, o permite el surgimiento de un fuerte y descontento grupo intermedio, o pierde confianza en sí mismo y en su voluntad de gobernar", escribió George Orwell en su novela distópica 1984, y agregó que el cuarto factor - "la actitud mental de la clase dominante"-es el más importante de todos.

#### Implacables

Es como si Maduro hubiera leído esas palabras y se las hubiera tomado en serio, no como una oscura advertencia de Orwell, sino como un consejo político práctico. Igualmente implacables han sido los dictadores que lo apoyan, esos que recuerdan 1989 no como un año de gran liberación para los pueblos europeos, sino como el desastroso quiebre de la fuerza de voluntad de Mijail Gorbachov bajo la presión imperialista de Occidente.

Y eso no solo corre para el líder chino, Xi Jinping, que una vez dijo que la Unión Soviética había caído "porque nadie fue lo suficientemente hombrepara plantarsey oponersea Gorbachov", o para el ruso Vladimir Putin, que lamenta repetidamente que "los funcionarios soviéticos simplemente se levantaron y se fueron". También está Cuba, gobernada por los herederos políticos y familiares de Fidel Castro, quien se pasó todo el año 1989 purgando su régimen como preparativo para una larga resistencia contra la democracia, cuyo éxito se sostuvo con repetidas rondas de salvaje represión.

La represión venezolana posterior a las elecciones se parece mucho a la del régimen iraní en 2009 y al ataque del dictador nicaragüense Daniel Ortega contra la disidencia en el año electoral de 2018.

Pero el gobierno de Biden sigue tratando la crisis venezolana como una preocupación de política exterior de segundo nivel. La Casa Blanca considera que la situación puede resolverse con una negociación, a pesar de la ambigua postura de los países vecinos a los que espera involucrar: México, Colombia y Brasil. Esos gobiernos de izquierda no pueden decir la verdad del todo -Maduro es un usurpador-, en parte como una acto reflejo de solidaridad con cualquiera que enarbole la bandera antiimperialista, y en parte porque en un mundo donde la influencia de Estados Unidos está en baja, también tienen que cubrir sus apuestas. •

Traducción de Jaime Arrambide

#### El chavismo aprueba una polémica ley para regular las ONG

Activistas de DD.HH. advierten que amenaza el derecho de asociación

CARACAS (AP).- La Asamblea Nacional de Venezuela, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó ayer en segunda discusión una ley que busca regular las ONG que operan en el país. Los activistas de derechos humanos consideran que la norma, a la que solo le falta ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor, es una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública.

Después de más de un año de diferimiento y en medio de las críticas de los adversarios políticos del gobierno y organizaciones locales y extranjeras defensoras de los derechos humanos, los legisladores aprobaron la ley en segunda discusión por unanimidad.

El instrumento legal, que consta de 39 artículos, entrará en vigor luego que sea promulgado por Maduro y sea publicada en la Gaceta Oficial.

La llamada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines fue aprobada en primera discusión en enero de 2023. Desde entonces, la propuesta generó preocupación entre las ONG locales, que consideran que, con esta ley, el régimen de Maduro y sus aliados buscan limitar su operación en el país.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG más prestigiosas del país, denunció que uno de los artículos más polémicos, sobre el financiamiento de las ONG, establece que "ninguna donación ofinanciamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional".

Provea agregó en una nota previa a la aprobación de la ley que, de aprobarse, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos penales y civiles, y podría quedar expuesta a cargos contemplados en la legislación venezolana sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó "a las autoridades venezolanas a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático". •



Harris y Biden, ayer, al finalizar el acto de campaña en Largo, Maryland

STEPHANIE SCARBROUGH/AP

## Biden y Harris dan una muestra de unidad para apuntalar la campaña

EE.UU. Compartieron el primer mitin desde la renuncia del presidente a la candidatura; destacaron logros económicos de su gestión

WASHINGTON.-El presidente norteamericano, Joe Biden, y Kamala Harris celebraron ayer su primer evento conjunto desde que el mandatario abandonó la carrera presidencial y le brindó todo su apoyo a la vicepresidenta para que ocupe su lugar en la bolea demócrata.

Y si nominalmente se trataba del acto de promoción de un acuerdo entre el gobierno y las farmacéuticas, rápidamente se convirtió en un homenaje a Biden y su legado. Los dos subieron juntos en medio de vítores al escenario del Prince George's County Community College en Largo, Maryland, donde dialogaron sobre la economía y dieron un balance de lo que según dijeron hizo el gobierno durante estos cuatro años para aliviar el costo de vida.

Biden, que anunció su salida de la carrera presidencial el 21 de julio, fue recibido por la multitud con aplausos y al grito de "¡Gracias, Joe!".

El recinto era de aforo más reducido que los que Harris abarrotó en su gira de presentación junto a su número dos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a los que asistieron más de 12.000 personas por vez. El pabellón de la escuela era más acorde al tipo de actos más reducidos que elegía Biden cuando todavía era el candidato demócrata. Pero el público, una combinación muy diversa de madres de familia, jubilados o incluso trabajadores que aprovechaban su rato del almuerzo, fue tanto o más ruidoso que en los eventos de mayor tamaño.

Pronto quedó claro que lo que Bideny Harris dijeran era lo de menos. El objetivo era hacer alarde de músculo electoral, mantener la energía entre los votantes y exhibir que los demócratas son los que cuentan con las llaves de la Casa Blanca.

Elacto buscaba también neutralizar las protestas de su rival republicano, Donald Trump, que describió la sustitución de Biden por Harris como un "golpe de Estado" y llegó a denunciar el cambio como "incons-

titucional". También quiso minimizar las filtraciones sobre el malestar de Biden hacia la jerarquía demócrata –en especial, el expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi– por haberlo presionado a renunciar.

"Podría hablar toda la tarde sobre la persona con la que estoy de pie en el escenario", dijo Harris. "Nuestro extraordinario presidente. Y va a hablar en un minuto, pero hay mucho amor en esta sala para nuestro presidente. Y creo que es por muchas, muchas razones", añadió la candidata demócrata. Biden respondió al afirmar que Harris "será una presidenta increíble".

"¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho!",gritaba el público, en alusión al número que ocuparía Harris en la lista de presidentes en caso de ganar los comicios del 5 de noviembre.

En un momento de los discursos, Biden, que debió bajarse de la candidatura por los cuestionamientos hacia su edad y su salud, bromeó con no recordar el nombre del candidato republicano y luego lo nombró como "Donald Dump" (que en inglés significa "vertedero").

#### Alardes

El gobierno de Biden y su partido también buscaban alardear de
política económica, siendo la marcha de la economía la gran preocupación de los votantes. Se trata,
además, de una de las áreas en las
que los republicanos arrancan con
ventaja sobre sus contrincantes: las
encuestas consideran a Trump más
competente a la hora de gestionar la
economía que los actuales residentes de la Casa Blanca.

Biden y Kamala atacaron sobre todo a las grandes farmacéuticas y alardearon de los éxitos de sus esfuerzos por reducir los precios de los medicamentos, que culminaron ayer mismo con el "recorte históricode costos" de diez medicamentos básicos para los adultos mayores.

Los contribuyentes gastan más de 50.000 millones de dólares al año en esos diez medicamentos, que incluyen los populares anticoagulantes Xarelto y Eliquis y los fármacos para la diabetes Jardiance y Januvia. Por esos recortes, señalaron, los afiliados del programa de salud Medicare, ahorrarán 1500 millones de dólares cuando los nuevos precios entren en vigor en 2026.

"Demasiados norteamericanos no pueden permitirse los medicamentos que necesitan. La atención sanitaria es un derecho y no un privilegio, es una cuestión de dignidad. En Estados Unidos pagamos más que cualquier nación avanzada del mundo por los mismos medicamentos", dijo Biden.

"Sabemos que no se trata solo de la atención médica, sino de tu dignidad", insistió. "Se trata de paz mental. Se trata de seguridad. Se trata de cuidar de tu familia. Se trata de dar a la gente un poco más de espacio para respirar. Eso es todo".

"Creo que la atención médica debería ser un derecho y no un privilegio en Estados Unidos", volvió a atacar Biden. Y denunció además que "ningún republicano en el Congreso votó a favor de la ley de reducción de la inflación", que permitió bajar los precios de esos diez medicamentos.

La ley de reducción de la inflación de 2022 permite al gobierno negociar directamente con los fabricantes de medicamentos por primera vez en la historia del programa Medicare. Además de las diez drogas negociadas para 2026, el gobierno puede seleccionar 15 drogas más para negociar en 2027, otras 15 drogas para 2028 y hasta 20 drogas más cada año después. Harris subrayó su papel en la gestión al señalar que estaba "orgullosa" de haber emitido el voto de desempate para que la ley fuera aprobada en el Senado. •

Agencias ANSA, AFP y AP, y diario El País, SL

## Trump fustigó a su rival en otro encuentro con periodistas

Dijo que el programa económico de Harris "sigue el plan de Maduro hacia un sistema comunista"

WASHINGTON.— "[Kamala Harris] sigue el plan de [Nicolás] Maduro, todos ustedes serán arrojados a un sistema comunista", afirmó ayer el expresidente norteamericano y candidato republicano Donald Trump en una conferencia de prensa en su resort de Bedminster, Nueva Jersey.

En ese campo de golf, Trump compareció ante la prensa con varios productos típicos del desayuno estadounidense: panceta, café y galletitas. La idea era remarcar lo mucho que esos alimentos se han encarecido, con gráficos adjuntos sobre sus precios, aunque el ángulo de las cámaras de televisión solo permitía mostrar al expresidente junto a lo que parecía su compra de la semana.

Estados Unidos es una "nación en bancarrota" con una "economía en quiebra", dijo. Harris "destruye todo lo que toca", enfatizó luego, al leer tediosamente en un papel una serie de datos para acusar a su rival en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, al mismo tiempo que la acusaba de "querer imponer un control comunista sobre los precios".

Hoy, Harris tiene previsto proponer en su programa económico una prohibición federal que evite que los comercios puedan subir de modo desmesurado los precios de la comida. En especial, de la carne, que considera uno de los grandes factores en las alzas de las factura del supermercado que han vivido los estadounidenses estos años.

Por esas medidas, Trump insistía en adherir a su rival la etiqueta de "comunista".

Aunque la inflación anual cayó por debajo del 3%, al situarse en julio en 2,9%, las familias aún sufren por los altos precios de los alimentos, por los que pagan un 21% más de lo que costaban hace tres años. Este es un dato que Trump y los republicanos no dejan de repetir en sus mítines.

En relación con la "agenda verde" de los demócratas, agregó que en un eventual nuevo mandato suyo él pondría fin "a la guerra de Kamala contra la energía y a la estafa verde", en referencia al maxiplán aprobado para la transición energética por parte del Congreso de Estados Unidos por iniciativa de la administración de Joe Biden.

"También pondré fin a las obligaciones de promoción de los vehículos eléctricos, a pesar del respaldo de Elon Musk", añadió, en referencia al mecenas de Tesla y a las subvenciones para promover el sector y potenciar las energías limpias.

Luego culpó a Harris por sus supuestos fracasos como "zarina de la inmigración" en la frontera con México y por querer quitarle fondos a la policía, una posición que la ahora candidata demócrata cambió desde que se convirtió en vicepresidenta.

"Ella era la zar fronteriza, pero no hizo nada. Es la peor zar fronteriza de la historia... Ella era la persona responsable de la frontera y nunca estuvo allí", aseguró el expresidente.

#### Vidrio blindado

En relación con el atentado que sufrió el 13 de julio en Butler, del que salió ileso, Trump lo definió como "un milagro", y agregó: "Dios tuvo algo que ver con ello. Dios tenía algo reservado para nosotros. Tal vez sea porque queremos salvar el mundo".

En tanto, el Servicio Secreto ya aprobó un nuevo plan para que Trump pueda reanudar los mitines de campaña al aire libre con un podio rodeado con vidrio a prueba de balas, tras el intento de asesinato del mes pasado, informó el influyente diario The Washington Post.

La medida se utiliza normal y exclusivamente para los presidentes en ejercicio, pero el Servicio Secreto hará una excepción con Trump.

El Servicio Secreto recomendó que el candidato republicano dejara de celebrar mitines al aire libre el mes pasado después de que 
un joven de 20 años en Butler, Pensilvania, le disparó desde un techo 
a casi 200 metros del escenario. 
El disparo rozó la oreja derecha 
del magnate. Un hombre entre la 
multitud murió en el ataque, y el 
atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Desde el 13 de julio pasado, Trump ha celebrado casi una docena de eventos de campaña, todos ellos en espacios cerrados, como estadios.

Sin embargo, y a pesar de haber estado a punto de ser asesinado, Trump expresó en privado su deseo de hacer campaña en espacios al aire libre y ha buscado garantías para sentirse seguro, dijeron fuentes cercanas al republicano.

Agencias ANSA y AP



Trump dio ayer una conferencia de prensa en Bedminster J. NIKHINSON/AP





**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



## SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

## ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 16/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

## Ucrania tomó una ciudad rusa clave para el flujo de gas a Europa

**GUERRA.** Moscú decidió enviar refuerzos a la región fronteriza de Kursk, luego de que Kiev se apoderara de una localidad por la que pasa el 3% de las importaciones europeas de gas ruso

KIEV.-Ucrania confirmó ayer "nuevos avances" en la región fronteriza rusa de Kursk y anunció que tomó el control completo de la localidad de Sudzha, en el noveno día de su ofensiva a gran escala en territorio ruso, por lo que el Kremlin decidió enviar fuerzas adicionales a la zona según anunció el Ministerio de Defensa en Moscú.

6 | EL MUNDO

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, indicó en una reunión que Kiev tiene el control total de Sudzha, en la región de Kursk. Esta ciudad, de unos 5500 habitantes y a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, es la localidad más grande que las tropas ucranianas han ocupado hasta ahora.

Además, se trata de un lugar estratégico porque posee una estación de regulación del gas natural ruso que fluye a través de gasoductos ucranianos hacia Europa. El gas natural va desde los yacimientos de gas de Siberia Occidental a través de tuberías que pasan por Sudzha y cruzan la frontera hacia el sistema ucraniano.

Por el momento no hay indicios de ninguna interrupción del flujo de gas a través de Sudzha, que representa alrededor del 3% de las importaciones europeas.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, afirmó también que se está estableciendo una oficina del comandante militar ucraniano en la ciudad, en una clara señal de que sus fuerzas piensan atrincherarse en territorio ruso, y que esta vez no se trata de incursiones furtivas, como en otras ocasiones. "En la región de Kursk estamos avanzando. Se creó una comandancia militar que



Tanques ucranianos, ayer, al regresar a Sumy tras una incursión en territorio ruso EVGENIY MALOLETKA/AP

debe garantizar el orden y también todas las necesidades de la población local", dijo.

La ofensiva de Kiev, el mayor ataque en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, tomó por sorpresa a Moscú, al arrebatarles la iniciativa a las fuerzas del Kremlin, que durante todo el año habían ido logrando avances pequeños pero constantes en el este de Ucrania. Alrededor del 18% del territorio ucraniano está ocupado por Rusia.

Al final de una reunión con los

mandos militares ucranianos, Zelensky publicó ayer en las redes sociales que "el Ejército informó de la liberación completa de la ciudad de Sudzha de las fuerzas rusas".

La afirmación no pudo verificarse de manera independiente. El Kremlin no respondió a las declaraciones de Zelensky, pero su Ministerio de Defensa indicó más temprano que las fuerzas rusas habían frenado los intentos de tomar varias comunidades.

El presidente ucraniano señaló

que las tropas de su país siguen llenando el "fondo de intercambio", en aparente alusión a las capturas de militares rusos con vistas a un potencial canje con prisioneros ucranianos.

Por otra parte, adelantó proyectos legislativos con los que busca que los combatientes que participan, "por ejemplo, en la operación de Kursk", reciban todas las ayudas que necesitan. Zelensky abogó además por dar la nacionalidad a quienes, pese a no ser ciudadanos ucranianos, están

combatiendo sobre el terreno del lado de los intereses de Kiev, medida que también sería extensible a su familia directo. En cambio, "quien sirva a [Vladimir] Putin, justifique su guerra o ayude al mal, no se merece conservar todo lo que le ha dado el Estado ucraniano". Los "traidores" perderán cualquier honor, advirtió Zelensky, que confia en que el Parlamento estudie de manera "urgente" esta batería de propuestas.

Por su parte, Syrskyi, afirmó que Ucrania controla 82 localidades y 1150 km² en la región fronteriza rusa de Kursk.

#### Reacción

En Moscú, el Ministerio de Defensa anunció que Rusia se prepara para trasladar tropas y refuerzos a la región de Belgorod, también fronteriza con Ucrania, y a la región de Kursk.

El Ejército ruso afirmó además que había liberado de los ucranianos el pueblo de Krupets, por primera vez desde que comenzó la ofensiva de Kiev. También aseguró, como 
en días anteriores, haber infligido 
duras pérdidas a las fuerzas ucranianas, usando la aviación, drones y 
artillería. Y dijo que esto le permitió 
"desbaratar los intentos de avanzar 
de los grupos móviles" ucranianos.

En tanto, el gobernador ruso interino de Kursk, Alexei Smirnov, ordenó ayer la evacuación de la región de Glushkovo, unos 45 kilómetros al noroeste de Sudzha, donde se libraban intensos combates

La orden de evacuación sugiere que las tropas ucranianas están avanzando gradualmente hacia esa zona. Las autoridades afirman que más de 120.000 residentes en Kursk ya han sido evacuados.

En un centro de recepción, la rusa Tatyana Anikeyeva revivió su huida de los combates. "Veníamos corriendo desde Sudzha. Nos escondimos entre los arbustos. Los voluntarios repartían agua, comida, pan a la gente que huía. El sonido de los cañonazos continuaba sin descanso. La casa temblaba", dijo a la televisión estatal rusa. •

Agencias AFP, AP y Reuters

## Una incursión que afecta el relato triunfalista de Putin

EL ESCENARIO

A. Troianovski y A. Lobzina THE NEW YORK TIMES

uyendo de la invasión de tropas ucranianas, las familias
tuvieron que refugiarse en
casas de desconocidos, y los padres
de familia rusos temieron que sus hijos fuesen arrojados a la batalla por
primera vez. Y durante una reunión
de crisis televisada el lunes pasado,
al presidente Vladimir Putin se lo
vio leyendo notas manuscritas en
un bloc de hojas de papel, señal de
que sus colaboradores no tuvieron
ni tiempo de tipearle el discurso, como suelen hacer.

La incursión sorpresa de Ucrania en una delgada franja de la región rusa de Kursk, la semana pasada, no alteró el rumbo general de la guerra, pero su impacto tampoco se limita a los menos de 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso que ahora controlan los ucranianos: la ofensiva ha empujado al gobierno del Kremlin –y a una sociedad rusa ya mayormente adaptada a la guerra – a una fase desconocida de improvisación e incertidumbre.

Putin no vuelto a decir una palabra de la incursión desde aquella reunión con funcionarios de seguridad y de los gobiernos regionales, en un encuentro tenso donde en determinado momento el presidente ruso reprendió al gobernador de Kursk por revelar la profundidad y la extensión del avance de Ucrania dentro de Rusia. Y cerca de la frontera, donde las autoridades dicen que más de 130.000 personas huyeron o debieron ser evacuadas, los funcionarios locales parecían no estar preparados para una crisis, y hasta tuvieron que recurrir a iniciativas de ayuda que surgieron de la propia gente.

Para políticos rusos de inclinación opositora, incluidos los pocos que quedan dentro de Rusia, la incursión ucraniana es una especial oportunidad de perforar el relato triunfalista del Kremlin y su supuesta marcha segura a la victoria, aunque vaya uno a saber si los rusos culparán a Putin de sus males. Lev Shlosberg, figura de la oposición en la ciudad occidental de Pskov, comparó el ánimo de la sociedad rusa con el magma acumulado debajo de un volcán: nunca se sabe si alguna vez hará eclosión hasta la superficie.

"Por supuesto que lo que está pasando intensifica la crisis interna", dice Shlosberg. "Lo que no sabemos es hacia dónde y cómo canalizará la gente esa bronca".

En la ciudad de Kursk, a unos 80 kilómetros de la frontera por donde invadió Ucrania, la política Yekaterina Duntsova comenta que en los refugios la gente estaba totalmente desorientada por tener que huir de sus casas y le decían que "ojalá esto sea solo un mal sueño".

Una mujer le dijo que estaba refugiada en ese dormitorio universitario desde "el primer día de la guerra": resulta que se refería al comienzo de la incursión de Ucrania, la semana pasada...

Para los rusos que se oponen a la guerra, ayudar a las personas que huyen de la zona de combate se ha convertido en una forma de hacer algo sin correr el riesgo de terminar en la cárcel. Algunos ofrecieron sus casas para alojar a los desplazados a través de posteos en la red de mensajería social Telegram. En la ciudad de Oryol, a unos 130 kilómetros al norte de Kursk, una modista llamada Anastasia, de 36 años, cuenta que ayudó a dos familias a conseguir alojamiento.

"Cuando estás viviendo una pesadilla, es muy importante ver que alrededor también hay gente dispuesta a ayudarte", dice Anastasia. "Eso ayuda a no volverse loco".

De todos modos, en la opinión pública ya hay movimientos de nerviosismo por el posible envío al frente de batalla de los conscriptos. Putin prometió desde el comienzo de la guerra que los conscriptos—los varones rusos de 18 años deben cumplir con un año de servicio militar obligatorio—no serían enviados a la zona de guerra de Ucrania. Pero una

guerra en territorio ruso ya es otro cantar, y el miércoles, el medio de investigación ruso en el exilio *Important Stories* informó que había identificado a 22 conscriptos que habían desaparecido de la región de Kursk. Más allá del posible envío de conscriptos a los combates, los analistas anticipan que el esfuerzo por expulsar a las tropas ucranianas de Kursk eventualmente podría complicar la ofensiva rusa sobre el este de Ucrania.

#### Evaluación

Ruslan Pukhov, director del grupo de investigación de seguridad CAST, con sede en Moscú, dice que la necesidad de trasladar parte de la fuerza de invasión rusa del Donbass a Kursk a su vez puede poner en riesgo la estrategia rusa de avanzar a paso lento a través de la línea de frente dentro de Ucrania.

"La evaluación de los primeros días de la operación ucraniana en la región de Kursk es muy exitosa, aunque el objetivo final sigue sin quedar claro", apunta Pukhov. "Pero para la moral de la Federación Rusa, el golpe ha sido tremendo".

Rusia sigue teniendo ventaja en términos de tropas y recursos internos, pero la incursión de Ucrania deja en claro que el gobierno de Kiev es capaz de utilizar sus ágiles fuerzas y el armamento occidental para robarle a Rusia una parte de la iniciativa bélica. En la reunión televisada del lunes, Putin culpó a Occidente "de luchar contra nosotros con los brazos de los ucranianos", insistiendo una vez más con que la guerra, que comenzó con una invasión con todas las letras, es una campaña de Occidente contra Rusia.

La televisión estatal rusa sigue minimizando la crisis, y la cobertura que recibe es más parecida a la de un desastre natural o un ataque terrorista. Las fuerzas rusas "están expulsando al enemigo de nuestra tierra", entonó el martes pasado el presentador del noticiero del horario central de Canal Uno, y agregó que "ahora lo principal es ayudar a las víctimas civiles".

Putin no ha dicho ni mu sobre cómo piensa responder, salvo cuando en la reunión del lunes dijo que lo prioritario era recuperar el control de la región de Kursk. En Rusia algunos dicen que el contragolpe de Putin llegará de manera inesperada, con el consiguiente recrudecimiento de la violencia.

"Quedó borrada una línea roja que parecía infranqueable", dice Shlosberg, en referencia a la incursión de Ucrania en territorio ruso. "Ahora Putin tiene una oportunidad, una razón concreta, para pensar qué línea debería cruzar él", añade. •

Traducción de Jaime Arrambide



## **DEL VIERNES 16 AL MARTES 20**

**DE DESCUENTO EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES MARCAS

PANTENE SMUDIS

















**DE DESCUENTO** EN PRODUCTOS DE LAS







McCain

HORNEABLES



POUCH X 85/100 G.





felix



CACAO EN POLVO





**GUINNESS** 

Exquisitá

CACAO EN POLVO

ARTESANAL









Herbal Essences bio-renew













**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 















**Donuts** 





restiva

Nutrilon 3<sub>y</sub>4

LECHES FLUIDAS ETAPA 3 Y 4

















GO NATURAL











CHOCOLATES







SNACKS





GRANIX





EN CUIDADO ORAL

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆



"LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL

# EE.UU. anuncia un inicio "prometedor" del diálogo para una tregua en Gaza

GUERRA. Las conversaciones en Doha se basan en un plan de tres fases propuesto por Biden, pero persisten acusaciones mutuas

DOHA.— En medio de un conflicto regional que escaló en las últimas semanas por el asesinato de líderes del "eje de resistencia", ayer se reiniciaron en Doha las conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza y un acuerdo para la liberación de rehenes, mientras la cifra de muertos en el enclave subía a 40.000.

Representantes de Estados Unidos, Qatary Egipto se reunieron con una delegación israelí en Qatar, en lo que el vocero del Consejo de Seguridad, John Kirby, consideró un arranque alentador. "Tuvimos un comienzo prometedor", dijo. "Los obstáculos que aún persisten pueden ser superados, para poder concluir este proceso", subrayó.

Las conversaciones, que continuarán hoy, se basan en un plan de tres fases anunciado el 31 de mayo por el presidente norteamericano, Joe Biden. La primera fase prevé una tregua de seis semanas y una retirada israelí de las zonas densamente pobladas de Gaza, así como un canje de rehenes por presos palestinos detenidos en Israel.

Hamas había anunciado que no asistiría a las negociaciones ya que apoya la propuesta original de Biden. Los representantes del grupo terrorista, que no participaron de forma directa, acusaron a Israel de añadir nuevas exigencias a una propuesta respaldada por Washington y por la comunidad internacional.

Las conversaciones en Qatar contaron con la presencia del director de la CIA, William Burns. También asistieron los jefes del Mossad –los servicios de inteligencia israelíes– y del Shin Bet –la agencia de seguridad interior–, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un alto el fuego en Gaza podría calmar las tensiones en toda la región y convencer a Irán y a su aliada, la milicia libanesa Hezbollah, de abstenerse de lanzar ataques en represalia contra Israel. Sería un esfuerzo de moderación tras el asesinato de un alto comandante del grupo libanés en un ataque israelí, y del líder político de Hamas en una explosión en Teherán.



Un auto dañado en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

BASHAR TALEB/AFP

Irán y Hezbollah dicen que no quieren una guerra total, y un alto el fuego en Gaza podría ser una vía de escape luego de días de crecientes amenazas y de acumulación de efectivos militares en la región.

#### Muertos y desplazados

Además de esos atentados contra dirigentes enemigos, la ofensiva israelí en Gaza ya se cobró la vida de más de 40.000 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. Las campañas aéreas y terrestres dejaron una estela de destrucción en todo el enclave costero y obligaron a la mayoría de sus 2,3 millones de habitantes a huir de sus hogares, a menudo varias veces.

Las sucesivas órdenes de evacuación y operaciones militares empujaron a cientos de miles de personas a la llamada zona humanitaria de la costa, donde viven en campamentos masificados y con pocos servicios. Los grupos de ayuda han tenido problemas para repartir alimentos y suministros, lo que derivó en alertas por hambruna.

Las cifras de muertos y secuestrados marcan una "oscura etapa para el mundo entero", dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En un primer momento, ambos bandos aceptaron el plan original de Biden. Pero Hamas propuso "enmiendas" e Israel por su parte exigió "aclaraciones", lo que llevó a acusarse mutuamente de plantear nuevas exigencias.

Hamas rechazó los últimos pedidos israelíes, que incluyen una presencia militar duradera a lo largo de

la frontera con Egipto y una línea divisoria en Gaza donde registraría a los palestinos que regresen a sus casas para erradicar la insurgencia. El vocero del grupo, Osama Hamdan, dijo que Hamas solo quiere discutir la aplicación de la visión de Biden y no nuevas negociaciones.

Hamas afirmó además que el acuerdo debe incluir el repliegue total de las fuerzas israelíes. "Cualquier acuerdo debe lograr un alto el fuego integral, una retirada completa de Gaza, [y] el regreso de los desplazados", dijo un representante del grupo, Hossam Badran.

Las dos partes discrepan también sobre los detalles del canje de rehenes por prisioneros, incluyendo qué palestinos quedarían libres. •

Agencias AP, AFP y Reuters



LA NACION | VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 9

## Revelan fallas en el sistema de deshielo del avión que cayó en Brasil

TRAGEDIA. Un reporte interno de Voepass demostró que ese equipo del avión ATR-72 había estado inoperativo en por lo menos seis ocasiones durante julio del año pasado

RÍO DE JANEIRO (O Globo/GDA).-El avión Voepass ATR-72 que se estrelló el viernes en Vinhedo, en el interior del estado de San Pablo. una tragedia que terminó con la muerte de las 62 personas que iban a bordo, tuvo su sistema de deshielo inoperativo al menos en seis ocasiones en tres días en julio del año pasado, según un informe interno de la aerolínea al que O Globo tuvo acceso.

Al menos en una ocasión la compañía incumplió una recomendación técnica de no volar al sur del país para evitar una región más propensa a condiciones climáticas adversas para este tipo de problemas.

Las autoridades que investigan la tragedia aérea ya tienen la transcripción completa de la caja negra, pero su contenido no explica de inmediato la causa del accidente, informó el miércoles la cadena de televisión Globo.

Según los expertos, entre las posibles causas que pudieron haber contribuido al accidente se encuentran problemas con el funcionamiento del sistema de deshielo. Voepass afirma que corrigió las fallas cuando las identificó el año pasadoy declara que el sistema estaba operativo el día del accidente.

El sistema de deshielo del avión ATR forma parte de la denominada



Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a Cascavel ANDRE PENNER/AP

lista MEL (equipos mínimos). La lista incluye equipos e instrumentos que, incluso inoperativos, no impiden el despegue, siempre y cuando Congonhas. se cumplan ciertas condiciones y limitaciones de operación. Este equipo está incluido en el informe de acciones correctivas retrasadas (ACR), que es la lista de acciones de mantenimiento pendientes.

inspecciones en tierra detectaron

el problema en la aeronave, que tenía matrícula PS-VPB, en las bases de Ribeirão Preto, Porto Alegre y

#### Advertencias previas

El 13 de julio de 2023, en Ribeirão Preto, San Pablo, el responsable de mantenimiento escribió que el avión tenía "restricciones de hielo" Los informes muestran que las y recomendó "evitar enviar el avión al sur". Pero ese mismo día el avión

se dirigió a Porto Alegre. En la capital del estado sureño del país, el mantenimiento del aeropuerto volvió a señalar que el sistema de deshielo estaba inoperativo.

El ACR de Porto Alegre también demostró que, además del sistema de deshielo, el avión tenía un limpiaparabrisas roto y una falla en el sistema de alerta de aproximación al suelo. Al día siguiente, antes de que la aeronave turbohélice partiera hacia Congonhas, el informe solo indicaba "restricción de hielo". lo que puede indicar que los otros sistemas habían sido reparados.

El 14 de julio de 2023, en el aeropuerto de Congonhas, también en San Pablo, los mecánicos volvieron a señalar "restricciones de hielo: evitar mandarlo a la región sur". Cuatro días después, el avión se encontraba en Congonhas con el sistema de deshielo y el generador eléctrico inoperativos.

El generador eléctrico funciona con las hélices del avión y alimenta la bomba hidráulica, la luz de aterrizaje, la luz de la cabina, la cisterna del inodoro y otros elementos.

Al final del mismo día, el ATR-72 pasó por una nueva inspección en Ribeirão Preto, cuando se identificó otro equipo defectuoso. Además del deshielo y el generador eléctrico, también quedó fuera de servicio el

indicador de situación horizontal, que muestra visualmente la posición del avión en relación con los puntos de navegación.

El día del accidente en Vinhedo, el avión enfrentó turbulencias climáticas, agravadas por una masa de airepolar eincluso por el humo de los incendios del Amazonas, durante casi diez minutos antes de estrellarse, según una reconstrucción del Laboratorio de Análisis y Procesamiento de Imágenes de Satélites de la Universidad Federal de Alagoas. El avión atravesó nubes superheladas de hasta -40°C, lo que pudo haber provocado la formación de hielo en las alas.

Según un comandante entrevistado en el informe, no existen datos estadísticos sobre la frecuencia de los problemas con los sistemas de deshielo.

"Se puede decir que el sistema no suele fallar con frecuencia o por algún motivo específico. La posibilidad de averiarse en un avión nuevo o antiguo es la misma. En el ATR, se trata de un sistema relativamente sencillo que se infla con el aire que sale del motor. Puede dejar de funcionar por varios motivos, como falta de lubricación o un problema con la válvula, por ejemplo", explicó.

Voepass confirmó que "luego de identificar una falla en el sistema el 18 de julio de 2023, las reparaciones del sistema de deshielo del avión PS-VPB, ATR-72, se iniciaron y completaron el mismo día".

La compañía añadió que el viernes el avión "estaba en condiciones de volar y podía realizar el vuelo, dentro de la legislación establecida". Cuando se le preguntó si el sistema de deshielo estaba operativo en esa fecha, la empresa afirmó que el equipo estaba operativo. •

## Alerta por un caso de viruela del mono en Suecia

BROTE. La OMS advirtió de la posibilidad de una expansión en Europa de la nueva variante peligrosa del virus

COPENHAGUE (AFP).-La agencia sanitaria de la ONU advirtió ayer de la posibilidad inminente de que se detecten brotes de viruela del mono (mpox) en Europa, después de que Suecia reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus hasta ahora solo diagnosticado en Africa.

"Es probable que en los próximos días y semanas se registren otros casos importados del clado l en la región europea", alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado, al referirse a la nueva variante de viruela del mono.

El clado 1 es una nueva cepa del

virus, más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora.

La OMS declaró anteayer a la viruela del mono como una "emergencia de salud pública de importancia internacional", su mayor niveldealerta, por el recrudecimiento de casos en la República Democrática del Congo (RDC) y otros países africanos.

Por lo menos 548 personas murieron desde principios de año en ese país del centro de África, de unos 100 millones de habitantes, informó el ministro de Salud de la RDC, Samuel-Roger Kamba.

Desde enero de 2022 se registra-

ron 38.465 casos de la enfermedad en 16 países africanos. En ese mismo período murieron 1456 personas, según datos publicados la semana pasada por la agencia sanitaria de la Unión Africana, África CDC. En 2024 se registró un aumento de 160% del número de casos respecto del año anterior, indicó la misma fuente.

#### Subtipo

El caso anunciado por la Agencia de Salud Pública de Suecia fue el primero fuera del continente africano. "La persona afectada se infectó durante una estancia en una región de África en la que hay una gran epidemia de mpox del subtipo clado 1", explicó Olivia Wigzell, directora en funciones de ese organismo.

La agencia matizó, sin embargo, que "el hecho de que un paciente con viruela del mono reciba tratamiento en el país no implica riesgos para el resto de la población".

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) considera actualmente que este riesgo es muy bajo. La agencia sanitaria precisó que se trata de la variante de mpox lb, que tiene un recrudecimiento en RDC desde septiembre pasado.

Participaciones sociales

4318 8888

MISAS

María Carolina (Carola) Costantini, falleció el 17-8-2018. En un nuevo aniversario de su partida, en sufragio de su alma se celebrará misa tridentina de difuntos, mañana sábado 17, a las 17, en el seminario tradicionalista Ntra. Sra. Corredentora, calle Antofagasta 3990, La Reja Chica, Pdo. de Moreno

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

## VICENTE LÓPEZ **TU LUGAR** SEGURO.

Si estás en peligro, LLEGAMOS MÁS RÁPIDO **CON NUESTRAS MOTOS DE PATRULLA.** 



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### Violencia de género | MÁS EVIDENCIAS CONTRA FERNÁNDEZ



Yañez y Fernández, en una imagen difundida desde la quinta de Olivos

ARCHIVO/PRESIDENCIA

## Nuevos chats refuerzan la acusación de Yañez y aluden a golpes durante el embarazo

La ex primera dama le envió mensajes a la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, en los que relató con detalles las distintas agresiones que dijo haber recibido del entonces presidente

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La ex primera dama Fabiola Yañez le detalló por chat en 2021 a la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, una larga sucesión de golpes que -según le relató- venía recibiendo de parte del entonces presidente.

Estos chats, a los que accedió LA NACION, que hasta ahora no se conocían, forman parte de la causa penal que avanza contra Fernández.

Ese intercambio de mensajes, revelado ayer en detalle, entre la ex primera dama y la exsecretaria de Fernández, constituye una evidencia clave en el proceso.

Es importante por dos razones. En primer lugar, su origen los pone fuera de toda sospecha de alteración, ya que fueron hallados por un peritaje realizado por especialistas que investigaban a María Cantero como partícipe en los negocios de su esposo, Héctor Martínez Sosa, productor de seguros y amigo de Alberto Fernández, que consiguió contratos privilegiados para asegurar la flota de vehículos, los edificios o el personal dedistintos organismos públicos. Es decir, que su hallazgo fue un episodio fortuito cuando se investigaba un caso de corrupción.

La otra razón por la que son importantes como evidencia de la violencia de género es la fecha en que tuvieron lugar esas conversaciones.

Datan de hace al menos tres años, cuando no se conocían aún públicamente los episodios de violencia que denunció Yañez, lo que los reviste de verosimilitud y aleja toda sospecha de que sean falsos o de que fueran plantados con posterioridad.

Uno de los episodios más violentos de los relatados por Yañez en estas conversaciones coincidió, según los datos del expediente, con la difusión de la foto de la fiesta de Olivos, imagen que le generó un duro revés político al gobierno de Fernández.

"Hoy (...) sabiendo que puedo estar embarazada, me dio una patada en la panza", le escribió Yañez a Cantero. "Hoy" es el 12 de agosto de 2021, el día en que LN+ reveló la foto del festejo de cumpleaños de Yañez en plena cuarentena, junto a Fernández y varios invitados.

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le dijo Yañez a Cantero en otro pasaje de la conversación vía WhatsApp. "Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro", afirmó en otro tramo del intercambio.

Yañez declaró el martes como testigo y víctima ante el fiscal federal Ramiro González que su expareja intentó ahorcarla, que le pateó la panza cuando estaba embarazada, que le pegó un puñetazo en el ojo cuando compartían la cama en Olivos y que la abofeteaba regularmente.

Estos chats, intercambiados en 2021, dan verosimilitud a las decla-

raciones de Yañez como víctima.

La secretaria de Fernández le contestó con mensajes como: "No puedo creer lo que me decís" y "preservate". En otro pasaje de la conversación, Cantero le dijo, en alusión al entonces presidente: "La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás". Cantero va a ser citada a declarar como testigo y podrá ampliar sobre la circunstancias en que tuvo lugar este intercambio.

En el marco de la misma conversación, Cantero, que parece querer ayudar a Yañez, ledijo: "Nodigas que hablasteconmigo". Eldiálogo siguió y la entonces primera dama le contó que Fernández le había pegado después de que ella detectó que él había intentado tener sexo con Sofía Pacchi, una amiga de ella.

Yañez detalló todo tipo de maltratos y dijo: "Nadie se saca porque sí y te pega 4 veces en dos días". Y Cantero le contestó: "No, Faby, genial nada nadie tiene q levantar una mano (SIC)". El diálogo entre las dos mujeres, que la Justicia encontró en el teléfono de Cantero durante la investigación por el caso de los seguros, empezó el 12 de agosto de 2021 a las 18.47. Todo indica que la secretaria de Fernández se comunicó con Yañez justo después de que se conoció la foto de la fiesta de Olivos. LA NACION transcribe los mensajes tal como figuran en el expediente, con errores de ortografía y sintaxis (ver aparte). •



#### Fabiola

"Solo quiero un poco de alegría María!!! Te quiero. Y gracias siempre".

#### María Cantero

"Sabes que contas conmigo (emoji corazón)".

#### Fabiola

Gracias María !!! NO sabes lo que necesito esto en este momento. Te digo gracias llorando. No aguanto más esto.

#### MC

Faby ninguno de todos estos personajes vale una lágrima tuya. Sos fuerte inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Siempre van a buscar con q joder. Tenes un lugar muy im donde podes hacer muchas cosas buenas y más no te lo pueden sacar.

#### Fabiola

Y si ese hombre te golpea. Con muy llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeo.

Después de este mensaje, Yañez empezó a relatar diferentes ataques.

#### Fabiola

No se que mas decir ni de quien aferrarme Hoy me agarro del cuello Y sabiendo que puedo estar embarazada me pego una patada en la panza

#### MC

Cuando quieras voy a verte y hablamos yo he muchas cosas Faby Estas embarazada?

Fabiola

Creo que sí

#### MC

Es una bendición Fabiola. El sabe?

#### Fabiola

Porque lo hicimos todo a conciencia y por in vitro. El lo sabe

#### MC

Entonces? El siempre quiso

#### Fabiola

No puedo creer como se comporta. En dos días me pegó tres veces

La respuesta de Cantero fue con sorpresa, como si no tuviera idea de que algo así pudiera estar pasando. "No puedo creer lo que me decís", le escribió. Y le contó: "Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Te digo de verdad. Con el cariño que habla de vos".

Yañez le responde: "Pero en la práctica no es igual".

#### El episodio de Sofía Pacchi

En el marco de la misma conversación, la secretaria de Fernández, que parece querer ayudar a Yañez, le dijo: "No digas que hablaste conmigo". El diálogo siguió y la entonces primera dama le contó que Fernández le había pegado después de que ella detectó que él había intentado tener sexo con una amiga suya. Según relató esta semana Yañez en la Justicia, se trataría de Sofía Pacchi.

#### Fabiola

Pero te digo que anoche me quizo ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él.

#### MC

Pero podemos decir que yo q no aparezco nunca en ningún lado puedo ir a tomar café con vos y charlar

Fabiola

Y ella me mostró los mensajes

MC

No entiendo.

Fabiola

Y cuando se lo dije me quizo ahorcar!!! Tamos todos locos.

#### "Quiero irme"

En el marco de la misma charla, ese mismo día, el diálogo continuó, casi a la medianoche:

#### MC

A mi nadie me tiene en cuenta xq soy secretaria pero me respetan. Xq sino me voy

#### Fabiola

Yo también quiero irme

MC

Mañana se va

Fabiola

Pero solo lo perjudicaría

#### MC

Preguntale si puedo ir a verte. Voy a buscar la tabla. Cualquier cosa

#### Fabiola

Pero si vos sos libre. A mí viene a verme todo el mundo. No le tengo que preguntar a él. Por Dios

#### MC

No solo lo perjudicás sino que sería un desastre. Entonces le preg yo. Queres? Y me mostrás tu vestidor

En este momento, Yañez le envía la copia del chat con Fernández, en el que ella le reprocha una sucesión de golpes y le adjunta dos fotos con moretones (una en un ojo; la otra, en un brazo). Cantero le dijo entonces: "Ayudame con Dani y no le digas nada sobre lo que hablamos". "Dani" parece estar haciendo referencia a Daniel Rodríguez, el intendente de la quinta de Olivos.

LOS OTROS TESTIGOS QUE DEBERÁN RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA JUSTICIA

Federico Saavedra

MÉDICO PRESIDENCIAL



Alicia Barrios PERIODISTA



Daniel Rodríguez
EXINTENDENTE DE OLIVOS



Sofía Pacchi AMIGA DE YAÑEZ



María Cantero EXSECRETARIA DE FERNÁNDEZ

## Enviarán un exhorto a España para que declare la madre de la ex primera dama

También comenzarán a citar a los testigos, como la exsecretaria de Fernández María Cantero y el médico presidencial Federico Saavedra

La Justicia prepara por estas horas un exhorto internacional que se enviará a España para concretar la declaración testimonial de Miriam Yañez Verdugo, la mamá de Fabiola Yañez, para que cuente los ataques y padecimientos que sufrió su hija a manos del expresidente Alberto Fernández, según la denuncia presentada en los tribunales.

El trámite se prepara en la fiscalía federal de Ramiro González y el juzgado federal de Julián Ercolini, ya que el escrito debe ser enviado a la Cancillería para que lo remita a la Audiencia Nacional en Madrid y pueda realizarse la declaración testimonial.

En el caso de la declaración de Fabiola Yañez se omitió este trámite y, por razones de celeridad, se realizó desde el consulado argentino, que funciona como parte del territorio nacional tras las fronteras.

La declaración de Yañez Verdugo es clave porque frente a la Justicia la ex primera dama aseguró que su madre habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la quinta de Olivos.

Esto habría ocurrido cuando acompañó a su hija en la casa de huéspedes de la residencia, en los últimos meses del gobierno de Fernández.

Además, la madre está quedándose con Fabiola Yañez en España desde que la ex primera dama y su hijo Francisco se mudaron a Madrid.

Según relató Yañez, su madre estaría al tanto de las amenazas y el hostigamiento recibidos desde diciembre hasta que le secuestraron el teléfono a Alberto Fernández.

Por la relación familiar cercana, podría aportar datos claves sobre el inicio de la violencia denunciada, cuando comenzó la relación.

Asimismo, se prepara un calendario para que la semana próxima comiencen a declarar el resto de los testigos, entre ellos Daniel Rodríguez, quien, como intendente de la quinta de Olivos, habría separado a Yañez y Fernández en un hecho de violencia cerca de la pileta de la residencia presidencial.

También declarará Sofía Pacchi, que aparece mencionada en los chats que se enviaron Fabiola Yañez con la secretaria de Alberto Fernández María Cantero.

Allí, Fabiola le cuenta a Cantero que el expresidente quería seducir a Sofía Pacchi por teléfono y que lo sabe porque su amiga le mostró esos mensajes.

Luego de que su mujer le reprochó el intercambio telefónico con su amiga, Alberto Fernández golpeó a Fabiola, según la declaración.

#### MILEI Y EL MINISTERIO DE LAS MUJERES

Tras semanas de polémicas alrededor del feminismo, el presidente Javier Milei aseguró ayer estar "orgulloso de eliminar los siniestros Ministerio de la Mujer y el Inadi". Fue en su discurso en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, donde también volvió a apuntar contra la periodista Julia Mengolini por sus declaraciones sobre el caso: "Confesó [que el lema 'yo te creo, hermana'] era una forma de perseguir opositores".

También se prevé que declaren el médico Federico Saavedra, que atendió a Fabiola Yañez tras los golpes, y la propia María Cantero, testigo privilegiada de la relación entre Yañez y el expresidente.

Saavedra era el titular de la Unidad Médica Presidencial y sus ingresos a Olivos aparecen en el registro de entradas y salidas.

María Cantero, imputada en la causa de corrupción de los seguros, es testigo en la causa por violencia de género y puede contar sobre las fotos que le envió Yañez golpeada o explicar los chats donde dice que su exmarido "la ahorcó" y le "pegó cuatro veces en dos días", como señalan los mensajes que intercambiaron y que fueron revelados por LA NACION.

También será citada la periodista Alicia Barrios, que estuvo cerca de Yañezy que, según ella, sabía del vínculo violento con su exesposo.

En paralelo, la fiscalía le pidió a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), a cargo de Malena Derdoy, de la Procuración General de la Nación, un informe sobre Fabiola Yañez, que implica un perfil psicológico donde se establezca su grado de vulnerabilidad.

Fuentes ligadas al caso dijeron que no se trata de un peritaje, medida que probablemente alguna parte pida en el futuro y que debe realizarse con intervención de peritos que ponga cada uno de los participantes en el caso.

En paralelo, mientras se libran estos oficios, el juzgado hace lo propio para solicitar copias de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos y del chalet de huéspedes, donde supuestamente ocurrieron algunas de las agresiones denunciadas por Fabiola Yañez. • Hernán Cappiello

#### Violencia de género | NUEVAS REVELACIONES

## Yañez relató intimidades de la relación de pareja con el expresidente

La ex primera dama dijo que concibió a su hijo por método *in vitro* y que llevaba años sin intimidad con el expresidente; afirmó que no sufrió agresiones sexuales

#### Camila Dolabjian

LA NACION

De los cinco tipos de violencia que se especifican en la ley de protección integral a la mujer, solo uno no aparece en las declaraciones de Fabiola Yañez hasta ahora. La bien Faby. ex primera dama relató hechos puntuales de violencia física, como patadas en el vientre durante su embarazo, zamarreadas y golpes de puño; aseguró que sufre violencia económica, sin tener certidumbre sobre cómo mantener a su hijo en España; narró largamente la violencia psicológica que sufre desde 2016, con amenazas y hostigamiento; a la vez que hizo referencia a formas de violencia simbólica, con la posición de subordinación en la que se encontró durante años.

Pero también aportó dos conceptos adicionales: violencia reproductiva, por el aborto que ella indica que fue instigada a hacer en 2016, y violencia institucional, con el silencio que se le impuso por parte del equipo de comunicación de gobierno.

La única violencia que no mencionó es la sexual. En la única entrevista que concedió Yañez tras la difusión del escándalo, fue consultada por ese tema. "No puedo hablar de eso", contestó la ex primera dama. LA NACION supo ahora que la denunciante hizo referencia a esta cuestión en su declaración de tres horas y cuarenta minutos del martes. Primero, dijo específicamente -e hizo hincapié- que no sufrió hechos de abuso sexual. Segundo, aseguró que, tomando como referencia el fin de la gestión y su mudanza a España, hace tres años que no compartía intimidad con Alberto Fernández.

De acuerdo con fuentes conocedoras del contenido de la audiencia, Yañez dijo que su hijo Francisco no fue concebido de manera natural. sino que requirió de un tratamiento por parte de ambos progenitores. La concepción se dio, según los partes de la Unidad Médica Presidencial, a mediados de julio de 2021, ya que para el 23 de septiembre, cuando Presidencia lo anunció oficialmente, Yañez cursaba la décima semana de embarazo. Este hecho es de relevancia, entre otros motivos, porque podría dar cuenta de que Fernández dificilmente podía desconocer el estado de su esposa al momento de las golpizas que le propinó, según su relato.

Así lo afirmó la misma Fabiola cuando el 12 de agosto por la noche conversó con María Cantero, la secretaria histórica de Fernández, y se dio el siguiente intercambio:

Yañez: -Con mucho llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No sé qué más decir, de qué aferrarme.

Cantero: -Vos tenés que estar bien Faby

Yañez: -Anoche me pegó. Todo esto es una locura. Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza.

En medio del chat, Cantero le consulta: "¿Estás embarazada?". Ella responde: "Creo que sí. Él sabe. Por que lo hicimos todo a conciencia y por in vitro".

Los hechos de violencia ese mes incluyen el golpe de puño que le dejó el ojo morado en julio, cuando ella estaba en tratamiento para quedar embarazada, y tres días seguidos de hechos de violencia física entre el 10 y el 13 de agosto (cuando ella acudió a María Cantero por ayuda), como dio cuenta LA NACION y ahora fue ratificado en la descripción del objeto procesal hecha por Ramiro González, el fiscal a cargo de la causa.

En julio, además de los habituales ingresos de enfermeros y médicos de la Unidad Médica Presidencial (UMP) que tomaban turnos rotativos, ingresó dos veces Federico Walter Saavedra, el titular de la unidad, que fue citado como testigo. La primera fue el 13 de julio, a las 13 (egresó a las 14.50), y la segunda, el 22 de julio, a las 16.45, con salida a las 18.39. En agosto hubo un ingreso de un chofer de la UMP, que aparentemente no trasladó a nadie.

El 22 de julio, a las 8 de la mañana, ingresó a ver a la primera dama Carina Portillo. En visitas anteriores, se la referencia como empleada de la empresa Medicus y, según el registro de empleos, trabajó para otras compañías del sector, como Centralab, Buenos Aires Servicios de Salud y Laboratorio Mantel.

En la entrevista, Yañez fue consultada por la paternidad de Francisco, por los rumores sin ninguna evidencia que daban cuenta de que Fernández podría no ser el progenitor. Su respuesta fue rápida, con enojo, a diferencia de la mayoría del descargo en donde la angustia predominó en la forma del relato. "Esa persona que dijo eso, esa periodista que escribió semejante barbaridad... Te voy a decir una cuestión. Yo soy licenciada en Periodismo, pero nunca haría una cosa así. Esa persona que escribió esa nota, que mañana mande a hacer un ADN", respondió. •

## **Cronología.** Los nueve hechos que le imputan a Alberto Fernández

#### 2016

#### HECHO 1 Aborto y consumo de alcohol

Tras comprometerse, Fabiola Yañez queda embarazada y Fernández la induce a interrumpir la gestación. "Hay que resolverlo, tenés que abortar", dice que le respondió al enterarse. En ese momento, la mujer empieza a atravesar una crisis que la empuja al consumo de alcohol, de acuerdo con lo que declaró.

#### Entre enero y julio de 2021

#### **HECHO 2**

#### Lesión en el brazo

La fiscalía ubica en esos meses un episodio en el que Yañez sufre una lesión en un brazo a partir de un fuerte apretón provocado por Fernández. Se saca una foto del moretón, que después saldría a la luz.

#### Julio de 2021

#### HECHO 3

#### Golpe en el ojo

Yañez relata que Fernández, en una discusión en la cama de la residencia de Olivos, le da un golpe en un ojo. Ella se lo recriminó: "¿Qué me hiciste?". Fernández no contestó y se dio vuelta, según la denuncia. El golpe le deja un moretón que ella fotografió, y tiempo después le envió la imagen a María Cantero, secretaria del expresidente.

#### 11 de agosto de 2021 HECHO 4

#### "Me quiso ahorcar"

Yañez describe una discusión originada en mensajes con insinuaciones sexuales que Fernández le remitió a Sofía Pacchi, amiga de ella. El entonces presidente, según el fiscal, zamarrea a Yañez de sus brazos, lo que le provoca una lesión, y la sujeta con sus manos del cuello. "Me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad", escribió en un chat que obra en la causa.



#### 12 de agosto de 2021 **HECHO 5**

#### Foto, escándalo y una patada

La difusión de la imagen de la pareja presidencial durante el festejo en Olivos pese al aislamiento obligatorio por Covid-19 desata una profunda crisis política. Según el fiscal, Yañez declaró que ese día Fernández "le propinó una patada en el vientre", a sabiendas de que podía estar embarazada.

#### Julio de 2023 HECHO 6

#### Encuentro entre Yañez y Mazzina

Se realiza un encuentro de mujeres latinoamericanas en Brasil. Yañez coincide con Ayelén Mazzina y, según declaró, le muestra fotos de los golpes a la entonces ministra a cargo del área de género. La exfuncionaria lo niega. Se abrió un expediente aparte para investigar esta situación.

#### De enero a julio de 2023

#### HECHO 7 Cachetazos diarios

Según el relato de ella, con habitualidad Fernández "la golpeaba con la mano abierta", dejándole la mejilla "hirviendo". En julio, la ex primera dama se muda con su hijo y su madre a la casa de huéspedes de la quinta presidencial. "Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos", escribió el fiscal.

#### 28 de junio de 2024

#### HECHO 8

#### Audiencia con Ercolini y amenazas

El juez Julián Ercolini encabeza una audiencia con Yañez por Zoom para consultarle si quiere formalizar una denuncia contra Fernández. La respuesta es negativa. Pero, según declaró en la Justicia, ese día el expresidente le envía mensajes para pedirle arreglar la situación. Añade el fiscal que la ex primera dama recibe una comunicación del abogado Juan Pablo Fioribello en la que le advierte que si denunciaba se iban a conocer cosas inconvenientes sobre ella. "Esos llamados tenían por objeto aprovechar la situación de vulnerabilidad emocional que estaba atravesando", sostuvo el fiscal.

#### Fines de julio y agosto de 2024 **HECHO 9**

#### El entorno

Según el relato de Fabiola Yañez en la querella, hay personas del entorno de Fernández que la manipulan con las amenazas de suicidio. Asegura que la llamaron para decirle que su expareja había muerto. El 6 de agosto, finalmente, Yañez lo denuncia por violencia física.

## Sancionan al cura que gestionó la visita a Astiz

POLÉMICA. La diócesis de Zárate expulsó a Olivera Ravasi por conductas "opuestas al testimonio cristiano"

Javier Olivera Ravasi, el cura de 47 años que gestionó la visita de seis diputados libertarios a represores condenados en el penal de Ezeiza, fue expulsado de la diócesis de Zárate-Campana. Así lo comunicaron en la sede en la que el sacerdote tenía autorización para residir. Según se expresó, la medida se adoptó al expirar ese permisoyante la reiteración de conductas "opuestas al testimonio cristiano", pese a los llamados de atención que le hicieron al sacerdote.

Un comunicado en la página oficial del obispado confirmó ayer, tal como había adelantado LA NACION, que a Olivera Ravasi, radicado en Mendoza, se le concedió la solicitud de residir en Zárate entre agosto y diciembre de 2019. "Posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno", agregaron, respecto del cura formado en el Instituto del Verbo Encarnado, intervenido haceaños por el Vaticano por su carácter integrista.

"Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento", revelaron en el obispado. "Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud [...] por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización pa-



Javier Olivera Ravasi

ARCHIVO

ra residir en esta diócesis", completaron. Fuentes eclesiásticas dejaron trascender que el Papa está al tanto de los hechos acaecidos. De hecho, tras la polémica, Francisco recibió a la nieta de una víctima de Alfredo Astiz, uno de los represores que recibieron la visita de los libertarios.

El sacerdote es hijo del militar Jorge Antonio Olivera, que cumple prisión domiciliaria y permaneció prófugo durante cuatro años, al fugarse en 2017 del Hospital Militar Central. En medios eclesiásticos se interpretó la medida del obispo de Zárate-Campana como una decisión destinada a "aislarlo", dadas las repercusiones de sus posicionamientos en las redes sociales.

Con el lema "Que no te la cuenten", Olivera Ravasi promueve una "cruzada de la contrarrevolución cultural y espiritual" y ha organizado reuniones con familiares de militares, policías y civiles presos por delitos de lesa humanidad. •

## El Gobierno negó que la SIDE haya usado \$80.000 millones

INTELIGENCIA. Dijeron que están "devengados" porque no requieren rendición

Maia Jastreblansky LA NACION

Luego de que la Coalición Cívica (CC) y otros sectores opositores salieron a denunciar que la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) gastó, en solo tres semanas, el 80% de los 100.000 millones de pesos en fondos reservados que Javier Milei les asignó a los servicios de inteligencia, en la Casa Rosada rechazaron esa información y aseguraron que todavía esos fondos no fueron erogados.

Fuentes al tanto del funcionamiento de la SIDE explicaron que siempre que el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado estos figuran en el presupuesto abierto del Estado como "devengados", ya que no requieren una rendición de cuentas. Por lo tanto, agregaron, para la Secretaría de Hacienda ese monto se da por ejecutado, se hayan hecho o no compras y contrataciones por parte de las agencias de inteligencia.

En el presupuesto abierto figura que la SIDE tiene en gastos reservados un presupuesto vigente de \$103.194 millones, de los cuales figuran "devengados" \$80.893 millones y "pagados" \$10.893 millones.

La SIDE solo debe dar explicaciones por el uso que les da a los fondos reservados a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los

Organismos y Actividades de Inteligencia. Este cuerpo todavía no pudo integrarse en el Congreso porque el oficialismo no se ponía de acuerdo sobre quién debía presidirlo.

Mientras Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promovían para ese cargo al senador de Pro Martín Goerling, el asesor de Javier Milei y que viene tutelando el rediseño del sistema nacional de inteligencia Santiago Caputo quería darle esa silla al senador peronista Edgardo Kuei-

En el Gobierno señalan que la semana próxima la bicameral estará conformada.

Con ese argumento, el oficialismo logró anteayer que Diputados postergara una semana la sesión especial en donde distintos bloques se disponían a rechazar, justamente, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual el Gobiernoaumentóen \$100.000 millones los gastos reservados.

"No es cierto que se gastó el 80% de los fondos reservados, aunque bien podría ser, porque es necesario reconstruir la inteligencia nacional, que fue desmantelada", aseguraron en la Casa Rosada. Dijeron que en rigor el único paso que se dio fue que el Tesoro le transfirió hace diez días a la SIDE \$80.000 millones, pero que aún no se hicieron operaciones secretas con esos fondos.

Si bien el destino de los gastos reservados es confidencial, fuentes oficiales estimaron que el principal destino de los fondos será "la compra de equipamiento". Y aseguraron que, pese a tratarse de una friolera de tres millones de dólares por día en materia de espionaje, los fondos son "insuficientes" porque los servicios fueron "diezmados" durante la gestión de Alberto Fernández.

Todo ello será materia de debate en la comisión bicameral, que comenzaría a funcionar la semana próxima.

Si el DNU con la asignación de los fondos reservados para la SI-DE fuera rechazado por ambas cámaras del Congreso, los servicios, que están a cargo de Sergio Neiffert –un hombre de Santiago Caputo-, deberían devolver ese dinero al Tesoro para retrotraer la decisión.

El Gobierno, no obstante, buscará zurcir los acuerdos políticos necesarios, para intentar que la SIDE siga funcionando con el megapresupuesto que le asignó Javier Milei.

El miércoles, el diputado de la CC Maximiliano Ferraro apuntó: "Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando tres millones de dólares por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral" (ver aparte). •



NOS ACOMPAÑAN:







#### Debate en el Congreso | CÁMARA DE DIPUTADOS



El diputado de la CC Maximiliano Ferraro





Una mayoría opositora impulsó el proyecto

RENSA DIPUTADOS

## La Cámara baja, cerca de frenar el DNU de los gastos reservados

135 legisladores votaron a favor de incluir el decreto en la última sesión; pese al fracaso, es un termómetro de lo que puede suceder

#### Laura Serra LA NACION

El primer termómetro sobre cómo vendrán los votos para la sesión especial del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, convocada para rechazar el aumento de \$100.000 millones los gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se vio en la sesión de anteayer y marca por ahora un registro de 135 legisladores que votarían por el rechazo del polémico decreto presidencial.

Este número surge del acta de una de las votaciones que se celebraron a lo largo de la maratónica sesión que tuvo como escenario la Cámara baja. En un momento del debate, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, hizo una moción para que se incorpore en el temario el decreto presidencial de la polémica; el oficialismo y sus aliados - Pro y un sector de la UCRse resistieron y, por consiguiente, la moción de Ferraro no prosperó, pues se necesitaba una mayoría agravada de votos: los tres cuartos de los diputados presentes.

Sin embargo, el resultado de la votación encendió todas las alarmas en el oficialismo: 135 legisladores votaron a favor de incorporar el DNU en el temario de la sesión (seis más que el quorum), mientras que otros 100 lo hicieron en contra. Hubo dos abstenciones y 19 ausentes.

La moción fue rechazada, pero los impulsores de la sesión especial celebraron en silencio. No solo porque el piso de los votos positivos augura la posibilidad de alcanzar el quorum en el recinto el próximo miércoles y rechazar el DNU. También porque, entre quienes se expresaron a favor figuran legisladores que el oficialismo imaginaba como propios. Uno de ellos fue Álvaro González, el único de Pro que se atrevió a desmarcarse de sus compañeros de bloque. También, las diputadas Carolina Píparo y Lorena Macyszyn, quienes, si bien se muestran equidistantes del oficialismo, suelen acompañar las iniciativas libertarias.

El kirchnerismo y los bloques promotores de la sesión votaron a favor: Encuentro Federal –incluido su conductor, Miguel Pichetto–, la Coalición Cívica y el puñado de diputados radicales que, encolumnados detrás de Facundo Manes, cuestionan las políticas del gobierno libertario. Pero la grieta en el radicalismo se profundizó: más de la mitad de la bancada se desmarcó de su jefe de bloque –Rodrigo De Loredo, que votó en contra–y apoyó a los "rebeldes".

Entre quienes votaron a favor figuran legisladores de diálogo fluido con el oficialismo, como es el caso de Karina Banfi. También acompañó el lote de diputados que responden al senador y jefe de la UCR Martín Lousteau. Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta se sumaron a la partida. Francisco Monti –miembro de la comisión bicameral que controla los decretos presidenciales– y Martín Tetaz se abstuvieron.

El sector más dialoguista –en su mayoría radicales que responden a sus gobernadores-prefirió no sacar los pies del plato. Pese a que, hace diez días, el bloque en su conjunto había publicado un documento crítico sobre el aumento sideral en los gastos reservados para la SIDE, la conducción de la bancada-integrada por De Loredo, Soledad Carrizo y Pamela Verasay-y otra decena de legisladores decidieron acompañar al oficialismo luego de que este, a último momento, accedió a convocar a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Este cuerpo es el encargado de auditar los fondos reservados.

Tras meses de demora, finalmente esta comisión bicameral se constituirá, el martes próximo. El oficialismo buscará convencer a los diputados dudosos de que no concurran a la sesión convocada para el día siguiente. Insistirá en que, con la comisión de control ya en marcha, resulta innecesario voltear el decreto presidencial. •

## La oposición aprobó un proyecto de financiamiento para las universidades

La iniciativa, promovida por la UCR, tuvo el apoyo del kirchnerismo; el oficialismo advirtió por el impacto que tendrá en el equilibrio fiscal

Pese al rechazo del oficialismo, la oposición en la Cámara de Diputados dio media sanción ayer a un proyecto que procura garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las cuales afrontan un fuerte recorte en su presupuesto desde que asumió el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación–los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva.

La iniciativa, que se giró al Senado, se aprobó en medio de las jornadas de paro que llevan adelante docentes y no docentes universitarios por la caída en el poder adquisitivo de sus ingresos, que, según advirtieron, ronda el 45%. Sobre este punto, el proyecto instruye al Gobierno a recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley por el índice de inflación acumulada que informa el Indec. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.

Esta recomposición salarial, empero, no se aplicará en el caso de que las paritarias del sector sean acordadas y rubricadas por las partes, reza el proyecto.

El debate en el recinto fue complejo, pues los bloques llegaron al recinto sin un dictamen acordado. El oficialismo, desde el arranque, anticipóque votaría en contra por el costo fiscal de la iniciativa. El primer dictamen que fue sometido a votación fue el de mayoría, impulsado por Unión por la Patria; el resultado fue negativo: solo obtuvo 90 votos afirmativos frente a 126 negativos.

El dictamen que finalmente prosperó fue el de la UCR, que obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.

El dictamen del radicalismo establecía que el aporte del Estado para las instituciones universitarias se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución y el tipo de carrera ofrecida (grado y posgrado), las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que posean. Los diputados de Unión por la Patria, férreos defensores de las universidades de menor envergadura -que fueron de reciente creación, sobre todo las emplazadas en el conurbano bonaerense-votaron en contra.

Ese artículo establecía, también, que la autoridad de aplicación debe disponer mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto de cada una de las universidades en función de los objetivos y las metas acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La UCR incorporó este párrafo luego de que el Gobierno denunciara que las casas de altos estudios ejecutan sus respectivos presupuestos de manera opaca y sin control, un argumento que agita para descalificar las protestas de la comunidad universitaria por los recortes impartidos por el Gobierno.

Lo sugestivo es que, en este artículo, coincidieron en su voto de rechazo los bloques de Unión por la Patria y el oficialismo, con sus aliados de Pro.

La iniciativa establece, además, que la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisará los presupuestos universitarios, a ser remitidos al Congreso. Por último, dispone la "ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

El proyecto se aprobó tras un largo debate de madrugada, en el que oficialismo y oposición se trenzaron sobre las políticas educativas que lleva adelante el gobierno de Milei. Los opositores advirtieron que, con la llegada de la administración libertaria, los sueldos de los docentes y no docentes universitarios cayeron entre un 45 y un 50%; desde la vereda oficialista, el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert replicó que, por el contrario, "no hay ningún ajuste en la educación superior".

"Las transferencias totalizaron

1,4 billones de pesos el año pasado durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el crédito de este año es de 3,0 billones; un 120% más, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024", enfatizó Espert.

En el caso de los gastos de funcionamiento, el Gobierno, en acuerdo con el CIN, terminará dando un aumento del 270% durante el presente año, precisó Espert. "Más del doble de la inflación para 2024", explicó. Respecto del presupuesto salarial, el legislador admitió que los sueldos en el sector están "retrasados respecto de otros trabajadores del Estado", pero insistió en que está abierta la negociación entre las partes.

"Mal haríamos desde el Congreso en sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando", sostuvo.

Desde el radicalismo, la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa finalmente aprobada, advirtió que el Congreso "llega tarde y mal" para resolver el problema suscitado entre las universidades y el gobierno nacional.

"Tuvimos una marcha el 23 de abril, hicimos proyectos, los discutimos y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando el conflicto salarial en el inicio del segundo cuatrimestre. Entonces nos tenemos que sentar a discutir la actualización de los gastos de funcionamiento agregando la discusión de los salarios de los docentes y no docentes universitarios. No solo pierden contra la inflación, pierden contra los aumentos que les han otorgado a todos los empleados estatales", reprochó.

"Les están faltando el respeto a los docentes y no docentes porque no los convocan a la paritaria-insistió-. Creo en la institución de la paritaria y estoy convencida de que ese es el camino para resolver los problemas salariales. Pero si nadie escucha, este Congreso tiene que hacer que esa voz se escuche. Por lo tanto, al dictamen de minoría le estamos incorporando la actualización desde diciembre de 2023 a la actualidad para los salarios docentes y no docentes universitarios, de manera subsidiaria a la celebración de la paritaria". •

n Laura Serra

#### **EL ESCENARIO**

## El Congreso, de nuevo, un desafío para Milei

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

os planetas parecen alineados en favor del gobierno de Javier Milei. Pero puede ser un espejismo temporario. La agenda pública, dominada por escándalos y por acontecimientos nacionales e internacionales que sacaron del foco de atención al Gobierno y a la economía local, no impiden que la realidad siga su curso. Con múltiples desafios abiertos.

La extensísima y renovada luna de miel de la que goza el Presidente con la opinión pública (también en otros planos) encuentra en la economía y en la política un panorama bastante más complejo. Asoma una hoja de ruta en la que se advierten señales de complicaciones y tensión. No hay autopista despejada. Ni sin peajes.

El Congreso es en tal perspectiva una de las vallas por sortear, tanto por algunos proyectos en tratamiento que amenazan con alterar el plan maestro del déficit cero como por asuntos por debatir en el futuro inmediato. Ellos obligan y obligarán a la Casa Rosada y a los bloques oficialistas a demostraciones de orden, atención y flexibilidad, que no son aptitudes innatas del espacio libertario y del Presidente.

El envío del proyecto de presupuesto para 2025, que tiene como fecha límite de presentación el 15 del mes próximo, asoma como un asunto crucial tanto en lo económico como en lo político. El déficit cero como premisa y un triunfo electoral como objetivo son variables de convivencia compleja. Más para un gobierno que está en abrumadora minoría en ambas cámaras.

Pero la administración mileísta debe sortear antes algunas pruebas del presente, como el desenlace que tendrá el proyecto de financiamiento universitario, cuya aprobación acaba de lograr la oposición en Diputados y debe tratar el Senado. Otro tanto ocurre con la iniciativa opositora para modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria, que tiene media sanción y que los senadores opositores pretenden convertir en ley dentro de una semana.

Si esos proyectos lograran sancionarse, el Gobierno se verá en una encrucijada, que quiere evitar y por eso buscó atajos para demorar el debate. El dilema para Milei es de índole política, económica y financiera.

Si fueran aprobados, el Presidente podría vetarlos para evitar que afecte uno de los dos logros de los que se ufana y contrapone al sacrificio del ajuste, como es el equilibrio fiscal. Pero si lo hiciera debería pagar un costo político que prefiere evitar, ya que ambas temáticas tocan fibras muy sensibles de la sociedad.

El ajuste a los jubilados y a las universidades públicas despierta los mayores y más amplios rechazos sociales. La multitudinaria marcha en defensa de la educación de hace cuatro meses todavía duele en el oficialismo: movilizó a muchos de sus votantes. Y después del paro de docentes y no docentes, que hace tres días tuvo una altísima adhesión, está en evaluación una nueva marcha.

"El déficit cero no se negocia. Eso valepara los que quieren gastar más ahora y para el presupuesto 2025, así como para los que quieren afectar los ingresos. Por eso me la paso rechazando lobistas que vienen a proponer rebajas de impuestos sin contrapartida", dice una fuente de



La oposición pondrá a prueba la obsesión de Javier Milei por el déficit cero

Economía con la que coincide una de las espadas legislativas de Milei.

Es un aviso para todos. Aunque menos para sectores empresarios que para gobernadores y legisladores de provincias que no piden necesariamente más partidas, pero sí que se coparticipen tributos que la Nación recauda, pero no comparte, como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones. Ni hablar del gran soporte de las arcas públicas que ha sido este año el impuesto PAIS, al que el Gobierno le puso fecha de vencimiento para fin de año. Otro agujero que rellenar.

La previsión oficial de una caída del PBI del 3,5% este año y una recuperación más moderada y más heterogénea que la soñada para 2025 obligan a una precisión extrema en el cálculo presupuestario.

"Vamos a tener que negociar y mucho. Y habrá que resignar algunas cosas que estarán en la versión inicial. El Presidente ya lo sabe y lo incorporó. Es la lección que dejó la Ley Bases", señala una de las personas en las que Milei deposita una inusual confianza.

Admiten en el oficialismo que la negociación será ardua, dado que se discutirá de los ingresos y gastos públicos de que se dispondrá en un año electoral. Ahí la fragmentación de los espacios políticos ofrece algunas oportunidades, pero, también, representa muchos desafíos. A la condición de minoría absoluta de los bloques libertarios se suman los conflictos internos que atraviesan a sus integrantes, que en algunos casos parecen irreconciliables.

La división de la bancada libertaria de diputados es hiperbólica. Si desde el comienzo tuvo dificultades para integrarse y designar autoridades, la reciente visita a represores condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad, con provocadora foto de familia incluida, terminó por desatar una guerra

intestina, de destino incierto. Un mayor escándalo solo se demora por las necesidades y gentilezas de bloques opositores, que han sido funcionales para impedir el tratamiento del tema en el recinto.

"Es muy complicado el funcionamiento. Esto es una Armada Brancaleone. La mayoría no tiene experiencia política y vienen de orígenes muy distintos. No reconocen más autoridad que la de Milei, y si algo no le interesa a Javier es ocuparse de estas cosas, que no las delega, sino que se desentiende", admite un legislador libertario que padece la anarquía en su paso de la teoría a la práctica.

A ese escenario se suma la distancia que empieza a marcar el macrismo, que ha sido hasta ahora el principaly más disciplinado soporte legislativo del Gobierno. La traducción en hechos de la diferenciación que expuso Mauricio Macri hace un par desemanas inquieta más que sus palabras. Lo que ocurra en el Congreso y el armado electoral son los dos motores reales que impulsaron a Milei para volver a invitar a Macri a cenar en la residencia de Olivos. Contención de daños.

En el presupuesto tendrán prioridad seguridad, defensa y educación. El año electoral abre dudas

Seguirá el ajuste en subsidios, planes sociales, empleo público y obras

El romance del Presidente ya es una cuestión de Estado

Sin embargo, nadie en el lado amarillo de la política augura una relación sin tropiezos. La respuesta del fundador de Pro a quienes le han preguntado cómo le fue en la comida en Olivos parece reafirmarlo. "Como siempre", contestó Macri a varios, y a quienes lo consultaron por WhatsApp les agregó un emoji de sonrisa apretada. Podría interpretarse como una ironía. A juzgar por los antecedentes, en los que a las "buenas charlas" seguían nulos resultados, la respuesta no permite suponer que espere grandes cambios. Aunque ahora las necesidades pueden ser distintas.

#### Más desafíos que los admitidos

Los meses por venir asoman más desafiantes de lo que el Gobierno quiere admitir. Sus optimistas previsiones se basan en la confluencia perfecta de demasiadas variables económicas, financieras y políticas en lo interno y lo internacional.

"Eso hacen los financieros. Apuestan a que les salen todas las carambolas, sin margen para que alguna falle. Ya hemos visto eso y no necesariamente con final feliz", advierte un experimentado economista de un prestigioso think tank liberal. No necesitó nombrar a Caputo, el mayor. En esa misma línea, otros opinan que "el Gobierno sobrestima sus capacidades y subestima los desafíos". Deuda, reservas, cepo y actividad económica conforman el cuadrángulo de la incertidumbre.

Por eso, muchos actores económicos esperan a ver qué definiciones trae el proyecto de presupuesto.

"Hay tres áreas que tendrán prioridad para el gasto y otras tres sobre las que seguirá el ajuste para sostener el déficit cero. Las que se privilegiará son seguridad, defensa y educación. Y en las que se basará el ahorro son planes sociales, empleo público y subsidios", anticipa uno de los legisladores oficialistas que siguen en detalle este tema y dialogan con frecuencia con el Presidente y con el ministro de Economía.

En la Casa Rosada y en el ala libertaria del Congreso dicen que la obra pública seguirá siendo fuente de ahorro y que derivarán a las provincias esa obligación. A Salud le tocaría lo mismo. Sin embargo, algunos empiezan a advertir que esos puntos y algunos otros podrían entrar en revisión cuando entre en juego el cálculo electoral.

Habrá que ver cómo se ecualiza el diseño económico-financiero con la pretensión de triunfo en algunos distritos cruciales, entre los que se cuenta la provincia de Buenos Aires, donde la boleta libertaria sería encabezada por el actual diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, "el profe", como cariñosamente lo llama Milei.

La perspectiva de una recuperación más lenta y muy heterogénea empieza a entrar en los cálculos. La industria y el comercio del área metropolitana no están entre los sectores que antes se reactivarían, según todos los cálculos. En el pobladísimo Gran Buenos Aires aún conserva su predominio el perokirchnerismo, a pesar de las oscurísimas horas que atraviesa, sobre todo por la imputación a Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, que sucede a la catastrófica herencia económica dejada y la consecuente derrota electoral.

Las variables se amplían y los asuntos se diversifican, a pesar de la propensión a la monofocalidad de Milei. De todas maneras, por estas horas los cálculos econométricos parecen no ser su único interés.

Su entorno está sorprendido con su relación íntima con Amalia "Yuyito" González, a quien ha presentado formalmente a varios de sus más cercanos. Pueden dar fe "el profe" Esperty su esposa, invitados a compartir una cena con la pareja hace tres días, luego del acto en el que Milei besó en público a la exvedette.

El vínculo parece haber entrado entre los asuntos de Estado, a juzgar por ciertas precauciones adoptadas por la novia, que abandonó algunos chats grupales y advirtió que su teléfono estaría a cargo de otras personas. El control es para todos.

La instalación de la relación se trató de un foco de atención que los gurúes del marketing político de Milei dificilmente hayan aconsejado cuando todo el interés público lo acaparaba el escándalo de Fernández y del que se solazaban en el oficialismo, ya que sacaba del centro de la escena las dificultades del presente.

Algunos observadores descreen de que en la publicidad del romance haya primado el cálculo y lo atribuyen a la obsesión por la centralidad que caracteriza a Milei. Otros lo consideran una forma de anticiparse a cierto hartazgo de la audiencia frente a la predominancia excluyente del caso Fernández-Yañez. El ciclo de atención a los asuntos es finito.

Sea como fuere, la realidad suele terminar imponiéndose a los fuegos artificiales. Así, lo que suceda próximamente en el Congreso, más allá del escaso interés masivo que suele suscitar su funcionamiento, será un escenario donde el Gobierno deberá sortear varias pruebas. Una vez más. •

## Milei y Macri volvieron a cenar en Olivos, tras las críticas al entorno

ACERCAMIENTO. En la reunión mostraron buena sintonía, porque el Presidente quiere construir una alianza electoral con Pro de cara a las próximas elecciones

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

Se va haciendo costumbre. Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a encontrarse en Olivos. Fue el lunes pasado, de noche, exactamente 15 días después del encuentro que habían tenido a fines de julio en la previa al acto partidario que encabezó el líder de Pro para recuperar centralidad política.

Entre un encuentro y el otro hubo mucha pirotecnia política entre ambos sectores. La reaparición en escena del exmandatario llegó con críticas al "entorno" presidencial y eso provocó varios chispazos en los vínculos. Pero el Presidente y su antecesor, cuando están mano a mano, suelen tener muy buen diálogo y por eso los encuentros de cúpula son los que más vienen colaborando en un entendimiento entre violetas y amarillos.

"La voluntad de Javier es construir con todos los que estén del centro para la derecha", dijo a LA NACION un allegado al Presidente, en alusión a las conversaciones que él tiene con su antecesor.

Milei quiere jugar con Pro en las elecciones de mitad de mandato porque está convencido de que tiene que contener a todos los espacios que estén en la vereda de enfrente del kirchnerismo.

"El 55% que está del otro lado del Rubicón", ilustran en Balcarce 50.

Según fuentes allegadas a Milei, el encuentro fue el lunes a las 21 en la quinta presidencial y se extendió durante dos horas. Volvieron a cenar milanesas. Consultados por LA NACION, en el macrismo prefirieron guardar silencio sobre la reunión.

La vez anterior, el jefe del Estado había recibido a su antecesor el doble de tiempo: fue el día que Macri le anticipó a Milei el contenido del mensaje que daría en el acto partidario en La Boca y le dijo de frente las críticas que tiene hacia su gestión y hacia su "mesa chica".

En particular, el exmandatario manifestó que él creía que el asesor presidencial Santiago Caputo era quien generaba interferencias en el vínculo porque no permitía que Pro pudiera colaborar con la marcha del Gobierno.

En Pro aseguran que Milei estaba interesado en los equipos que los amarillos ofrecían para el gabinete pero que luego Caputo no les hizo lugar. Agregan que en abril el asesor presidencial se reunió con Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, dos exfuncionarios de Cambiemos, y que estos últimos, por ejemplo, llegaron a armar un equipo de nueve personas para Vialidad Nacional.

También pusieron a disposición los pliegos de la licitación que habían armado para la Hidrovía. Pero luego, aseguran los amarillos, el asesor presidencial dejó de escucharlos.

En la Casa Rosada cuentan otra versión: dicen que los exfuncionarios macristas dejaron de mostrar interés cuando supieron que no habría fondos para obras en infraestructura por la restricción del presupuesto que tiene el Gobierno.

Macri prefirió apuntar al estratega presidencial y preservar de sus críticas a Karina Milei, que es una misma cosa con el Presidente. De ella, el líder de Pro se limitó a decir que "no" la "conoce". Pese a las desavenencias, Macri y Caputo no cortaron completamente el diálogo. No se encuentran desde abril, pero todavía intercambian algunos chats.

Además de cuestiones de gestión, a Macri le preocupan los ataques del Gobierno a la prensa y parte de la agenda institucional libertaria, como la designación de Ariel Lijo como candidato para la Corte Suprema.

Respecto de la cuestión política, los laderos de Milei señalan que La Libertad Avanza hoy está mucho más fortalecida que Pro en los sondeos. En la provincia, según las encuestas que miran en Balcarce 50, hoy los violetas tendrían una intención de voto del 38%, mientras que Pro roza los 7 puntos. Además, el partido de Macri pone muchas bancas en juego. Por eso los libertarios especulan con que sus aliados estarán en una posición de mayor necesidad política en 2025.

"Aun así, Milei quiere construir con Pro. No por necesidad, sino porque cree que es lo que hay que hacer", dicen cerca del Presidente. Macri, por su parte, asegura que todavía hay que construir la confianza. Ir "de menos a más", como en las relaciones de pareja. •

#### A FAVOR DE QUE EL EXPRESIDENTE SEA CANDIDATO

Mauricio Macri reunió la semana pasada a la mesa chica de Pro para reasumir las riendas del partido. Ayer, por primera vez, un dirigente del partido manifestó públicamente su deseo de que el expresidentesea candidatoen las legislativas de 2025.

Facundo Pérez Carletti, secretario general de Pro, respondió que "le encantaría" cuando en una entrevista radial se le preguntó: "¿Te gustaría que Macri sea candidato el año que viene?".

"He hablado muchos temas, pero este tema no lo he hablado con él. Pero no descarto nada", agregó.

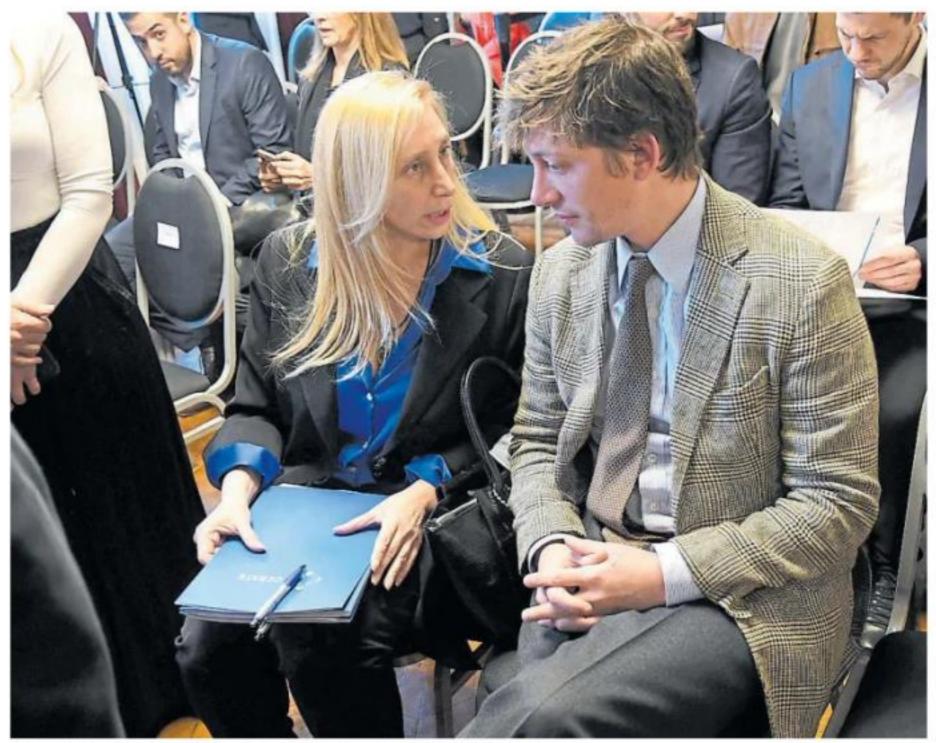

La secretaria general, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo

ARCHIVO

### Karina Milei y Santiago Caputo ganan poder en la Cancillería con el cambio en el área de Culto

INFLUENCIA. Mientras la versión oficial habla de la renuncia de Sánchez por motivos personales, otras dan cuenta de la decisión de apartarlo del cargo

#### Jaime Rosemberg

Francisco Sánchez se enteró de su salida de la Secretaría de Culto en la tarde del miércoles, de boca de sus hasta ayer superiores en la Cancillería. El rumor ya estaba instalado en los medios de comunicación, casi como una certeza surgida de las usinas habituales de Balcarce 50, de donde también salió el nombre de su reemplazante: el joven diputado provincial Nahuel Sotelo, cercano al dúo que componen Karina Milei y el asesor todoterreno Santiago Caputo. Cerca de las seis de la tarde, ya modo de despedida,

Sánchez tuvo su reunión de cierre

con el asesor, en la Casa Rosada. "Seva por temas personales y familiares", repetían como un mantra funcionarios de la Cancillería, que encabeza Diana Mondino, argumento que el propio Sánchez repitió este jueves en declaraciones a Radio Mitre. De todos modos, dentro del Palacio San Martín esgrimen dos razones agregadas: la áspera relación de Sánchez con muchos de sus interlocutores en la tarea que debía desarrollar y la decisión política de incorporar a Sotelo, que como Sánchez representa a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, aunque con "padrinos políticos" de mayor peso en la estructura oficialista.

"Lo echaron, no se fue. Sánchez era un elefante en un bazar, esto dicho incluso de boca de quienes co-incidían con él en términos ideológicos", afirmaron, determinantes, importantes voces oficiales. Las mismas fuentes aseguraron que la línea diplomática de carrera que acompaña a Mondino "tampoco le tenía gran aprecio", aunque en el Palacio San Martín relativizaron esos dichos.

Acostumbrado a ser un espacio sin ruido mediático –el dirigente peronista Guillermo Oliveri manejó ese lugar durante 16 años, solo espaciados por los cuatro años de Cambiemos en el poder, también sin mayores sobresaltos—, la Secretaría de Culto fue protagonista de diversas controversias en los escasos siete meses que Sánchez llevó en el cargo. La inicial polémica por sus comentarios agresivos contra el papa Francisco y el "sionismo internacional" le generaron al exdiputado por Neuquén una desconfianza congénita de los principales cultos a su llegada a la secretaría, a mediados de enero.

Su pedido de disculpas públicas al Papa-en línea con las instrucciones que llegaban desde la Casa Rosada-le permitieron iniciar su gestión, también complicada con la comunidad musulmana, que aún recuerda que, a 452 años de la batalla de Lepanto, Sánchez definió aquella lucha como "la gesta que salvó a la cristiandad y a Occidente de las hordas islámicas. Espero que el mundo encuentre rápidamente la paz". Lo escribió el 7 de octubre, el mismo día del feroz ataque del grupo terrorista Hamas contra el sur de Israel. "También nos atacó", afirmaron entonces fuentes de la comunidad islámica en el país.

Ante las versiones de que su salida se debía a cierto enojo en la Cancillería por la cantidad de viajes que realizaba como secretario, Sánchez detalló: "No hice tantos viajes, en realidad la mayor parte fueron invitaciones, así que no tuvieron un gasto para el Estado", afirmó ayer el ya exfuncionario. Según fuentes diplomáticas, Sánchez y Sotelo compartieron incluso un viajea Roma, donde se habrían entrevistado también con sectores conservadores de la Iglesia.

"Sotelo es civilizado y tiene más cintura política", evaluó otra voz que conoce los entretelones de la salida de Sánchez. Leal a los preceptos libertarios y con 29 años, Sotelo calificó días atrás de "basura" al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y suele repetir en las redes sociales consignas contra la "casta izquierdista" en el periodismo. Encontrará un aliado

en el joven Agustín Caulo, actual director nacional de Culto, que comparte la militancia antiaborto desde el liderazgo del denominado Frente Joven.

#### Situación de Mondino

En los pasillos de la Cancillería ven la salida de Sánchez (en su momento cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) y la llegada de Sotelo como otro paso de la virtual "intervención" del Palacio San Martín desde la Casa Rosada. Suman esta designación a la irrupción de la especialista en género y familia, Úrsula Basset, quien sin tener un cargo oficial colaboró con la posición argentina en la asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada en junio, y será la encargada de "bajar línea cada vez que haga falta", en esos temas, siempre en representación de Karina Milei y el asesortodoterreno Caputo. Asesor cuya influencia abarca áreas tan diversas como la SIDE, la petrolera YPF y el Ministerio de Salud.

Desde hace semanas se acallaron los rumores de salida de Mondino, en los que circularon nombres como el actual embajador en Washington, Gerardo Werthein. Más allá de las críticas por algunas desafortunadas declaraciones públicas, la canciller atraviesa días de incomodidad por la oposición del cuerpo diplomático al decreto presidencial que establece el pago de Ganancias para el plus en dólares que perciben los embajadores, ministros, consejeros y secretarios cuando cumplen funciones en el exterior.

En ese sentido, al amparo judicial presentado por el sindicato de los diplomáticos, Apsen, se sumó en las últimas horas otra presentación contra el Estado nacional del gremio UPCN, que representa a tres centenares de empleados no diplomáticos, que de modo rotativo trabajan en las delegaciones argentinas en el exterior. •



Kicillof saluda a Cristina en Comodoro Py

RICARDO PRISTUPLUK

## A pesar de la foto con Cristina, La Cámpora presiona a Kicillof por recursos millonarios

**PUERTO**. Intendentes de la agrupación de Máximo Kirchner se unen para reclamar fondos en pie de igualdad con Avellaneda

#### Mariano Spezzapria

LA NACION

Pese a que Cristina Kirchner se tomó una foto con Axel Kicillof en los tribunales de Comodoro Py y otra en el Instituto Patria, como señal de reconciliación política, La Cámpora se mantiene en otra sintonía y marca diferencias con el gobernador cada vez que puede. El último cruce entre el gobierno bonaerense y la agrupación que conduce Máximo Kirchner se registró ayer en el puerto de Dock Sud, una usina de recursos por los cuales se pelean tres municipios peronistas: Avellaneda, Lanús y Quilmes.

Según pudo saber LA NACION, los intendentes camporistas Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes) le reprochan a Kicillof que la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Carla Monrabal, una funcionaria que depende de la administración bonaerense, no hizo mucho para compensar en términos presupuestarios a sus municipios respecto de lo que recauda Avellaneda, que gobierna Jorge Ferraresi, un declarado partidario del gobernador en la interna peronista.

El debate, que Álvarez llevó al directorio del puerto –clave para la operación del 40% de los productores que entrany salen del país–, consiste en cuántos recursos deberían dirigirse a Lanús y Quilmes para "mantener la infraestructura necesaria y que la logística del puerto no rompa todas las calles de los dis-

tritos". En otras palabras, dicen los camporistas, se trata de que Kicillof "garantice que no haya ciudadanos de primera y de segunda".

La pelea entre La Cámpora y el gobernador es política, pero también es por plata. En el primero de los planos resultó sugestiva la ausencia de Máximo Kirchner en el Instituto Patria el miércoles, cuando Kicillof fue el principal invitado de Cristina Kirchner a la foto de apoyo del peronismo tras su declaración en la causa del atentado. En el segundo aspecto, los municipios camporistas reclaman el mismo ingreso que el kicillofista Ferraresi por lo que produce el puerto de Dock Sud. "Es irrisorio, sin fundamentos y extorsivo", replicaron fuentes cercanas al jefe comunal de Avellaneda.

#### Todo por "dos pesos"

"Si Avellaneda se lleva dos pesos, nosotros también queremos dos pesos. Uno para Lanús y otro para Quilmes", detallaron desde La Cámpora. También hicieron notar que "Avellaneda recibe ingresos que duplican el presupuesto que recauda el distrito mes a mes", porque "le cobra una tasa al puerto que está asentado en su municipio".

Al revisar puntillosamente esos ingresos, los camporistas afirman que la petrolera Shell le paga al distrito de Ferraresi unos \$2000 mil millones mensuales por Seguridad e Higiene. El directorio del consorcio que maneja el puerto de Dock Sud tiene distintas sillas asignadas: dos directores por las empresas,

otros dos por los sindicatos, una por Avellaneda y otra por la región (Quilmes y Lanús). Además, hay un presidente que designa la provincia de Buenos Aires. Durante los cuatro años anteriores estuvo sentado en esa silla un funcionario que reportaba a Néstor Grindetti, exintendente de Lanús y ahora jefe de Gabinete de la Ciudad. En esta etapa el lugar lo ocupa Álvarez.

Desde esa silla, el camporista que fue secretario de Justicia y representante del gobierno kirchnerista en el Consejo de la Magistratura advierte que el puerto de Dock Sud "se tiene que hacer cargo de los daños que ocasionan los camiones, el tránsito pesado que circula tanto en Lanús como en Quilmes, rompiendo las calles". La disputa por los recursos se cruza con la necesidad de hacer una obra en el puerto que sería financiada por la empresa Exolgan.

La administración de Kicillof estaría ahora apresurada por concretar esa obra tras el revés que tuvo con el puerto de Bahía Blanca, en medio de la discusión por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional. "La necesitan para aumentar los ingresos, pero el gobernador debe velar por la equidad de todos los ciudadanos, no seguir profundizando la desigualdad", remarcaron desde La Cámpora. Álvarez votó en contra de modificar el reglamento del puerto de Dock Sud, algo pensado como un primer paso para autorizar la obra de ampliación del frente costero. •

## Por primera vez peritarán los cuadernos de las coimas

CORRUPCIÓN. Los compararán con la letra de Centeno, el chofer que relató los sobornos

El tribunal oral que debe juzgar a Cristina Kirchner y a unos 160 imputados por el caso de los cuadernos de las coimas ordenó peritar, por primera vez, los manuscritos originales escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno.

Allí es donde están anotados los pagos que realizaban empresarios a funcionarios kirchneristas para mantener sus contratos con el Estado. Los peritos tendrán un plazo máximo de tres meses.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero decidieron, además, comparar esos escritos con la letra de Centeno, a quien le pedirán que haga un cuerpo de escritura, para cotejarlos también con las imágenes fotográficas de los cuadernos que fueron utilizadas por LA NACION para realizar la investigación periodística que dio inicio al caso, en 2018.

Este peritaje fue pedido por Cristina Kirchner y por la mayoría de los acusados, que buscan poner en duda la calidad de los cuadernos. Pero la evidencia ya

fue corroborada por el propio relato de Centeno, que los validó.

Uno de los acusados, el empresario Armando Loson, consiguió abrir una causa paralela al expediente principal, donde probó que hubo alteraciones en la escritura y sobreescrituras en al menos tres oportunidades donde se lo mencionaba a él o la dirección de su empresa.

Por esas alteraciones fue procesado Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACIONY que disparó la investigación posterior.

Sin embargo, la Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, revocó luego ese procesamiento, declaró su falta de mérito y señaló que las pruebas deben analizarse en el juicio oral y público contra Cristina Kirchner, los empresarios y exfuncionarios acusados.

Ahora, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 7 dieron un paso importante para avanzar en la realización del juicio al proveer parcialmente la prueba que pidieron los acusados. •

## Revés para una ocupación mapuche en Mascardi

PATAGONIA. Casación anuló un fallo que le daba el "uso exclusivo" de terrenos en el lugar

La Cámara Federal de Casación Penal anuló ayer el fallo de un juez federal de Bariloche por el cual se le cedía a una comunidad mapuche el "uso exclusivo" de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN). Fue luego de que la fiscalía y una asociación vecinal del lago Mascardi apelaran la decisión del juez Hugo Horacio Greca, favorable a la comunidad mapuche.

En ambos planteos se apoyó la sala I del máximo tribunal penal para revertir el fallo del Juzgado Federal de Bariloche, que el 26 de junio resolvió homologar un acuerdo conciliatorio presentado por el entonces secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y del que participaron representantes de la comunidad mapuche, el Ministerio de la Mujer, las Madres de Plaza de Mayo, y la APN, entre otros.

La comunidad Lafken Winkul Mapu ocupó con un "significativo grado de violencia" tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, según se indica en el fallo, y se atribuyó la titulari-

dad "ancestral" del terreno en disputa.

Para ingresar y permanecer en el terreno, según se desprende del testimonio de la representante del de la Asociación Vecinal del Lago Mascardi, hicieron uso de una "extrema violencia que incluyó el empleo el uso de armas de fuego, bombas molotov, piedras y boleadoras para repeler la acción de la justicia y los intentos de los privados de recuperar su propiedad, sumiendo a la zona y vecinos de Villa Mascardi en el terror durante cinco largos años".

El juez Diego Barroetaveña señaló en su voto que el magistrado federal [por Greco] desarrolló una argumentación "contradictoria" y "alejada" de la lógica para desatender los argumentos de la fiscalía, que interpuso el recurso de Casación, en desacuerdo con el juez Greco.

Por su parte, Carlos Mahiques coincidió con Barroetaveña en que el acuerdo también "contraviene disposiciones constitucionales y normas de carácter federal". •









## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$980,76  | ▲ (ANT:\$979,33) |
|-----------|-----------|------------------|
| CCL       | \$1275,84 | ▲(ANT:\$1269,33) |
| Mayorista | \$941,50  | ▲ (ANT:\$941,00) |

Paralelo \$1350,00 ▼ (ANT: \$1355,00)

Turista \$1536,00 ▲ (ANT: \$1534,40)

Euro \$1033,29 ▼ (ANT: \$1036,32)

Real \$171,74 ▼ (ANT: \$171,94)

Reservas 27.414 ▼ (ANT: 27.571)

en millones de US\$

# El consumo cayó 16,1% en julio, la peor baja interanual en los últimos tres años

PULSO. En el acumulado de este año, el retroceso fue de 9,6%; en la medición mensual, la cantidad de productos vendidos está estabilizada desde abril y podría indicar un cambio de tendencia

#### Carlos Manzoni

LA NACION

En un contexto de caída de actividad, salarios que aún no recuperan todo el poder adquisitivo perdido y una inflación que se reduce, pero sigue en rangos elevados, el consumo acusó el golpe y cayó en julio 16,1% respecto de igual mes de 2023, el nivel más bajo de los últimos tres años.

El dato surge de un informe de la consultora especializada en consumo Scentia, en el que también se consigna que—en el acumulado del año (enero a julio)— el descenso es de 9,6% respecto de igual período del año anterior, distinguiéndose en el interior del análisis una performance ligeramente mejor en autoservicios que en cadenas de supermercados.

Esto se complementa con el índice de ventas minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que arrojó en julio una caída interanual de 15,7%, con rubros como perfumería, alimentos y bebidas, y farmacia, que tuvieron bajas de 32,6%, 20,9% y 26,4%, respectivamente.

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que la estadística citada hace referencia a la evolución interanual, pero no a la intermensual. Esta circunstancia atempera un poco el fuerte dato de caída, puesto que, por un lado, la base de comparación es muy alta, y por otro, algunos indicadores mensuales podrían insinuar un cambio de tendencia.

En efecto, tal como se puede ver en el trabajo de Scentia, en julio de 2023 el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente de la economía, ya empezaba a inflar el consumo, algo que se profundizaría en los meses siguientes de la mano del "plan platita". Esto hace prever, además, que en las próximas mediciones interanuales probablemente las caídas interanuales sean mayores.

En lo que se refiere a los indicadores mensuales que generan cierto optimismo de que la tendencia pueda empezar a cambiar, la consultora Alphacast recogió la siguiente estadística en julio: las importaciones desde Brasil crecieron 29,9%; la confianza del consumidor, 2,2%; los patentamientos, 20,6%; la producción de autos, 48,8%; los despachos de cemento, 17,9%; el Índice Construya, 12,1%, y la faena vacuna, 19,3%.

A estas cifras positivas se les suman los datos de salarios, que en junio crecieron por encima de la inflación por tercer mes consecutivo, y los de empleo en la construcción, que en mayo mostró el primer crecimiento mensual en los últimos ocho meses.

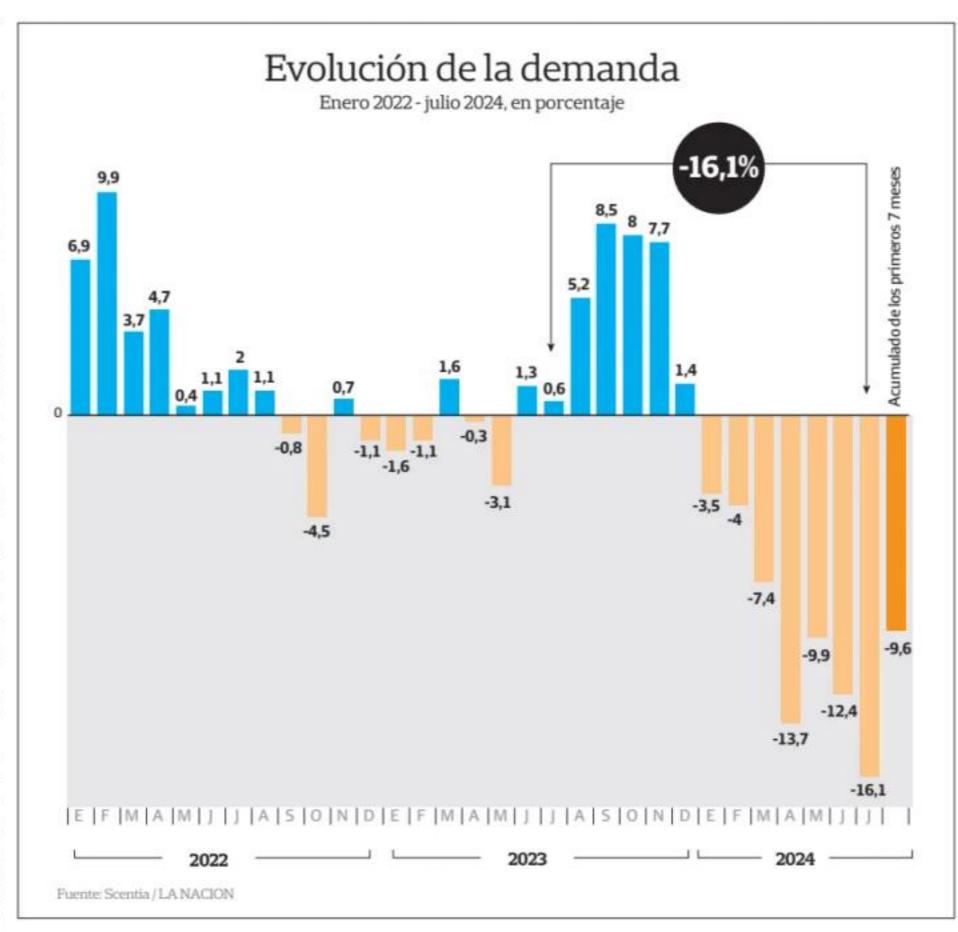

En este contexto, Osvaldo del Río, director de la consultora Scentia, comentó: "Lo que yo observo es que en la comparación interanual va a seguir habiendo variaciones negativas muy malas en los próximos meses; pero al mirar el comportamiento mes a mes, vemos que desde abril, las cantidades están relativamente estables, por lo que, de seguir así, podríamos interpretar esto como un posible piso".

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, señaló que hay cierta recuperación del consumo en las estimaciones mensuales, sobre todo en durables y semidurables. "Esto se da por el crédito y el rebote de los ingresos reales, que están recuperándose desde niveles muy bajos. Hay mucho crédito personal, muchas cuotas sin interés y cierta estabilidad del dólar que movió un poco mercados como el de autos y electrodomésticos. Pero repito, el rebote se da desde niveles históricamente bajos", analizó.

Fuentes del sector de los supermercados, sin embargo, son reticentes a hablar de un rebote. Es más: afirman que no ven esa posibilidad en el corto plazo.

Del informe de Scentia surge un matiz geográfico en la evolución del consumo. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el derrumbe es menor, con caídas de 7,1% en julio respecto de julio de 2023, y de 4,1% en el acumulado desde enero hasta julio, en comparación con igual período del año pasado. En contraste, las cifras del interior del país resultan peores que el total país, con una baja de 21,4% interanual y de 13,1% en el acumulado.

En cuanto a las canastas de productos relevadas por el trabajo mencionado, cuya muestra tuvo un tamaño de 7000 puntos de venta, se observan importantes caídas interanuales en los principales rubros. Así, por ejemplo, bebidas con alcohol y bebidas sin alcohol tuvieron bajas de 25,2% y 23,7%, respectivamente; mientras que impulsivos cayó 25,5%; higiene y cosmética, 20,9%, y limpieza de ropa y hogar, 17,9%. Entre los que menos retrocedieron están desayuno y merienda (-12,6%), alimentación (-9,6%) y perecederos (-7,3%).

En tanto, un análisis elaborado por la consultora Abeceb remarca que en los primeros siete meses

del año el consumo masivo registra una fuerte caída. "En esta línea, las ventas en supermercados acumulan una baja de 10,6%, mientras que las ventas en consumos minoristas caen 17%. Los principales rubros afectados son aquellos relacionados con consumos no esenciales, como bebidas (con o sin alcohol), y con bienes durables y semidurables (ej. electrodomésticos), teniendo en cuenta que muchos consumidores renovaron su stock de este tipo de bienes durante 2023", explicaron.

En vistas a los próximos meses, la proyección de Abeceb indica que continuará el proceso de normalización de precios relativos, con aumentos en tarifas (luz, gas, transporte, entre otros) por sobre el incremento de los salarios, por lo que impactarán negativamente en el ingreso disponible. "En este punto, la mayor oferta de crédito será uno de los principales factores que podrían impulsar la recuperación del consumo, en conjunto con un incremento en los salarios reales. Por lo tanto, se espera que la actividad repunte lentamente a partir del cuarto trimestre del año", se concluvó desde la consultora. •

#### Analistas debaten cómo romper la "meseta del 4%" en agosto

Advierten que quebrar ese piso inflacionario este mes podría ser difícil

#### Ignacio Grimaldi

En julio la inflación medida por el Indec marcó 4%. En junio, 4,6%, y en mayo, 4,2%. Es decir, en los últimos tres meses el índice de precios del consumidor (IPC) fluctuó pero siempre con el cuatro adelante. Por este motivo, los economistas comienzan a hablar del fenómeno de "la meseta del 4%" y las dificultades que podría tener el Gobierno para quebrar esta tendencia, aunque otros también creen que es posible llegar a cifras mensuales del 3% en los próximos meses.

"Después de la marcada desinflación de principios de año posdevaluación, tendemos a pensar que bajar la inflación de 4% o 5% mensual a niveles de 1% o 2% representará un desafío mayor", indicó la consultora LCG.

Por su parte, el director de la consultora Epyca, Martín Kalos, señaló: "Pensábamos que se iba a amesetar alrededor del 5% y al final fue un poco más abajo, cerca del 4%. Romper esta tendencia no va a ser fácil".

En paralelo, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, consideró que agosto tendrá un matiz similar a julio, pero a partir de septiembre proyecta una tendencia a la baja más marcada. "Todo lo monetario debería hacer bajar más, tal vez no a la velocidad que quiere el Gobierno", sostuvo.

Kalos adjudicó esta situación a tres factores: la inercia, los precios regulados y las expectativas con el dólar. A propósito de la inercia, la describió como algo "naturalizado" en las transacciones de los argentinos con actualizaciones de precios más frecuentes. "Eso te genera un piso del 2%. El Gobierno apuesta a romperlo con contracción, pero habría que preguntarse a qué costo", cuestionó. El informe de LCG consideró que quebrar "la meseta del 4% puede ser "un desafío mayor si la economía comenzara a recuperarse".

Un segundo factor es la corrección de precios regulados. Agosto comenzó con aumento de tarifas. El más grande fue el de colectivos en el AMBA: al menos 35%. Según Tiscornia, este último "va a meter medio punto en la inflación de agosto".

Con relación a la variable dólar, Kalos indicó que "la política de *crawling peg* al 2% empieza a llegar a su límite y el riesgo es que eso se pase a la expectativa".

Para Tiscornia, el mantenimiento del crawling peg (devaluación mensual del 2%) "es clave" y observó que el Gobierno "hará todo lo posible para sostenerlo".•

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024

## Obligan a la Argentina a pagar US\$142 millones por el default de 2001

HOLDOUTS. La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino que cancele obligaciones con 12 fondos

La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado pagar US\$142 millones a 12 fondos institucionales que litigaron contra el país, según publicó el economista Sebastián Maril, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos-más conocidos como holdouts-que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Son menos del 3% del total de tenedores de deuda argentina que quedó remanente luego de los La jueza Loretta Preska ARCHIVO sucesivos canjes.

El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de US\$95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady para descomprimir la deuda de los países de la región.

Preska ahora falló de nuevo a favor de una serie de holdouts, entre los que se encuentran los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos estaban representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana en 2012, cuando asesoraba al fondo NML-Elliott Capital Management.

En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el gobierno pagó US\$9300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020 el entonces ministro de Economía Martín Guzmán reestructu-

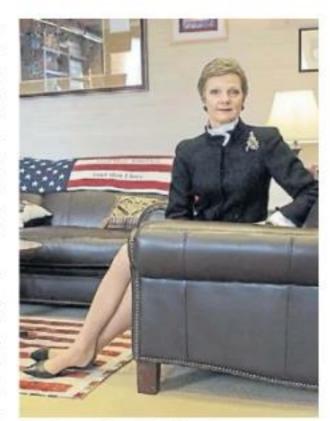

ró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US\$11.000 millones para 2019.

Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.

Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 97% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitres que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.

#### Otros juicios

En paralelo, el Estado argentino tiene otros frentes judiciales abiertos. El más importante es la apelación por el fallo en contra en el proceso de expropiación de YPF. A mitad de año, los abogados de la Argentina y de la petrolera presentaron sus respectivos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Allí se lleva adelante la revisión de la sentencia en primera instancia que declaró inocente a YPF, pero falló en contra de la Argentina y la obligó a pagar una indemnización por US\$16.100 millones más intereses.

La defensa argentina está liderada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell, mientras que YPF está defendida por Debevoise & Plimpton. Ambas partes siguen estrategias separadas. •

#### EL RIESGO PAÍS PERFORÓ LOS 1500 PUNTOS

La tasa de riesgo país perforó ayer los 1500 puntos, para alcanzar su menor valor en un mes, en una buena jornada para los bonos y las acciones argentinas, que subieron hasta 6% en la Bolsa de Nueva York. En una rueda otra vez favorable para los mercados, en especial, los emergentes, la nueva baja del 1,65% en este sensible indicador (cedió en 25 puntos) fue impulsada, según los analistas, por el anuncio realizado por el presidente Javier Milei respecto de un presupuesto con déficit

total cero para el año que viene, lo queimplicaque el Gobierno no está pensando en sumar deuda. A eso suman la tranquilidad que genera que el BCRA esté volviendo a comprar reservas y el dato de inflación, que confirmó una tendencia a la baja que había quedado en pausa un mes antes. "Ayuda esta cierta estabilidad cambiaria y apoya al proceso de desinflación, todo esto en medio de un mejor humor global", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

## La Rioja, en cesación de pagos: los bonistas piden un juicio sumario

Lo hicieron ante la Justicia de Nueva York; hay nuevos vencimientos la próxima semana

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Los bonistas acreedores de La Rioja -provincia que no pagó intereses en febrero pasado-solicitaron ayer ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) el inicio de un juicio sumario para tratar de obtener el pago.

El 24 de febrero, la provincia, que emitió una cuasimoneda -conocida como "Chachos"-, debía abonar US\$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Poco después, tampoco pagó los intereses.

La próxima semana hay nuevos vencimientos y los bonistas plantean que también podrían incumplirse.

En febrero, el gobierno de Ricardo Quintela argumentó que enfrentaba "desafíos económicos sin precedente" debido a "la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio".

A su vez, culpó a la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, a la que responsabilizó de provocar que los ingresos de La Rioja sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales.

#### Un reclamo que escala

En abril, el grupo de bonistas AHG emplazó a la provincia a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días. Era un pago de US\$26,3 millones, del cual no tuvieron novedades. En el texto presentado ante la Justicia, los bonistas -representados por el estudio Quinn Emanuel y Urquhart y Sullivanseñalan que el distrito tiene un "historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras".

El documento repasa que fue una de las primeras provincias en incumplir un pago, en agosto de 2020 [también era de pagos del bono verde], por lo que los acreedores emprendieron acciones legales en ese momento,

Califica ese incumplimiento

de "oportunista", señalando particularmente que la provincia no abonó "a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos".

Los datos además muestran que La Rioja fue la última en la Argentina en alcanzar una reestructuración negociada con sus acreedores.

Este año, en febrero, "se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US\$16 millones de capital adeudado".

En ese contexto, agrega que este default fue "particularmente escandaloso".

#### Me endeudo, vendo y no pago

La provincia de La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos que obtuvo con los bonos "verdes" para financiar la construcción de parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco SA.

Luego procedió a concretar la venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables por US\$171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos.

Elgobernador Quintela y el presidente Javier Milei protagonizaron varios cruces.

La provincia reclamó a la Casa Rosada una deuda \$9300 millones y el caso llegó hasta la Corte Suprema.

Ese también fue el fundamento del gobernador para pedir la autorización para emitir hasta \$25.000 millones en cuasimonedas.

Hasta ahora pagó un porcentaje del sueldo con esos instrumentos a funcionarios y anunció que entregará un bono de \$50.000 a todos los empleados estatales.

La Rioja está "notoriamente sola como la única provincia de la Argentina que no cumple con sus obligaciones internacionales", resaltan los bonistas ante la Justicia, y lo grafican con un cuadro de cómo siguen los distritos que reestructuraron deuda en el período 2020-2021.

"Con excepción de La Rioja, todas las provincias han cumplido oportunamente con todos los pagos y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes", añaden, con objeto de hacer notar una conducta reiterada.

## La deuda pública total marcó en julio un nuevo máximo

Trepó durante ese mes el equivalente a US\$9566 millones por el traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro; bajó la contraída en divisas

#### **Javier Blanco** LA NACION

La deuda pública total o bruta marcó en julio un nuevo récord al superar levemente un equivalente a los US\$452.000 millones tras ampliarse en otros US\$9566 millones durante ese mes.

En esta oportunidad fue impulsada por el traspaso final de los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional.

La cifra se conoció ayer al actualizar la estadística mensual la Secretaría de Finanzas y publicar el informe en el que reporta que el total regularizado alcanza los

US\$449.617 millones (99,5% del total registrado) y mostró un nuevo aumento del 2,2% respecto del saldo que mostraba a fin de junio.

De este modo, este stock alcanza un nivel superior ya en US\$26.777 millones al anterior récord histórico de deuda pública total, equivalente a US\$425.294 millones, que había alcanzado en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández.

"El 80,9% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 1% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos", detalla el informe oficial.

En cuanto a la legislación, 68% (US\$305.523 millones) está bajo ley local y el 32% restante (US\$144.094 millones), bajo ley extranjera.

#### Un impulso "central"

La nueva suba se explica exclusivamente por el aumento del pasivo en moneda nacional por un equivalente a US\$10.231 millones, toda vez que los asumidos en moneda extranjeravolvieron adisminuir en US\$665 millones durante el mes pasado.

El "salto" está directamente vinculado con el "pasamanos" de deuda antes mencionado, dato que queda aún más evidencia cuando se observa que lo que se llama deuda bruta o total consolidada (incluyendo la denominada cuasi fiscal), que escalan en este caso hasta un equivalente a US\$456.267 millones, se redujeron por segundo mes consecutivo, esta vez, en unos US\$1850 millones.

No en vano, durante julio (mes de extinción final de los pasivos remunerados) la ex "bola" de deuda del BCRA se redujo en un equivalente a US\$11.519 millones.

"La deuda pública bruta nacional creció y llegó a un nuevo máximo histórico por la apreciación cambiaria, los intereses capitalizables y el saneamiento del BCRA", explicó en un posteo por la red X el economista Nicolás Gadano, aludiendo a los distintos factores que la impulsan.

Entre ellos, como menciona Gadano, el efecto contable del diferencial existente entre la tasa de inflación (4%) en el período y la de ajuste del tipo de cambio oficial (2%), ya que el dato final de este pasivo (constituido 44% en divisas y 56% en moneda localy 27% indexado por CER) se convierte en dólares para los fines estadísticos al tipo de cambio oficial.

De hecho, en julio las "diferencias de cambio" explicaron casi un tercio de la suba registrada al aportar al pasivo total unos US\$3500 millones. •

#### DESDE ADENTRO

## Milei versus el mercado, una pulseada que recién empieza

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

a visita de Javier Milei a un equipo de perforación de Neuquén, dejó a los ejecutivos de la compañía absortos. Hasta el propio Horacio Marín, presidente de YPF, lo comentó al regreso entre sus allegados. "Nunca ninguna visita había generado entre los operarios semejante reacción", admitió. "Y no es la primera vez que un presidente visita la zona. Pero el magnetismo de Milei es impresionante", reconoció el ejecutivo, que nunca antes había estado cara a cara con el primer mandatario. Todos los operarios buscaron sacarse fotos con el Presidente, que se tomó el trabajo de acercarse luego a cada uno de ellos; algunos con banderas argentinas que habían llevado espontáneamente para recibirlo, otros simplemente haciendo el gesto de los pulgares elevados en señal de adhesión.

Pese al fortísimo ajuste encarado en sus primeros ocho meses de mandato, Milei sigue siendo la figura más convocante del arco político. En las últimas encuestas de opinión pública que se conocieron, su imagen positiva aparece inalterada. Las sórdidas revelaciones en torno al comportamiento de Alberto Fernández a lo largo de su presidencia (y después) solo hunden más a una oposición peronista que todavía no encuentra el rumbo. Hasta figuras como la de Sergio Massa, que desde mayo viene prometiendo un regreso a la arena pública con la publicación de un libro "revelador", optaron por el silencio. Hasta ahora, no hubo libro ni reapariciones. Nadie sabe hasta dónde salpicarán las revelaciones de los teléfonos celulares que pertenecieron al entorno de Fernándezy que hoy tiene la Justicia. Alberto es una mancha venenosa que ya hizo lo suyo. Solo falta saber quiénes están salpicados.

Pero la fortaleza de Milei de cara a 2025 probablemente requerirá algo más que la debilidad de sus oponentes. La estabilidad económica figura como una prioridad para un gobierno que logró en ocho meses más de lo que se había propuesto, pero todavía menos de lo que necesita para terminar de consolidar sus logros.

Se espera que en las próximas semanas la agenda de reformas a cargo del ministro Federico Sturzenegger avance sin pausa. A la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas (SAD), que se conoció en los últimos días y que puso en alerta a toda la estructura de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), se sumará hacia el final de la semana próxima la letra chica del nuevo fondo de cese laboral, que se espera que modifique el régimen de indemnizaciones vigente en muchos convenios colectivos de trabajo.

La idea es que cada convenio determine su régimen indemnizatorio, peroque las cúpulas sindicales no puedan negociar algo que no les convenga a la empresa y al trabajador. También piensan insistir en el Congreso en el capítulo sobre educación que había sido eliminado de la Ley Bases. El proyecto contempla un examen nivelador a fin de año, la matriculación de extranjeros no residentes, habilita la educación a distancia y abre el acceso a las notas de evaluación de los alumnos, entre otras cosas.



En el Gobierno insisten en que la competitividad de la economía no vendrá por devaluaciones del tipo de cambio, sino por reformas que mejoren la estructura de costos de las compañías. "Vamos a bajar impuestos y no vamos a devaluar", subrayó Milei esta semana ante el círculo rojo, en el evento organizado por el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear.

Pero las resistencias en algunos sectores prueban que algunas reformas son tanto o más difíciles que equilibrar la macro. Hay, por caso, una iniciativa que planteó el gobierno de Mendoza, de Alfredo Cornejo, para poder importar medicamentos directamente de la India para abastecer a la obra social provincial -que acarrea deudas y necesita bajar sus costos-, que tiene en pie de guerra a gran parte de la industria farmacéutica. La iniciativa está a la espera del visto bueno de las autoridades sanitarias. Pero de lograr luz verde ya referentes de la industria nacional se aprestan a dar pelea: "Vamos a demostrar que todos los laboratorios indios tienen sanciones de la agencia norteamericana o de las europeas por incumplimientos de calidad", advierten.

#### Críticas que no son gratuitas

También hay pujas políticas que se inmiscuyen y obligan a modificar los planes. La interna entre el Gobierno y la ciudad de Buenos Aires obligó a la Casa Rosada a modificar su plan de apertura del sistema SUBE. Originalmente, la idea era arrancar con una prueba piloto en la red de subtes de la ciudad. Ahora les informaron a las empresas interesadas que se arrancará con el Ferrocarril Urquizay algunas líneas de colectivo. Las críticas públicas de Mauricio Macri a la gestión de Transporte de Milei no fueron gratis.

Nada suele ser tan fácil como en la planilla de un Excel. Lo sabe el ministro Luis Caputo, que está por estos días en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien la Argentina viene sobrecumpliendo las metas del programa vigente, heredado de los tiempos de Sergio Massa al frente del ministerio, la realidad es que el FMI no parece dispuesto a darle al país dinero fresco en el corto plazo. No, al menos, en los montos en que en un primer momento se imagi-

nóel ministro. "La Argentina quiere duda, la necesidad de castigar los desembolsos temprano, pero el FMI tiene que manejar el riesgo país", explica una fuente al tanto de las conversaciones. "La Argentina recién va a repagar la deuda vieja [contraída durante la administración de Mauricio Macri] en 2026. Si el FMI desembolsa mucho en 2025, aumenta demasiado su exposición al país. Si desembolsan más en 2026, se descuenta de los pagos que la Argentina debería hacer, y la exposición del Fondo sigue siendo la misma. algo de fondos frescos en 2025, pero recién sean en 2026", explica.

tienen diferentes puntos de vista. También en el organismo exigen más detalles sobre el plan cambiario y monetario del Gobierno. "El FMI no pide una devaluación, pero sí cree que el tipo de cambio no se puede sostener por siempre. El Gobierno tiene que formular y mostrar la estrategia de cómo piensa avanzar en la competencia de monedas", aseveró la fuente.

ya trabajan desde hace tiempo con la hipótesis de que el puente de dólares para los próximos meses no vendrá de la mano del FMI. De ahí ta con algunas grandes empresas para hacerse de divisas. Ya los mercados de dólar futuro muestran que los inversores empiezan a creer en ran en el país, sin embargo, que están la idea de que el *crawl* (ajuste) del 2% mensual del dólar no se modificará. También las expectativas de inflación se mantienen a la baja, en línea con el plan oficial. En septiembre, se espera que la rebaja de 10 puntos del impuesto PAIS compense en parte aumentos previstos, como prepagas y colectivos, que impactarán en el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC). La rebaja del impuesto PAIS apunta exclusivamente a los bienes; no bajaría el tributo para los consumos con tarjeta y se evalúa no modificarlo tampoco para servicios. "Tiene sentido que la baja del PAIS sea para la importación de bienes, para permitir que gire la rueda productiva y baje la inflación; los servicios son más difíciles de controlary deabaratar", explicó una fuente del cuánto duran los buenos tiempos. equipo económico. "De las tarjetas de crédito ni hablar", sentenció. Sin

consumos con tarjetas de crédito en dólares y la compra de pasajes al exterior pone en evidencia que hoy la Argentina luce cara en muchos aspectos al lado de otros países.

El mercado, no obstante, no termina todavía de confiar en la capacidad del Gobierno de seguir acumulando reservas -más allá de que se espera que en el blanqueo haya una buena convocatoria de pequeños ahorristas que aporten divisas-, y por ende, de honrar sus En otras palabras, el FMI puede dar obligaciones. Si bien Caputo aseveró en una reunión reciente con quiere que los desembolsos grandes representantes del mercado que tenía ya los fondos garantizados para Aunque no es el único punto en cubrir sus vencimientos de deuda, el que el FMI y el equipo económico el riesgo país, el indicador que mide el riesgo de los bonos argentinos y determina el costo al cual se puede financiar la Argentina, se encuentra todavía orillando los 1500 puntos básicos (ayer cerró en 1490). En abril pasado, en el mejor momento de lo que va de la gestión Milei, el indicador había logrado bajar hasta los 1200 puntos. Países de la región como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, para tener una referencia, En cualquier caso, en Economía tienen riesgos del orden de los 200 puntos o menos. Los bonos, que a comienzos de año habían registrado un fuerte impulso, hace tiempo que están planchados. Algo pasó. las negociaciones con bancos y has- El mercado desconfía y el Gobierno solo responde con discursos del Presidente y del ministro Caputo.

Hay muchas empresas que opeviendo la oportunidad de financiarse afuera. Sobre todo, las del sector energético, uno de los que mejores perspectivas tienen, más aún después de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). YPF es un ejemplo. La empresa trabaja en una emisión de deuda, en principio, sin garantías (unsecured, en la jerga) para salir al mercado entre septiembre y octubre. Espera recaudar poco menos de US\$1000 millones, para poder asegurarse los fondos de un vencimiento de bonos que tiene a mediados de 2025, y además terminar de financiar su plan de inversiones del año próximo. Nadie sabe en la Argentina (ni en el mundo, que amenazó con la caída de la Bolsa de Tokio a comienzos de mes, con enturbiarse) Por las dudas, hay que aprovecharlos. Al menos quienes puedan. •

#### Eliminan normas que podían trabar transferencias en dólares

MEDIDA. Es para alentar el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno

El Banco Central (BCRA) eliminó anoche una norma que permitía a los bancos rechazar transferencias en moneda extranjera bajo la simple sospecha de una posible violación de las rígidas normas cambiarias locales.

Lo hizo para las cuentas especiales de regularización de activos, es decir, para viabilizar el blanqueo que se encuentra en pleno desarrollo. Se trata de una de las apuestas oficiales para sumar divisas y terminar de encarrilar las cuentas públicas hoy saneadas, pero acechadas en adelante por la comprometida eliminación de algunos impuestos. El objetivo es facilitar esas transacciones.

La norma derogada consideraba motivo válido para que una entidad bancaria rechazara una transferencia en moneda extranjera la sola "sospecha de que la transferencia esté asociada a un incumplimiento de la normativa sobre compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos". En ese caso solo se le pedía al banco que informara sobre el "motivo del rechazo" al cliente afectado.

El ente regulador del sistema bancario además derogó algunas disposiciones vinculadas al principio conocido como "conozca a su cliente", precepto que obliga a las entidades a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante con objeto de detectar posibles operaciones de lavado de dinero.

Así dejó de tener vigencia un apartado de la normativa que obligaba a los bancos a tomar "recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo". Algunos de ellos estaban relacionados con cuentas de destino que no tenían registrada una antigüedad superior a los 180 días o que no hubieran registrado movimientos (ingresos o débitos) en los 180 días previos a la fecha de la transferencia inmediata que los tenía como destino.

La decisión fue tomada ayer por la entidad que dirige Santiago Bausili a través de la comunicación A 8090 con relación a las cuentas que se abran vinculadas al blanqueo.

#### Blanqueo y GAFI

Hay que recordar que el Gobierno diseñó este blanqueo con especial énfasis en la situación de los que podrían regularizar montos menores a US\$100.000 y en efectivo.

La determinación oficial llega en momentos en que el país corre riesgo de volver a recaer en la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según surge de las versiones que comenzaron a circular del informe que habría preparado el equipo evaluador de ese organismo que visitó el país en los últimos meses.

Se trata de una lista en la que la Argentina ya estuvo años atrás, y en la que hoy están países como Venezuela, Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen, pero también el principado de Mónaco, por no colaborar en la lucha contra el lavado de capitales vinculados a actividades ilícitas. • Javier Blanco

## Mercado Libre superó un valor de mercado de US\$100.000 millones

BALANCE. Es algo que no sucedía desde 2021; Marcos Galperin vendió el martes acciones de la empresa por US\$188,4 millones

Luego de un balance trimestral que superó las expectativas de los analistas financieros, el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, vendió 100.000 acciones de la empresa, según informó la firma el martes en una nota a inversores. El empresario recaudó US\$188,4 millones con la venta.

El año pasado, Galperin había vendido acciones entre marzo y diciembre. Su paquete accionario en Mercado Libre es de 7,2% del total.

La última venta se consolidó tras conocerse que la empresa obtuvo una ganancia neta de US\$531 millones en el segundo trimestre de 2024 -duplicando los resultados de 2023 para el mismo período-. Además, la facturación neta llegó a los US\$5100 millones, lo que representa un crecimiento del 42% interanual, y los ingresos operativos fueron de US\$726 millones-un aumento del 9% interanual-.

Después de la presentación del balance, el 1º de agosto pasado, las acciones de Mercado Libre subieron 12% en el aftermarket y su valor bursátil pasó al de Petrobras, la empresa más valiosa de Brasil.

Ayer, dos semanas después, Mercado Libre superó un valor bursátil de US\$100.000 millones, algo que no sucedía desde 2021. La cotización de la acción de la empresa abrió a US\$1920 y llegaba a US\$1999 al cierre.

"Los ingresos suben a tasas crecientes, impulsados por sus tres economías principales: Brasil, México y la Argentina. En Brasil, las ventas crecieron un 57% interanualy en México, 71%, mientras que en la Argentina el aumento fue del 12%. Hace rato que en la Argentina las tasas de crecimiento se sitúan un escalón más abajo. Y si bien puede ser señal de un mercado un tanto más maduro, una eventual recuperación económica podría reactivar los flujos tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago", indicaron desde Delphos Investment a LA NACION el día de la presentación del último balance.

"Financieramente, la compañía se encuentra muy sólida. Muestra

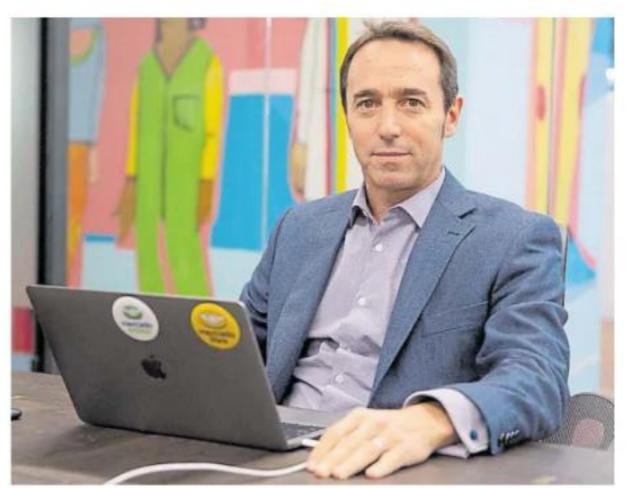

Marcos Galperin mantiene el 7,2% del paquete accionario

Sus ingresos suben a tasas crecientes en Brasil, México y en la Argentina

Galperin dijo que la firma vale hoy más que eBay y Paypal juntas

una alta capacidad de generación de caja y, debido a ello, una buena posición financiera. La deuda neta se contrajo casi US\$400 millones con respecto al primer trimestre de 2024 y US\$1100 millones desde el segundo trimestre de 2023. Tal es así que, actualmente, equivale nada más que a 0,4x Ebitda. En el aftermarket, el mercado respondió con optimismo al balance de este trimestre. Esto es porque los ingresos superaron en un 8,6% al consenso de los analistas, el Ebitda sorprendió en un 7,3% y el EPS superó en un 26% lo esperado", agregaron.

En este contexto, Galperin aprovechó la semana pasada para enviar un mensaje para eBay y Paypal. Publicó un mensaje en su cuenta de la red social X donde comparó la trayectoria de esas dos empresas con el e-commerce de origen argentino, de 2001 a la fecha, en términos de capitalización. Para el empresario, se puede extraer una conclusión clara de la comparación: lo que pasa cuando las empresas dejan de innovar y arriesgarse.

#### Más innovación

"En 2001 eBay era la mayor empresa de consumer internet del mundo y compró el 20% de MELI pagando \$0 más una subsidiaria que tenían en Brasil", comenzó Galperin sobre la empresa de comercio electrónico que nació en California, Estados Unidos, a mediados de la década del 90. "Luego compraron Paypal, que por un tiempo fue la mayor fintech del mundo", agregó sobre la firma fundada en 1998 y que en 2000 se fusionó con la empresa de servicios financieros X, de Elon Musk. "Hoy MELI vale más que eBay y Paypal juntas", agregó Galperin.

"Esto es también una lección de lo que sucede en nuestra industria cuando las empresas dejan de innovar, de tomar riesgos, de iterar ante el fracaso, de apostar al largo plazo, de contratar y retener a la mejor gente y de tener siempre el mejor producto", cerró el empresario argentino.

## Latam aumentará su operación desde y hacia la Argentina

ANUNCIO. Incrementará la cantidad de frecuencias desde Aeroparque hacia Lima, San Pablo y Santiago

El grupo Latam informó que a partir de octubre aumentará su operación desde el Aeroparque Jorge Newbery un 27% respecto de la temporada pasada (abril-octubre). Además, la empresa dijo que mantendrá sin cambios el número de vuelos desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini y los del interior del país.

Según el comunicado oficial enviado a los medios, "la terminal aérea se convirtió en una importante plataforma de conectividad para quienes buscan una vía directa de acceso a la ciudad de Buenos Aires desde Lima, Santiago y San Pablo, como así también para los argentinos que desean conectar desde el centro de la ciudad".

En este sentido, desde el 27 de octubre próximo, operarán desde el Aeroparque 35 frecuencias semanales a Santiago de Chile (antes eran 31), 31 frecuencias semanales a San Pablo (antes 23) y 14 frecuencias semanales hacia Lima (antes 9) para mejorar la oferta del segmento corporativo.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa dijeron que el crecimiento en el Aeroparque es parte del proyecto que tenían en el país, aunque el aumento de frecuencias de la ruta a Lima en particular es gracias al acuerdo de cielos abiertos que se firmó con Perú por el cual se levantó el límite de frecuencias entre ambos países

#### En Ezeiza

Por otro lado, la compañía mantendrá su operación en Ezeiza con 19 frecuencias semanales a Lima, 12 a Santiago y 10 a San Pablo.

Desde el interior del país, también dejará sin modificaciones su itinerario volando desde Córdoba siete frecuencias semanales a Lima y seis a Santiago de Chile; desde Mendoza, contará con once frecuencias semanales a Santiago; seis, a San Pablo y cinco, a Lima, mientras que Salta continuará con cuatro frecuencias semanales a la ciudad de Lima.

Asimismo, a partir de diciembre, Latam reanudará sus operaciones entre Rosario-Lima y Bariloche-Santiago (ruta estacional) con tres frecuencias semanales.

"Este incremento de operación

refleja el compromiso de la compañía en la expansión de su red de conexión en el país, donde se ha consolidado como líder del mercado regional según las últimas estadísticas publicadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), siendo responsable del 27% del transporte de pasajeros desde y hacia la Argentina", aseguraron.

El 25 de julio pasado, Latam Airlines Group SA anunció la reapertura y nueva cotización de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York tras su salida en junio de 2020, después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el capítulo 11.

#### Reestructuración

Latam, considerada la mayor aerolínea de América Latina, concluyó el proceso de reestructuración financiera para reducir su deuda en noviembre de 2022. mediante una inversión de más de US\$8000 millones, y salió del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

La empresa acudió en mayo de 2020 a una corte de Nueva York para acogerse al capítulo 11 debido a la crisis que afectó sus operaciones por la pandemia de Covid-19, que obligó a la compañía a reducir sus vuelos en un 95%, despedir a miles de trabajadores y cerrar su filial en la Argentina.

Actualmente, cuenta con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y El Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319.

Latam Cargo Chile, Latam Cargo Colombia y Latam Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo Latam que, además de tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros de las filiales del grupo, cuentan con una flota conjunta de 20 aeronaves cargueras. Estas subsidiarias operan dentro de la red del grupo Latam, así como en rutas internacionales exclusivas para el transporte de carga. •

## clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata, en El Juzgado Civil y Comercial No 3, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata, en los autos LANNES JESSICA MARIEL Y

#### Edictos Judiciales

OTRO/A C/ SAAVEDRA SOFIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITI-VA LARGA Exp. No 35888/2023, cita por el término de 12 días a los herederos de HAYDEE AURELIA DEDO-VICH (DNI 3.796.126) y/o a quienes se consideren con derecho sobre los siguientes inmuebles ubicados en calle Boulevard

#### **Edictos Judiciales**

Marítimo (Calle 12) Nº 851 8º By Cochera Nº 07 de la localidad de Miramar, partido de Gral. Alvarado, cuyas nomenclaturas catastrales son: Partido 033 (Gral. Alvarado), Cir. 1, SEC. C. Manz. 251, Parc.: 4, U.F. 92, Matricula 916-92, Partida 033-062637-2 (departamento); y Cir. 1. Sec. C. Manz. 251, Parc. 4, U.F.

#### Edictos Judiciales

7, Matrícula 916-7, Partida 033-062553-8 (cochera), para que comparezca a estar a derecho y constituir domicilio en el radio del Juzgado, bajo apercibimiento de designársele Defensor al de Pobres y Ausentes de este Departamen o Judicial Firmado digitalmente en la ciudad de Mar del Plata. El presente edic-

#### Edictos Judiciales

to deberá publicarse por dos (2) días en el Diario Clarin y/o La Nación de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Firmado digitalmente en la ciudad de Mar del Plata.Dra. Maria Belen Fontanella

Para publicar en este rubro, llamá hoy al 4318-8888



SÁBADOS CON TU DIARIO



#### COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, llama a concursos públicos para cubrir las siguientes vacantes de jueces/zas:

Concurso Nº 497, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta.

El resto de la información estará disponible en las publicaciones del Boletín oficial de los días 14, 15 y 16 de agosto de 2024, en las páginas web del Consejo de la Magistratura de la Nación (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar).

> María Fernanda Vázquez Presidenta

### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

DEMANDA JUDICIAL

#### Piden investigar una vacuna

CÓRDOBA.-Flavia Ochoa, de 39 años, que demanda al laboratorio AstraZeneca y a la Anmat en la Justicia Federal de Río Cuarto por \$100 millones, pidió que un equipo técnico interdisciplinario analice el contenido de las muestras de la vacuna contra el Covid para determinar si contiene algún ingrediente no declarado. Fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia luego de recibir dosis de esa marca.

## El 53,6% de los chicos argentinos tienen vulnerado alguno de sus derechos

INFORME. La UCA anunció la nueva medición de su índice de pobreza multidimensional, mientras la pobreza estructural ya alcanza a siete de cada diez menores de 18 años

#### Evangelina Himitian

LA NACION

En vísperas del Día de la Niñez, la radiografía de la situación en la que viven la mayoría de los chicos argentinos no es alentadora. Un nuevo informe presentado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) señala que más de la mitad de los niños y niñas argentinos viven en la pobreza multidimensional, es decir, en la que se vulneran algunos de sus derechos fundamentales.

Esta medición no se limita a los indicadores económicos tradicionales, como el nivel de ingresos de las familias, entre otros, sino que tiene en cuenta las privaciones que sufren chicos y adolescentes en todos los aspectos de su vida. Para eso, se seleccionan varias dimensiones de derechos que deberían ser protegidos, pero, en la mayoría de los casos, están siendo vulnerados: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información, condiciones de estimulación y educación.

Así, se concluyó que el 56,3% de los chicos argentinos son pobres multidimensionales, es decir, sufren al menos una privación de las mencionadas, según datos de 2023; además, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos. Pese al desalentador panorama que revelan las cifras, los valores bajaron progresivamente desde 2010, cuando se situaban en 68,3% y 29,4%, respectivamente.

En cambio, medida por los parámetros tradicionales, la pobreza estructural fue aumentando. Se considera que el 62,9% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza estructural y el 16,2% viven en la indigencia, según datos de 2022. En tanto, la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el segundo semestre de 2023 marca que el 69% de los chicos viven en la pobreza y el 28%, en la indigencia. La pobreza estructural es superior a la pobreza multidimensional.

El documento de la UCA ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños y adolescentes en la Argentina urbana durante los últimos 13 años. Resalta que no alcanza con remitirse a los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares, que pueden ser cuestionados como indicador del bienestar, especialmente cuando se trata de la infancia.



El 32,2% de los chicos en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria

SANTIAGO FILIPUZZI

"Dentro del concepto de pobreza multidimensional, se considera una dimensión que tiene que ver con la estimulación de los niños en sus primeros años de vida, entre los 0 y los 8 años, en los que, por un lado, tienen la oportunidad de incluirse tempranamente en la escuela, pero también transitan procesos de mayor o menor estimulación en el marco de sus propios hogares. Se consideran algunos indicadores vinculados al mundo privado del hogar, como la estimulación de los chicos a través de la lectura, de la narración de cuentos, de las canciones, del dibujo, del juego, así como el festejo del cumpleaños del niño, entre otros que tienen que ver con el clima en el que el niño emocionalmente e intelectualmente es estimulado", explica Ianina Tuñón, una de las autoras del informe y especialista en infancias de la UCA.

Hay privaciones, como la que menciona Tuñón, que afectan a los chicos y no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares, detalla el informe. En el grupo de chicos de entre 0 y 8 años se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%; el déficit de interacción a través del dibujo de entre l y 8 años, al 16,4%; a través de las canciones, al 11,5%, y mediante el juego,

al 5,6%. Estos déficits se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país, apunta el informe.

"Esas oportunidades de estimulación emocional e intelectual en el espacio privado de los hogares presentan importantes desigualdades sociales, que son, en términos generales, muy regresivas para los niños a medida que baja el estrato socioeconómico de sus padres, el clima educativo de sus padres. Al mismo tiempo, estos chicos se incluyen en el mundo educativo de manera más tardía. Cuando un niño tempranamente va a un centro educativo, tiene la oportunidad de llevar un conjunto de prácticas a su hogar, como son los juegos, las canciones, los libros, los cuentos, y eso ocurre de manera más tardía en condiciones de mayor vulnerabilidad social", advierte Tuñón.

Los déficits en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los menores de entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los chicos mayores de 5 años no presentaban el hábito de lectura en 2023, según el informe.

"Esto afecta a los procesos de alfabetización, que es una de las principales preocupaciones que actualmente tiene la Secretaría de LA SITUACIÓN INFANTIL, EN **NÚMEROS** 

pobreza estructural Es la situación en la que se en-

cuentran los menores de 18 años en la Argentina. La pobrezaestructuralesmayorque la multidimensional.

pobreza multidimensional

Es la situación en la que viven ese porcentaje de menores de 18 años en el país; el 16,2 padece pobreza mutidimensional en niveles severos.

sin cobertura médica

es el guarismo de menores sin obrasocial, mutual ni prepaga, que dependen exclusivamente de la atención pública para cuestiones médicas.

Educación de la Nación. ¿Cómo lograrlo? Si bien hay diferentes enfoques para aprender a leer y escribir en los primeros años de la primaria, hay algo que es indiscutible: la importancia de la estimulación en los primeros años de vida en el espacio de su hogar", insiste Tuñón.

El Barómetro de la Deuda Social también señala que el 52,4% de la población de entre 5 y 17 años no hace deporte fuera de la escuela, y el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría están excluidos de estos espacios alternativos al escolar. Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas afecta a 7 de cada 10 chicos en esa franja etaria. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y se sigue en esos niveles.

"La exposición a pantallas de manera exagerada y en los primeros años de vida es considerada algo nocivo; en esto coincide la Sociedad Argentina de Pediatría. Sin dudas es una etapa de la vida en la que los niños tienen que ser estimulados a partir de la interacción directa con sus adultos de referencia, y con pares a medida que van creciendo. Son sumamente importantes en ese vínculo la lactancia materna, y el contacto afectivo, cariñoso y estimulante con sus principales adultos de referencia. En ese marco, acompañar las políticas públicas con comunicación sobre los beneficios que tienen estos procesos de estimulación es algo que noabunda en la Argentinay que, sin dudas, es muy importante. Es muy adecuada la medida que tomó el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires en relación con que no pueda estar presente el celular en el aula", agrega Tuñón.

Algunos de los indicadores para evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en entornos urbanos resultan muy relevantes. De 2011 a 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza.

El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas tuvieron un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafios estructurales en la economía, apuntan. El 32,2% de los chicos en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria. No pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi uno de cada dos niños yadolescentes pobres lo manifiesta, al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.

Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado "hambre" por problemas económicos. "Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho", se señala.

En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. "Debido a los altos niveles de inflación y al bajo

## El desafío de mantener abiertas las escuelas aunque haya paro

**CONGRESO**. El proyecto de ley votado por Diputados, que busca establecer a la educación como "servicio esencial", genera dudas entre expertos sobre su aplicación

poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas", sostiene.

El 55,8% de los chicos argentinos no tienen obra social, mutual ni prepaga, por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud. De ellos, el 90% son del estrato social más bajo, 65,1% son del conurbano bonaerense y 65,4% pertenecen a hogares monoparentales. "Sigue siendo considerable la proporción de niños, niñas y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y los 17 años", dice el estudio.

La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil, se explica. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. En 2023, el 39,5% padece déficit de saneamiento, porcentaje estable desde 2018.

Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de los niños y adolescentes y el hacinamiento, al 18,7% y 18,4%, respectivamente. Además, el 49,4% de los chicos padecen déficit en las condiciones de medio ambiente, indicador que alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura o plagas. En los últimos años se incrementó a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos a 2010.

#### Información y educación

Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Estos déficits mejoraron de 2010 a hoy; en aquel año, tres de cada cuatro chicos no tenían acceso; en 2023 solo es uno. La popularización de este recurso fue transversal al nivel socioeconómico.

El déficit educativo es un indicador compuesto por aquellos que no asisten a establecimientos educativos o bien asisten, pero con sobreedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%).

El 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados. Para 2023, se estima que al 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no le enseñan computación; al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física, y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero. Se destaca que muy pocos chicos en edad primaria (apenas el 9,9%) asisten a doble jornada; en la ciudad de Buenos Aires esta proporción asciende al 46,4%.

La información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado es otro de los puntos que aborda el informe. "Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% de chicos entre 5 y 17 años realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas intensivas y 9,5% en actividades económicas. •

#### Luján Berardi y Lucila Marin

Pese a los tires y aflojes, la Cámara de Diputados votó a favor de declarar a la educación "servicio estratégico esencial" para garantizar la apertura de las escuelas durante todo el ciclo lectivo y que los estudiantes no pierdan días de clases por las medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes.

El proyecto aprobado, que debe pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán sostener el dictado de clases y el servicio de alimentación escolar en casos de paros o huelgas. Si estos duraran entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.

Los directivos de cada establecimiento tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar estas guardias al inicio del ciclo lectivo, según establece el artículo 4 de la norma. "El incumplimiento de lo previsto será considerado falta", agrega.

"Los directivos tendrán que entregar el esquema de guardia. Para el primero y segundo día de paro, el 30% es el personal afectado. A partir del tercer día, el personal afectado se eleva al 50%. Por supuesto que después, en la dinámica de la escuela, imagino que el docente, con la autorización de los directores, podrá cambiar por otro", dijo a la nacion el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), uno de los impulsores de la iniciativa, que consideró que la implementación de esas guardias, en caso de que el proyecto se convierta en ley, es algo "absolutamente factible".

"Es una cuestión de planificación nada más. No requiere un gran trabajo", afirmó. Pese a que las escuelas pertenecen a la jurisdicción provincial o municipal, Finocchiaro enfatizó que es responsabilidad de sus directivos el cumplimiento de lo que podría ser la nueva ley, ya que ellos tienen la guarda y la responsabilidad civil sobre los alumnos cuando están dentro del establecimiento. "Tienen la misma responsabilidad que el capitán de un barco en alta mar. La misma capacidad de decisión. Los directores o rectores tienen que encontrar la manera de planificar. Es eso, un problema de planificación, como en cualquier empresa, en cualquier trabajo donde hay guardias; por ejemplo, los hospitales", remarcó.

"Lo que regulamos como diputados es el derecho federal de huelga establecido en la Constitución. En cuanto a los directores, no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hacen, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo a través de distintas organizaciones, como Padres Organizados. Sería un modelo de amparo simple donde solo hay que poner los datos. Se presenta ante el juez federal de la jurisdicción, que inmediatamente debe ordenar la apertura del establecimiento", detalló. La sanción por incumplimiento deberá definirla cada provincia. "Al docente que tiene guardia



Con la educación como "servicio esencial", las escuelas deberán estar siempre abiertas

ARCHIVO



#### Alejandro Finocchiaro

DIPUTADO NACIONAL-PRO

Los directores no pueden

negarse a abrir la escuela. Si lo hicieran, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo"



#### Amanda Martín ASOCIACIÓN DOCENTE ADEMYS

El proyecto no busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho a protestar"



#### Gustavo Zorzoli

FUNDACIÓN EDUCAR EN CIENCIAS

En la medida en que las familias y docentes sepan que es una obligación del Estado tener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva"

y falta no se le considera justificada la inasistencia", señaló.

En la página de Diputados, el informe de la votación dice: "La norma, que en junio pasado logró unificar en comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques de Pro, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades".

En el debate legislativo y entre los especialistas consultados, las posiciones a favor y en contra se centraron en la diferencia entre considerar a la educación un derecho o servicio esencial y los límites entre esto y el derecho de huelga docente. Se cuestionó que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.

"Se planteó una falsa dicotomía, como si hubiesen dos bandos. La discusión no es sobre la esencialidad o no de la educación, sino sobre las cuestiones que deben existir para garantizarla: infraestructura adecuada, condiciones laborales y de aprendizaje satisfactorias, y buenos salarios, entre otras. La crítica al proyecto es la omisión de estos puntos nodales y la cautela sobre su aplicación. Si estas medidas fueran ineficaces, se culpará a los docentes o a las provincias por la dificultad en la implementación, cuando es un problema del diseño de la norma, que no contempla las dificultades que ya se alertan. Es casi palpable la contradicción entre el discurso y la realidad: se declama esencial la educación cuando, simultáneamente, se le recortan recursos", resumió Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y política educativa.

"Es una forma de sacarse el problema de encima por parte de la

política", sentenció Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa. "En cierta manera, es mentirle a la sociedad. Las escuelas tienen una doble función: enseñary dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero de ninguna manera la primera. Un día de paro docente con el 30% o el 50% de dotación como guardia mínima de personal adulto y el 100% de los alumnos solo puede cumplir, y con profundas dificultades, la función de cuidado. Será un día donde los padres lograrán cuidado de sus hijos en el ámbito natural que es la escuela (algo no menor para la organización de los horarios familiares y trabajos de los adultos), pero no será un día normal de clases. Se enmascara de política educativa algo que es solo la regulación de la huelga docente, minimizando el conflictoy lo que habría que hacer para resolverlo", apuntó.

Y concluyó: "Si la idea es usar la ley como herramienta para mantener a raya una disputa con el sector 
sindical docente o un sindicalista 
en particular, tampoco es buena. Se 
necesita algo más amplio, un plan 
integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran desafío 
y vacancia durante los últimas tres 
décadas en la Argentina".

En esa línea se expresaron desde Ademys, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. "No busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho de protesta. Es una confesión de que no van a solucionar el fondo de la cuestión", consideró Amanda Martín, secretaria adjunta de la entidad, y advirtió que es difícil implementar esta norma: "Les van a cargar la responsabilidad a las directoras. Dice que las actividades pedagógicas serán normales con menos personal, pero no dice cómo. Tampoco cómo

proceder ante la falta de un servicio o problema de infraestructura ante un riesgo".

"El concepto de que las escuelas solo cuidan, guardan niños, es regresivo. La escuela debe tener como lugar central la enseñanza y el aprendizaje", sumó. Cuestionó que el proyecto no va a mejorar las condiciones educativas, que son las que impulsan las protestas docentes. "Hay que solucionar esos problemas de fondo y, para eso, los gobiernos deben hacerse responsables, no tirar la responsabilidada la docencia y las familias", opinó.

Para Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente de la Fundación Educar en Ciencias, "es una buena señal" la aprobación del proyecto, porque pone a la escuela en la "centralidad de la discusión política y social". "Su misión primera es garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional, y la condición necesaria para que eso pueda ocurrir es que las escuelas estén abiertas siempre, independientemente de las acciones legítimas que puedan llevar adelante docentes, equipos directivos o gremios".

"En ese contexto, la escuela se convierte en un espacio más democrático, en el que cada ciudadano podrá asumir responsablemente sus decisiones. No puede seguir ocurriendo que se planteen situaciones en las que unos pocos o muchos resuelvan por la totalidad de la comunidad educativa, que hoy, más que nunca, necesita asegurar más enseñanza y mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. La implementación será compleja y nos llevará tiempo, pero en la medida en que familias y docentes sepan que es una obligación del Estado mantener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva y de calidad", sostuvo.

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### DENUNCIA PENAL

#### Rowling, demandada por ciberacoso

La escritora británica J. K. Rowling y el empresario Elon Musk podrían ser condenados a cinco años de prisión y a pagar multas de hasta 214.000 libras esterlinas si la boxeadora argelina Imane Khelif, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, gana su demanda presentada ante la Justicia francesa por "actos de ciberacoso agravado" en redes sociales. "Perjudican la dignidad humana", declaró la deportista.

## Muchos cuadros dentro del cuadro: llegó al Malba la obra récord de Carrington

ícono. Las distracciones de Dagoberto, una pintura surrealista comprada por Eduardo Costantini por 28 millones de dólares en una subasta en mayo, ya se puede ver en una sala especial del museo

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

A través del cuadro de Leonora Carrington que acaba de llegar a Buenos Aires es posible sumergirse en mundos fantásticos, imaginar cuentos surrealistas, descubrir personajes de ensueño y dejar que la mente haga su viaje. Recién colgado en el Malba, Las distracciones de Dagoberto (1945) estrena una sala propia dentro de la muestra de la colección permanente: son muchos cuadros adentro de uno.

La obra es una de las más significativas de la genia surrealista, que fue adquirida con precio récord en mayo por Eduardo F. Costantini. Esperó treinta años desde la última vez que pujó por ella en una subasta y esa vez en Sotheby's no pensaba irse con las manos vacías. Pagó 28 millones de dólares y ubicó a la artista en el podio de las cinco mujeres más valiosas en subasta, junto a Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo, Louise Bourgeoisy Joan Mitchell. "Es una pinturaicónica, una de las más admiradas del surrealismo y una obra maestra incomparable del arte latinoamericano", dijo Costantini entonces.

El óleo fue pintado en México en 1945, cuando Carrington tenía 28 años, y es una pieza fundamental del movimiento surrealista. La artista había llegado dos años antes desde Europa y moriría ahí a los 94 años. Alos 26, ya acarreaba una vida de novela, como ha narrado la mexicana Elena Poniatowska, su amiga, en la biografía novelada Leonora (Premio Seix Barral 2011). Ella era la menor de cuatro hermanos e hija de un magnate textil estricto. Creció en una mansión en Lancashire escuchando historias populares irlandesas de su niñera y su madre, a quien le dictó su primer cuento a los cinco años. Pasó por varios colegios y estudió arte en Florencia. En contra de lo que quería su padre, logró en 1936 instalarse en Londres para estudiar dibujo.

Conoció a Max Ernst cuando él rondaba los 50 años y ella apenas 22 y se enamoraron perdidamente. Él abandonó a su mujer y se mudaron a la Provenza, a una antigua granja en el pueblo de St. Martind'Ardèchea vivir su idilio. Peroduró poco, porque Ernst fue detenido al comienzo de la guerra y Leonora vivió un rally de pesadillas que narra en Memorias de abajo (editado en la Argentina por Alpha Decay),

en un hospital psiquiátrico.

Con todo eso a cuestas, pintó esta obra en 1945, en México, donde la rodeó una comunidad de surrealistas exiliados -entre los que se encontraban Remedios Varo. Wolfgang Paalen y Alice Rahon-, y un grupo de pintores locales como Frida Kahlo y Diego Rivera (Ernst ya se había casado con la magnate Peggy Guggenheimy vivía en Nueva York).

En la sala que el Malba acondicionó para recibir su obra, la rodean tres obras cumbre de Varo: Armonía (1956), Simpatía (la rabia del gato) (1955), de la colección de Costantini, e Icono (1945), de la colección Malba. En las tres se combina lo humano, lo animal, lo vegetal y lo mecánico, algopropio del universo visual complejo y único de Varo. Hay también fotografías de Kati Horna de la serie Oda a la necrofilia (1962), quien fue su amiga y compañera en el estudio en las prácticas rituales de la magia y el ocultismo, marcas distintivas de su producción artística. "En una nueva puesta van a aparecer fotos también de Leonora Carrington", adelanta Nancy Rojas, del equipo de curaduría del Malba. Este núcleo de mujeres surrealistas lleva el nombre de Transformar el rito. Las distracciones de Dagoberto es la culminación de este período.

Las fuentes en las que se inspira son múltiples: desde la historia europea medieval y la literatura científica contemporánea hasta los mitos irlandeses y mexicanos. "El título hace referencia a un rey merovingio del siglo VII gobernante de la Galia-se lee en la cédula extendida de la obra elaborada en el área de curaduría del museo-. En la pintura confluyen distintas escenas fantásticas que evocan la dimensión mística de la naturaleza a través de intercambios entre lo divino ylo terrestre, la flora y la fauna. Con citas directas a la obra de El Bosco, Carrington hace referencia a rituales herméticos que apuntan a las transformaciones alquímicas y a búsquedas ocultistas. Quizás hayan sido las levendas celtas, contadas por su abuela irlandesa repletas de animales, hadas, dioses y druidas, las que despertaron la fascinación de la artista por los universos mágicos en sus derivas artísticas".

"Lo que hacía El Bosco de dividir la obra en el plano de lo celestial y lo terrenal, ella lo traduce de ma-

que incluyen violaciones y torturas nera más compleja y va mezclando ambos universos. Así surgen las microescenas, que a nosotros nos falta estudiar desde lo iconográfico. Es un cuadro muy representativo de su apogeo", señala Rojas.

> "La técnica es temple sobre masonite o chapadur, un soporte rígido. Es el mismo de las obras de Varo, aunque tienen diezaños de diferencia. Pinceladas cortitas, superposiciones de color con pinceles muy finitos, de un pelo... se parecen bastante las obras. El nivel de detalle de Carrington v Varo es increíble. Las distracciones de Dagoberto está en excelente estado. Estaba en una colección privada de Estados Unidos. Llegó la semana pasada y, después de unos días estacionado para aclimatarse, se desembaló y se revisó en conservación. Solo tuvimos que limpiar el marco", cuenta Valeria Intrieri, curadora a cargo del registro y gestión de la colección Malba. El catálogo de Sotheby's la describe como un collage de viñetas meticulosamente elaboradas, cada una con paisajes únicos e intrincados, que comprenden los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua.

> Le decían "la diosa blanca" del surrealismo, la "novia del viento" o "la bruja de México". Tenía entre sus libros favoritos a La diosa blanca, de Robert Graves, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, y Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Escribió, entre otras novelas, ensayosy cuentos, La trompetilla acústica. En el país también se consiguen sus cuentos completos.

> "Es una narrativa visual compleja que se basa en el conocimiento de Carrington sobre la mitología y la ilustración de libros para niños dice a LA NACION la académica escocesa y especialista Catriona McAra, autora de The Medium of Leonora Carrington: A Feminist Haunting of the Contemporary Arts-. El mosaico episódico de esta pintura podría compararse con sus cuentos surrealistas. Las criaturas híbridas y los vehículos mágicos son típicos de sus obras en tiempos de guerra.

> Carrington fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres. Hoy es leída desde el feminismo; en sus pinturas hay hechiceras que simbolizan el empoderamiento femenino. En 1970, Carrington escribió el ensayo Animal humano femenino (también conocido como Qué es una mujer), en el que desarrolla sus ideas sobre el patriarcado. •



La obra está en perfecto estado de conservación

GZA. MALBA



En la sala especial, rodeada de cuadros de Varo

D. SPIVACOW



Microescenas de Las distracciones de Dagoberto

## Recurso "antiestanflación": promociones para afrontar la caída de las ventas de libros

MERCADO. Editoriales locales y grandes grupos lanzan colecciones y combos a precios especiales en respuesta a la crisis económica

#### Daniel Gigena

LA NACION

Debido a la crisis económica, que desde finales de 2023 provoca una abrupta caída en la venta de libros, en lo que va del año varias editoriales lanzaron colecciones a precios promocionales. Y después del furor por la novela *Orgulloy prejuicio*, de Jane Austen, que RBA distribuyó en quioscos de diarios a \$3000, en los grandes grupos se empieza a considerar el diseño de colecciones con precios por debajo de los \$15.000. En la reciente Feria de Editores, los libros que más se vendieron costaban menos de \$20.000.

A finales de la semana pasada, Penguin Random House presentó una selección de títulos de literatura contemporánea, clásicos, policiales, novela romántica, infantiles, autoayuda, libros para chicos y ensayos de autores nacionales y extranjeros que van de los \$12.000 a los \$15.000. Entre otros, Antigona, de Sófocles; El rey Lear, de William Shakespeare; Sergioy Los idolos, de Manuel Mujica Lainez; El hombre sentimental, de Javier Marías; Blancura, del Nobel Jon Fosse; Las dos amigas (un recitativo), de la Nobel Toni Morrison, y Por qué volvías

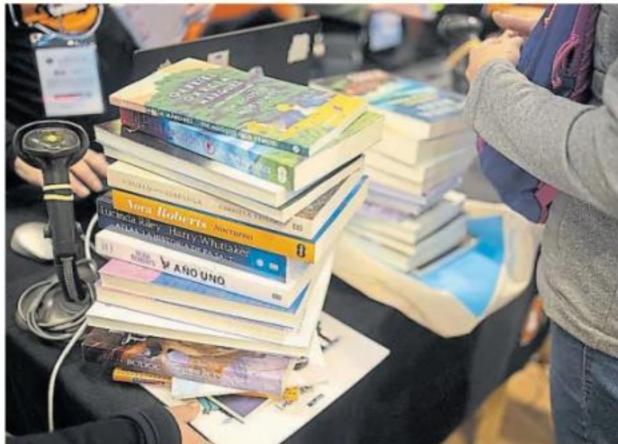

Entre las promos hay libros de premios Nobel

PILAR CAMACHO

cada verano, de Belén López Peiró sobre el abuso sexual intrafamiliar. También hay libros del Nobel Gabriel García Márquez.

Desde principios de año, Siglo XXI, editorial dedicada a la teoría y el ensayo contemporáneo, sostiene una campaña de "gangas", actualmente a \$ 9900, con títulos de autores como Michel Foucault, Beatriz Sarlo, Tulio Halperin Donghi y Thomas Piketty. La promoción es-

tá disponible en la página web del sello y en librerías. "Empezó como 'promo antiestanflación', apuntando a precios que le hagan frente a la crisis y funciona muy bien", explican los editores.

Fondo de Cultura Económica tiene una promoción de diez libros bautizada "Tu biblioteca a mitad de precio", que cambia cada bimestre, a \$6500 por ejemplar. Actualmente, se pueden conseguir diez libros

infantiles y juveniles a ese precio: Numeralia, de Isol; La sed de la mariposa, de Agustín Cadena Rubio, y Nashville, de Antonia Michaelis, entre otros; son excelentes opciones de regalo para el Día de la Niñez, que es pasado mañana. "Siempre, pero más aún en un contexto económico tan difícil, es política de nuestra editorial facilitar el acceso a libros de calidad a todos los lectores -dijo a LA NACION el gerente comercial, Leonardo Rubini-. Entre otras acciones, como el Club de Lecturas, bimestralmente ofrecemos a mitad de precio diez libros de nuestro catálogo". En septiembre y octubre, los libros provendrán de la colección Popular, que incluye La patria fusilada, de Francisco Urondo, y La última lectora, de Raquel Robles, entre otros.

Hasta finales de diciembre, Adriana Hidalgo mantiene "congelados" los precios de diez libros. En librerías, se pueden buscar a \$ 9900 Azar, del Nobel J.M.G. Le Clézio; Aguafuertes cariocas, de Roberto Arlt; Disfruta del problema, de Sebastiano Mauri, y Bajo la piel, de Gunnar Kaiser, entre otros.

Sigilo, por su parte, ofrece dos títulos a \$10.000: Ciencias de la vida, novela de Joy Sorman, y El universo observable, primer libro de la artista Heather McCalden; La voz de nadie, poemas del "babasónico" Adrián Dárgelos, cuesta \$12.500.

En tanto, La Crujía vende títulos de su colección de narrativa a \$14.900 en su página web y en la librería de Viamonte 1984 (a partir de septiembre, en todas las librerías). Se consiguen Las grandes ligas, de Ignacio Valiente; Hasta que no haya nada, de José Santamarina; Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto, de Manuela Espinal Solano; Mundana, de Norita Muscardi, y Nada sucede dos veces, de Pablo Perantuono.

Los sellos del Grupo Urano (Puck, Umbriel, Titania) se sumaron a la constelación de promociones para lectores y oferta una gran cantidad de títulos a \$12.000 por ejemplar. "La idea surge del posicionamiento que tiene la editorial respecto del momento que vive el país y en particular nuestros lectores -explicó el gerente comercial de Urano, Alejandro Papaleo-. El arrastre de la crisis económica del año pasado que se acentuó en 2024 nos llamó a la reflexión y a pensar de qué manera podíamos ayudar a los consumidores y al canal de venta en general. Vimos la posibilidad de ofrecer estas promociones de temporada, ya que en cada estación del año renovamos el stock de la promo; dado el buen resultado de las dos primeras experiencias, en esta tercera decidimos aumentar la oferta colocando cuarenta títulos de temáticas diversas dentro de la promoción".

Entre otros, hay libros de Alice Kellen, Nina Lacour, Tony Robbins, Miguel Ruiz, Victoria Schwab, Louise L. Hay, Fiona Scarlett, Santa Montefiore y Holly Black: muchos títulos pueden interesar a los lectores adolescentes, que también pueden recibir una novela o cuentos de regalo este domingo.

Papaleo estima que con estas campañas todos los sectores que componen la cadena del libro se ven beneficiados. "Pero la finalidad de estas promociones fue la de acercar, en estos momentos duros, títulos que atraigan a los lectores que nos acompañan –remarca–. Y a juzgar por los resultados creo que lo han sabido recibir y aprovechar muy bien". •



### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### MISIONES

#### Incautaron 900 kilos de marihuana

Personal de la Prefectura decomisó un cargamento de 900 kilos de marihuana en la zona conocida como Puerto Esperanza, a la altura del kilómetro 1869 del río Paraná. El uso de visores nocturnos permitió a los prefectos detectar los bultos que contenían la droga, que estaban colocados cerca de la costa, en la consignada área de Misiones. Las autoridades estimaron el valor de la incautación en más de dos mil millones de pesos.

## La inseguridad en territorio bonaerense sumó diez homicidios en solo siete días

VIOLENCIA. El asesinato de un *trader* de 19 años en Burzaco integra una serie de asesinatos en el Gran Buenos Aires derivados de situaciones de robos, ajustes de cuentas y femicidios



Un ladrón que escapaba de la policía chocó contra el vehículo en el que circulaba un grupo de obreros y provocó tres muertes

ARCHIVO

#### Gustavo Carabajal

LA NACION

El asesinato del trader Franco Saulle, de 19 años, en Burzaco, en el partido de Almirante Brown, integra una serie de diez homicidios ocurridos en el conurbano en solo una semana. Son los hechos que trascendieron públicamente; a juzgar por las estadísticas anuales –en 2023 se contabilizaron 829 víctimas en la provincia de Buenos Aires-por lo que la cifra podría ser mayor. Esos diez homicidios ocurrieron desde el 9 de agosto hasta la madrugada de ayer, en Burzaco, Villa Luzuriaga, González Catán, Mariano Acosta, Villa San Carlos y Quilmes.

El aumento de la violencia en territorio bonaerense quedó expuesto en las estadísticas oficiales que indicaron el incremento de los homicidios.

En 2023 hubo 805 investigaciones penales preparatorias iniciadas en la provincia de Buenos Aires por casos de homicidios dolosos, según datos oficiales. Mientras que durante 2022 se registraron 716 asesinatos en el territorio provincial. Casi 100 homicidios más en todas sus variantes: en ocasión de robo, por venganzas o ajustes de cuentas y por femicidios.

Otra cifra que indica el crecimiento de la violencia en los delitos es la cantidad de intentos de homicidios. Durante 2022 se iniciaron 1061 cau-

sas penales por homicidios en grado de tentativa. Al año siguiente la cantidad de intentos de asesinatos llegó a 1190 casos, según el relevamiento realizado por el Ministerio Público bonaerense en los distintos departamentos judiciales de esa

El mismo día que mataron a Franco Saulle en Burzaco y casi a la misma hora, pero en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza, fueron asesinados tres albañiles de nacionalidad paraguaya que regresaban a sus casas después de trabajar. Al llegar a la esquina de Andalgalá y Francisco Beazley, el Volkswagen Gol en el que viajaban las víctimas fue embestido por el Chevrolet Prisma que conducía un sospechoso identificado más tarde por la policía como Robert Renaut.

El conductor del Prisma era perseguido por dos móviles de la policía bonaerense porque ese auto había sido utilizado como vehículo de apoyo para concretar el robo de un Citroën C3 en la localidad de Gervasio Pavón, partido de Morón.

A partir de la alerta irradiada a través del sistema del 911 tras el robo del Citroën C3, efectivos del Comando de Patrullas de Morón comenzaron un rastrillaje para tratar de dar con el vehículo sustraído. En el aviso del sistema de intercomunicación policial, además, los operadores indicaron que los asaltantes contaban con el apoyo de cómplices

que se movilizaban en un Chevrolet Prisma, que fue detectado y perseguido por móviles policiales.

La persecución terminó cuando el asaltante que conducía el Prisma cruzó a alta velocidad la esquina de Andalgalá y Beazley, en el partido de La Matanza y chocó el Volkswagen Gol en el que viajaban seis ocupantes que no tenían ningún vínculo con el sospechoso.

Los crímenes se registraron en Almirante Brown, La Matanza, Lanús, Merlo, San Martín, Berisso y Quilmes

#### Tres de las víctimas fueron mujeres

A raíz de la violencia del impacto, el Gol derribó la pared de una vivienda y terminó dentro de la casa.

Agustín Gómez, Matías Maldonadoy Alejandro Palle murieron en el acto. Los otros tres ocupantes del vehículo fueron llevados de urgencia al hospital San Juan de Dios, de La Matanza.

Luego de revisar la patente del Chevrolet Prisma, los policías establecieron que había sido robado una hora antes, en Morón. Con ese

vehículo, los delincuentes interceptaron a una familia y le robaron el Citroën C3.

Al día siguiente, Cintia Daniela Rojas, de 44 años, fue degollada cuando iba al volante de un Volkswagen Up rojo utilizado como remise de una aplicación de viajes. El hecho ocurrió en Hernandarias y Estados Unidos, Lanús. Tras el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, la policía logró determinar que quien atacó a Rojas es un hombre de "entre 30 y 35 años, delgado, que vestía un buzo con capucha color rojo, un chaleco negro y un pantalón de gimnasia oscuro con franjas blancas en sus laterales".

Dos días después, también en el partido de La Matanza, en la esquina de Vicente Dupuy y Juan Pío Gana, en González Catán, un joven, de 26 años, cuya identidad no trascendió, fue asesinado de dos balazos durante un robo. Los agresores le dispararon un balazo en la cara.

Al día siguiente, Oscar Fernando Cutlet, un jubilado de 65 años, fue asesinado en su casa situada en San Fernando 853, Mariano Acosta, partido de Merlo. Dos delincuentes entraron en su casa y le robaron un televisor.

Alertado por los vecinos que advirtieron que el portón de la cochera de la vivienda estaba abierto, el hijo de la víctima se dirigió a la casa. Al ingresar en la propiedad, encontró

que la puerta principal estaba arrimada, con las llaves colocadas en su interior.

Dentro de la casa encontró muerto a su padre en el piso, contra la pared. Los peritos de la División Policía Científica determinaron que a la víctima la habían matado a golpes en la cabeza. La autopsia reveló que tenía ocho heridas contuso-cortantes en el cuero cabelludo, con fracturas múltiples en cráneo.

Tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos de la comisaría local encontraron a una pareja que salía de la casa de Cutlet con un televisor. Al día siguiente, los policías identificaron al hombre y a la mujer y los detuvieron.

Según fuentes de la investigación, la Justicia imputó a Leandro Jonathan García, de 40 años, como autor material del homicidio del jubilado, y a Nancy Beatriz Prado, de 38, como partícipe necesaria del crimen. Les secuestraron un TV Hitachi de 32 pulgadas, un celular Samsung A6, una desmalezadora y una manija de prensa de hierro con manchas hemáticas.

El 12 de agosto, Luis Quintero Cedeño, venezolano de 38 años, fue detenido por la policía cuando bajaba del tren en la estación Retiro del ferrocarril Mitre. Lo buscaban después de que la hija de su pareja, de 14 años, lo acusara de haberla violado y de haber degollado a su madre, Nancy Ríos, en su casa de la localidad de José León Suárez, partido de San Martín.

#### Disparos y puñaladas

Ese mismo día, pero en Lomas de Zamora, fue asesinado Freddy Ayala Lapaca, de 56 años. Lo balearon en Recondo y Saladillo, cerca de la feria La Salada, de Ingeniero Budge, por asaltantes que intentaron robarle la camioneta. Según se informó, Lapaca intentó evitar el robo y trató de huir marcha atrás; en ese momento, los delincuentes le dispararon; uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la cabeza.

El penúltimo asesinato en esta sucesión de episodios sangrientos ocurridos en el conurbano fue también un femicidio y ocurrió ayer en una vivienda situada en la esquina de 143 y 34, en la localidad de Villa San Carlos, en el partido de Berisso. Vicenta Liliana Alegre, de 44 años, fue asesinada a puñaladas en su casa. De acuerdo con la información policial, la mujer fue víctima de un femicidio y la Justicia ordenó la captura de su pareja.

Durante la madrugada, en un ataque ocurrido durante un supuesto ajuste de cuentas, un hombre de 35 años fue asesinado de ocho ba-

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Luis Nicolás Ordóñez, quien fue atacado en la esquina de Rioja y Calle 394, en el barrio La Cañada, de Quilmes.

En ese momento, según testigos, pasó un Volkswagen Voyage y se detuvo. Uno de los ocupantes le preguntóa Ordóñez: "¿Vos sos Nicolás?". Luego, uno de los sospechosos le disparó una ráfaga de balazos.

Lavíctima, de 35 años, fue llevada de urgencia a la UPA de Quilmes y luego al Hospital Iriarte, donde fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque no pudieron salvarle la vida. •

## Una mujer fue arrestada por encubrir a los asesinos del joven de 19 años

El vehículo utilizado por los atacantes del *trader* fue encontrado en la propiedad de la sospechosa; buscan al tirador y a dos cómplices

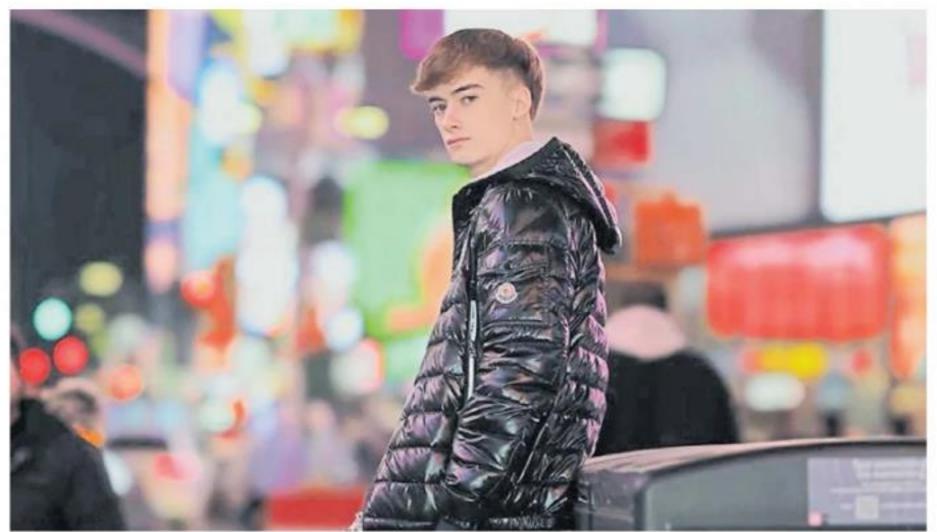

Franco Saulle fue baleado en un ojo cuando llegaba a la casa de sus padres, en Burzaco

INSTAGRAM

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

A Franco Saulle, un trader de criptomonedas de 19 años, lo mataron a sangre fría. Así se desprende de una filmación de una cámara de seguridad que registró el ataque. La grabación que está en poder de los investigadores muestra el momento en que la víctima llegó a la casa de sus padres, en Burzaco, en el partido bonaerense de Almirante Brown, en su Peugeot 208 Feline blanco y estacionó en la vereda. Apenas descendió del vehículo, la víctima fue baleada por el tirador, quien, después de dispararle en la cara, escapó en el mismo auto en el que había llegado junto con dos cómplices. La secuencia del ataque duró apenas 30 segundos.

Los detectives judiciales y policiales que investigan el homicidio, por las evidencias reunidas hasta el momento, suponen que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas.

"El asesino se baja del auto y sin mediar palabra le dispara a la víctima y después huye sin robar nada", sostuvo una fuente de la investigación.

Otro indicio de que el móvil del asesinato fue un ajuste de cuentas surgió al analizar la filmación del ataque. En la grabación se observa cómo el automóvil en el que circulan los tres delincuentes, un Peugeot 208 negro que había sido robado en jurisdicción de la comisaría 10º de Lanús, dobla en la calle Pablo Podestá al 300 poco después de lo que hiciera la víctima, a una velocidad reducida, como si hubiesen estado siguiendo al trader.

Todo ocurrió el jueves pasado a las 18.40 en la puerta de la casa de los padres de Saulle, quien en Instagram se presentaba como "un mentor apasionado por el trading" y hablaba sobre negocios con criptomonedas, viajes y su pasión, los autos de lujo.

Después de estacionar su Peugeot 208 Feline blanco en la vereda, el *trader* se bajó del vehículo y en ese momento se le puso a la par un auto de la misma marca y modelo que el suyo, pero negro, ocupado por tres personas.

Uno de los que iban en el Peugeot negro, que estaba sentado en el asiento trasero del lado del conductor, se bajó y, sin mediar pala-

bra, le disparó a Saulle un tiro en el rostro; el proyectil ingresó a la altura del ojo derecho del joven, lo que le provocó "muerte encefálica", según consta en el expediente judicial.

Con el ataque consumado, los atacantes escaparon a toda velocidad. "¡Franco, Franco!", fueron los gritos desgarradores que escuchó Patricio, un vecino, antes de salir de su casa para ver lo que había pasado. En la vereda se encontró con Ariel, el padre del trader, y al joven tendido en el piso, con el rostro y la cabeza con manchas de sangre.

Sin perder tiempo, Patricio y el padre de la víctima trasladaron a Franco Saulle a la Clínica Espora en el Peugeot 208 del joven. Casi 24 horas después se certificó el deceso del joven. Esta secuencia también quedó registrada por la cámara de seguridad instalada a pocos metros de la escena del ataque.

Personal de la policía bonaerense llegó a la Clínica Espora, donde primero habló con Patricio, el vecino, y luego con el padre de la víctima, que no pudo dar detalles de lo sucedido con su hijo por el "estado de nerviosismo" que vivía.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Leonardo Kaszewski, que cuenta con la colaboración de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.

#### Tras los pasos de los asesinos

Lo primero que hicieron los detectives policiales y judiciales fue reconstruir, a partir de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, la ruta de escape del Peugeot 208 negro en el que se movilizaban los asesinos.

"Se pudo hacer una reconstrucción casi minuto a minuto del trayecto hecho por los homicidas. Con una cámara lectora de patente se pudo determinar la matrícula del auto y se visualizó que tenía pegado un sticker blanco en la luneta trasera", explicaron fuentes policiales.

A partir del cotejo de la chapa patente, los investigadores determinaron que el auto había sido robado 48 horas antes en jurisdicción de la comisaría 10<sup>8</sup> de Lanús.

El análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad llevó a

los investigadores hasta Glew, también en el partido de Almirante Brown.

"El último registro filmico del vehículo fue en Arias y Santa Fe, a las 18.56 del día del ataque. Se hizo un relevamiento del barrio hasta que en un patio de una de las viviendas fue encontrado el auto en el que se movilizaban los delincuentes. Estaba tapado con un nylon", explicaron fuentes policiales.

El sábado pasado fue allanado de urgencia el domicilio situado en San Juan 1881, donde la propietaria, identificada como Claudia Gabriela Bercesi, de 33 años, dijo espontáneamente que unas horas antes su cuñado, Dylan Gómez, acompañado de otras dos personas, había dejado el auto y se había ido.

Bercesi fue aprehendida, imputada por el delito de encubrimiento agravado de robo automotor. Cuando fue indagada por el fiscal Kaszewski se negó a declarar y no repitió lo que les había dicho a los policías que habían allanado su domicilio para secuestrar el auto. Poco después fue excarcelada.

"Del auto se logró levantar una huella del 'pasamanos' de la puerta del conductor, que ahora será analizada", informaron fuentes policiales.

La Justicia ordenó la detención de Gómez, el cuñado de la "encubridora", quien por el momento se encuentra prófugo.

Los detectives judiciales y policiales, además, trabajan para intentar identificar a los otros dos sospechosos del crimen.

En una cuenta de la red social X se publicó, con el hashtag #ponzimedia, un video donde Saulle presentaba lo que denominaba "una modalidad de negocios" por la que, según afirmaba, facturaba 10.000 dólares "gracias al trading de criptomonedas y marketing de afiliados".

Para acceder a "todos los sistemas educativos" que ofrecía el trader había que "invertir" 200 dólares por única vez. "Sacate de la cabeza esas estafas piramidales, no dudes en contactarnos y poder ser parte de esta comunidad trabajando con nosotros o educándote. Empezá a ganar en dólares", explicaba Saulle en los videos que subía a redes sociales. •

## Mar del Plata: fue detenido un menor por una violación

ABUSO. La víctima, de 18 años, fue agredida en un sector de balnearios de La Perla

Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.— Un menor de 17 años fue detenido como principal sospechoso de la violación de una chica de 18 en una playa del corredor de balnearios de La Perla.

La reconstrucción del recorrido aportado por la víctima permitió a los investigadores avanzar con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y, así, identificar al acusado, al que finalmente ubicaron cuando ingresó ayer por la tarde en el baño de un estación de servicio de la zona céntrica.

Según confiaron fuentes de la investigación, al momento de ser interceptado todavía vestía las mismas prendas que llevaba durante la madrugada de anteayer, cuando, poco después de las 1.50, sorprendió a la joven, que caminaba de regreso a su casa, y la redujo para finalmente, tras maniatarla, abusar en un sector de la costa, dejándola abandonada entre las rocas. La chica logró deshacerse de sus ataduras –que le provocaron lesiones en las muñecas– y pudo pedir auxilio.

Se confirmó que en el momento de ser aprehendido el adolescente tenía en su poder algunos elementos que pertenecían a la denunciante-la víctima había dicho que su violador se había llevado su celular y sus zapatillas—y también una tarjeta SUBE que utilizó minutos después del hecho denunciado para alejarse unas cuadras, aunque sin abandonar el radio céntrico.

Desde el Ministerio Público Fiscal se había dispuesto una amplia búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad del sistema público de monitoreo y de comercios y viviendas particulares que tienen equipos que enfocan sobre los distintos tramos del recorrido descripto por la víctima.

Antes de concretarse el arresto del sospechoso, fuentes de la
investigación habían comentado
a LA NACION que la chica había descripto al autor del ataque como
un hombre de unos 25 años y 1,75
de altura, encapuchado y vestido
de negro, quien la había abordado con la excusa de pedirle fuego
para encender un cigarrillo y que
luego siguió tras sus pasos hasta
intimidarla y obligarla a descender a un sector de balnearios del
complejo de La Perla.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli está al frente de esta investigación y mantenía bajo estricta reserva los detalles de la causa, así como las primeras pruebas que se incorporaron al expediente con el objetivo de llegar a un esclarecimiento, con la identificación y detención del responsable del hecho.

#### Búsqueda y captura

La víctima, según se pudo conocer, vive en la zona de La Perla con su madre. Durante la madrugada del miércoles acompañó a un amigo hasta la avenida Independencia y Luro, en pleno centro, para que tomara un colectivo de regreso a su casa. Luego emprendió el camino de vuelta. En ese trayecto apareció este hombre, que le habló y la siguió hasta dejar al descubierto sus peores intenciones.

La joven describió el lugar del ataque sexual como un sector de playa que se encuentra entre los balnearios Alicante y el siguiente hacia el norte, casi frente a Plaza España. Ese corredor costanero, como casi todo el frente marítimo urbano, está cubierto casi en su totalidad por cámaras del Centro de Ordenamiento y Monitoreo Municipal.

La víctima aseguró que el violador la maniató y cuando se fue se llevó su teléfono celular y sus zapatillas, entre otras pertenencias.

Los investigadores judiciales y policías tomaron estos datos y así, con la descripción del sujeto, lograron ubicarlo y seguir su recorrido. A las 2.35 las cámaras lo captaron cuando subió al interno 20 de la línea 553 en Mitre y 25 de Mayo. Pagó con una tarjeta SU-BE de estudiante o discapacitado "sin saldo". Se sentó en el último asiento del colectivo y se bajó dos o tres minutos después, unas ocho cuadras más adelante, en avenida Independencia entre San Martín y Luro, a tres cuadras del centro cívico de la ciudad.

Poco después del mediodía de ayer, los detectives lo detectaron en la misma zona, en una estación de servicio Axion situada en Catamarca y Moreno. Había ingresado al baño cuando lo rodearon los policías de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para identificarlo y aprehenderlo. Confirmada su edad, se dio intervención al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde podría continuar la investigación. •



La zona de La Perla, donde se cometió el ataque sexual MAURO V. RIZZI

## Avanza la investigación interna en la Gendarmería por los contratos de seguros de trabajo

RESOLUCIÓN. Tras la designación de Brilloni como jefe, pasarán a retiro cinco oficiales mientras se realizan auditorías del Ministerio de Seguridad

Daniel Gallo LA NACION

Los primeros movimientos internos en la Gendarmería marcan que el escándalo por la contratación irregular de seguros de trabajo fue una de las principales razones para la llegada a la conducción de esa fuerza del comandante general retirado Claudio Brilloni. Pocas horas después de que fuese oficializada ayer la designación de la nueva jefatura-el comandante general Aníbal Ariel Bronzetti será el subdirector-, se conoció que cinco oficiales no solo quedaron bajo investigación por los convenios de ART, sino que también se ordenó que pasasen a retiro.

LA NACION había anticipado en su edición de ayer que el nombramiento de Brilloni, retirado en diciembre de 2019 y ministro de Seguridad de Santa Fedurante 2023, tenía un trasfondo vinculado con irregularidades detectadas en esas contrataciones. Esa situación quedó confirmada por la notificación del Ministerio de Seguridad.

"La nueva conducción de la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de garantizar la transparencia de los procesos y trabajar para el fortalecimiento institucional, considera necesario y oportuno apartar de la fuerza a aquellas personas

que hubieran estado vinculadas de alguna manera en el proceso de definición, contratación e implementación de las pólizas de seguro. En consecuencia, la Gendarmería Nacional Argentina ha iniciado un proceso de sumario interno y pase a retiro de cinco integrantes de la fuerza, y responsables de las áreas involucradas en esta situación", indicó el comunicado del ministerio que conduce Patricia Bullrich.

Un día antes, en el momento de informar sobre el nombramiento del nuevo jefe, las autoridades nacionales destacaron que el comandante general retirado Brilloni "tiene la capacidad para imprimir y devolver a la Gendarmería los valores propios de la institución y el espíritu de cuerpo que la caracterizan".

En esa frase quedó expuesto, a su vez, un problema que recorre el eje de mando de los últimos años en esa fuerza de seguridad federal: las sospechas de irregularidades en la contratación de seguros. Ese escándalo tiene bajo investigación judicial al expresidente Alberto Fernández ría, la Policía Federal Argentina y el -ahora también acusado por graves situaciones de violencia de género-, pero también dejó señalado al jefe de la Gendarmería durante su mandato, el comandante general (R) Andrés Severino.

En las últimas semanas, la mi-

nistra Bullrich firmó varias resoluciones para que las unidades de transparencia de su área y de la Gendarmería investiguen a Severino y a todos los posibles implicados en el uso de intermediarios para la contratación de seguros en una fuerza que tiene más de 40.000 efectivos y empleados de diferentes especialidades.

"De hallarse cualquier tipo de irregularidad, se tomarán las medidas pertinentes y, de corresponder, se dispondrá la exoneración del personal que esté involucrado. Además, ampliaremos la denuncia iniciada ante la Justicia, aportando la información que surge de los nuevos contratos en los que se generaron ahorros millonarios", se indicó en un comunicado difundido solo ocho días antes del cambio de la jefatura de la Gendarmería.

Pocos días antes, el 24 de julio pasado, el Ministerio de Seguridad había informado sobre la renegociación de los contratos de seguros de riesgos del trabajo de la Gendarme-Servicio Penitenciario Federal. Ese nuevo convenio con Provincia ART generó, según las cifras oficiales, un ahorro de 1931 millones de pesos. Y se resaltó que ese logro para las finanzas públicas se había conseguido sin "intermediarios". •

#### Dos hinchas de River fallecieron en un choque al volver de Córdoba

ACCIDENTE. La colisión contra un camión se produjo en la madrugada, en Cañada de Gómez



El vehículo de las víctimas chocó desde atrás contra el camión

SANTA FE.- Dos hinchas de River Plate fallecieron ayer en un accidente vial cuando volvían a Buenos Aires desde Córdoba, donde el equipo millonario derrotó a Talleres por la Copa Libertadores.

El vehículo en el que se movilizaban colisionó contra la parte trasera de un camión en la autopista Córdoba-Rosario, en jurisdicción de Cañada de Gómez, departamento Iriondo, 185 kilómetros al sur de esta capital.

identificadas como Fabián Dines y Enrique Rubio. Un tercer ocupante del vehículo, un joven de 19

años, hijo de uno de los fallecidos, resultó herido de gravedad y se encuentra internado en un hospital de la zona.

Según informes de la policía, el accidente se registró alrededor de las 3.30, sobre el carril que va hacia Rosario, en el kilómetro 357 de la autopista Córdoba-Rosario.

Los peritos policiales intentan reconstruir la mecánica del mortal choque.

Dines trabajaba como gerente Las víctimas fatales fueron financiero en una empresa dedicada a la construcción, mientras que Rubio se desempeñaba en el sector bancario. • José E. Bordón

## Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

ARCE, Ernesto. - José Luis, Carolina Putruele e hijos acompañan con cariño a su amiga Amelia y Flia. y rezan por el descanso de Ernesto.

ARCE, Ernesto. - Cristian y Carmen Mazza e hijos ruegan

una oración en su memoria.

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -La Fundación Alberto J. Roemmers participa con profundo pesar el fallecimiento de su consejero y acompaña a su familia en este triste momento.

CHIALVO, Oscar, 14-8-2024. -Lucila y Pampa Bonorino lamentan profundamente la partida del muy querido Oscar y acompañan a Cristina y su familia, rezando por su eterno descanso.

CHIALVO, Oscar, q.e.p.d. -Antonio y Delfina Gallotti acompañan con mucho cariño a Lucas, Cristina y familia.

CHIDA de HUNT, Lidia Irene, q.e.p.d., falleció el 15-8-2024. - Su hijo Patricio Leoni-das Hunt, su hija política Gloria Ribas Alcón, su hermana María Olinda Chida, sus consuegros Gloria Alcón Vilaubí y Salvador Ribas, su hermano político Enrique Héctor Hunt su cuñada Hersilia Colonnello de Hunt, sus primos Guillermo Hunt y Patricia Hunt; sus sobrinas Denise Hunt de Pailles, Georgina Hunt, Patricia Meroni de Wegner, Marina Lorenzi, sus sobrinos políticos Miguel Wegner y Silvia Kruczkowski; sus sobrinos nietos Alejo Pailles Hunt, Marcos Pailles Hunt, Juan Pablo, Meroni, Florencia Meroni, Silvina Meroni, Martín Wegner, Juan Ignacio Wegner, Federico Wegner, Germán Wegner, y demás deudos, comunican con mucha tristeza su partida. Un mes después de la partida de su amado esposo, el gran amor de su vida, decidió reunirse con él. Su vida nos deja una profunda lección de compañerismo, amor y lealtad. Su legado de amistad sincera, su espíritu vital y su cariño incondicional hacia la familia y amigos perdurará en todos los que la conocimos. Que descanse en paz al lado de su

amado compañero, en el reen-

cuentro de un amor eterno.

de TSOCALIS, Pipina S., q.e.p.d., partió a la casa del Señor el 14-8-2024. - Sus hijos Emilio y Mary, su nuera Bettina Medone; sus nietos Alex, Marcos, Thomas y Nico, sus hermanas Irene y Rita; sus sobrinos Despina, Juan y Nicolás participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración

FERNANDEZ MADERO, Diego, falleció el 14-8-2024. - Tu hermano Félix y Mónica, e hijos Félix y Lucre, Celina y Pato, Clara , Teresa y Javier, Lucio y Mica y nietos te despiden con cariño, estarás siempre en

en su memoria. Sus restos se-

rán despedidos, el 17-8, a las

10, en Jardín de Paz.

nuestros corazones.

FERNANDEZ MADERO, Diego Alberto, q.e.p.d., falleció el 14-8-2024. - Ya descansa en paz. Sus hermanos Félix y Mónica, Sarita y Gustavo, Pity, Emilio y Carmen, Javier y Delia, Andrés y Gabriela, Vicky y Andrés, José y Sofía, Mariano, Santiago y Florencia, Elenita y Andy, y sus 44 sobrinos y sobrinos nietos, acompañan a Patsy y chicos con un abrazo en este triste momento.

FERNANDEZ MADERO, Diego, q.e.p.d., falleció el 14-8-2024. - Claudia y Horacio Mieres y familia, despiden al querido negro y acompañan a Patsy e hijos en este triste momento. Abrazan a todos los primos y les mandan fuerzas para superar esta pérdida.

FERNÁNDEZ MADERO, Diego, q.e.p.d., 14-8-2024. - La comisión directiva del Buenos Aires Rowing Club acompaña con todo cariño a su presidente Félix Fernández Madero y familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.

FERNANDEZ MADERO, Diego, q.e.p.d., falleció el 14-8-2024. - Martin y Margarita García Santillán, hijos y nietos despiden con tristeza al queridísimo Negro y acompañan con cariño a Patsy y a todos los entrañables Fernandez Made-

FERNÁNDEZ MADERO, Diego. - Te despedimos y acompañamos con cariño a tu familia. Tus amigos Guido Ponzano, Roberto Pazos, Marcelo Martín, Guillermo Gómez Riera, Alberto Englebert, Mario Depablos, Hugo Bustamante y Mario Abbondati.

GALLET, Daniel, q.e.p.d., 13-8-2024. - Su familia y amigos lo despedimos con mucho amor y profundo pesar. Sentimos un eterno agradecimiento por haber compartido su vida con nosotros. Su legado cultural como director de la galería Los Coleccionistas continuará vigente, representando un bastión invaluable para la pintura Argentina.

HUNT, Lidia Irene Chida de, q.e.p.d., 15-8-2024. - Su hermana Maruca Chida, sus sobrinos Patricia Meroni de Wegner y Miguel Wegner; sus hijos Martín y Dominique, Juan y Agostina, Germán y Haydée, y Federico y Laura; y sus nietos Sienna, Sophie, Isabella, Vicente, Francisca, Iván Patricio y Luca la despiden con mucho amor y acompañan a su hijo Patricio en este momento de dolor. Que Dios la lleve a su lado y brille para ella siempre la luz eterna.

JACQUELIN, José Andrés, q.e.p.d. - Santiago Lucero Torres y Carlos Braun acompañan a Bernardo y familia en tan triste momento.

ORTEGA VELARDE, Jorge. -Querido Negro, siempre te vamos a recordar por tu amoro-sidad y generosidad, acompañamos a Isabel y los chicos. Tus sobrinas Pía Vidal Dominguez y Valeria Vidal Dominguez de Orsi Echarte.

PETERSEN, Juan de la Cruz. -Tu mamá Marilú Petersen; tus hermanos Fede y Feli, Maruki y Tute, y tus sobrinos Delfi, Teo, Diógenes, Franchu, Mati, Emilio, y Vicky te despedimos con inmenso dolor y acompañamos a Melanie, Heidi y Milo, recordándote siempre con infinito amor.

PETERSEN, Juan de la Cruz, 14-8-2024. - Jorge Seal, su mujer Solana Cabrejas y su hija Martina Seal despiden a Johnny con profunda tristeza y abrazan con amor a Melanie, Heidi y Milo.

PETERSEN, Juan de la Cruz, falleció el 14-8-2024. - Tus amigos de La Casita del HC te despiden con cariño y acompañan a Melanie, Milo y Heidi en este triste momento.

PETERSEN, Juan de la Cruz, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Aberdare acompañan a Malanie, Heidi y Milo en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

PETERSEN, Juan de la Cruz. -Juan, gran persona, compañero y amigo. Tus amigos del EMBA 2012 te despedimos con profundo dolor y acompaña-mos a Melanie, Heidi y Milo en este triste momento.

PUJOL, Marcela, q.e.p.d. - Julio Pérez Cotapos (a.) la despide con tristeza y abraza con cariño a Javier, su madre Poro y a su hermana Paula.

RACEDO de SAYUS, María Enriqueta (Maqueta). - Siempre te recordaré por los momentos de nuestra juventud. Barry Yuill Darbyshire.

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

DEBATE EN CIERNES. Los escándalos que involucran al expresidente Fernández obligan a pensar en posibles salvaguardas para evitar la enorme discrecionalidad, desidia e impunidad que puede acarrear el poder

## Más transparencia y control de la presidencia como institución

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

osescándalos que involucran al expresidente Alberto Fernández, tanto los de la causa de los seguros como las denuncias de abuso de poder y violencia de género por parte de Fabiola Yañez con sus múltiples derivaciones, obligan a pensar e identificar posibles mecanismos jurídicos y burocráticos que desalienten o impidan que vuelvan a ocurrir estos graves hechos que se imputan y que deberá investigar la Justicia. ¿Es factible crear salvaguardas o dispositivos institucionales específicos para jefes de Estado o figuras políticas relevantes (ministros, secretarios de Estado, etc.) que anulen los descomunales umbrales de discrecionalidad, desidia e impunidad con los que pudo haber actuado quien desempeñó la máxima magistratura que establece nuestra Constitución?

El clima de época no favorece este debate, en especial a partir del reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Trump vs. United States) que, según los críticos, otorga a su presidente un amplísimo margen de inmunidad en la toma de decisiones, similar al de una monarquía absoluta. La mayoría de jueces conservadores que respaldaron esta interpretación no consideran que implique poner a los presidentes por encima ni al margen de la ley, pero la minoría de magistrados de inclinación más "liberal" ("progresista", en nuestros términos) alertaron que pone en peligro el futuro de la democracia. En nuestro entorno, Roberto Dromi y Miguel Pichetto se manifestaron a favor de una concepción similar, mientras Javier Milei reivindica la Constitución de 1853, que, según la propia concepción alberdiana, creaba la figura de un rey por seis años como titular del Poder Ejecutivo. Vale decir, reniega de los evidentes y valiosos esfuerzos de los constituyentes de 1994 por mitigar los elementos más hiperpresidencialistas de nuestra carta magna.

En el mismo sentido, o tal vez incluso peor, durante su reciente visita a la Ciudad de México, Cristina Fernández de Kirchner alabó a su jefe de gobierno interino, Martí Batres Guadarrama ("casi casi me lo llevo de candidato a la Argentina", dijo en su cuenta de X): un hombre que rescató la Constitución peronista de 1949, con componentes corporativistas y contraria a la tradición liberal-republicana, y la asoció con la Constitución mexicana de 1917, que luego de la violenta etapa revolucionaria que vivió ese país contribuyó a lograr, en especial

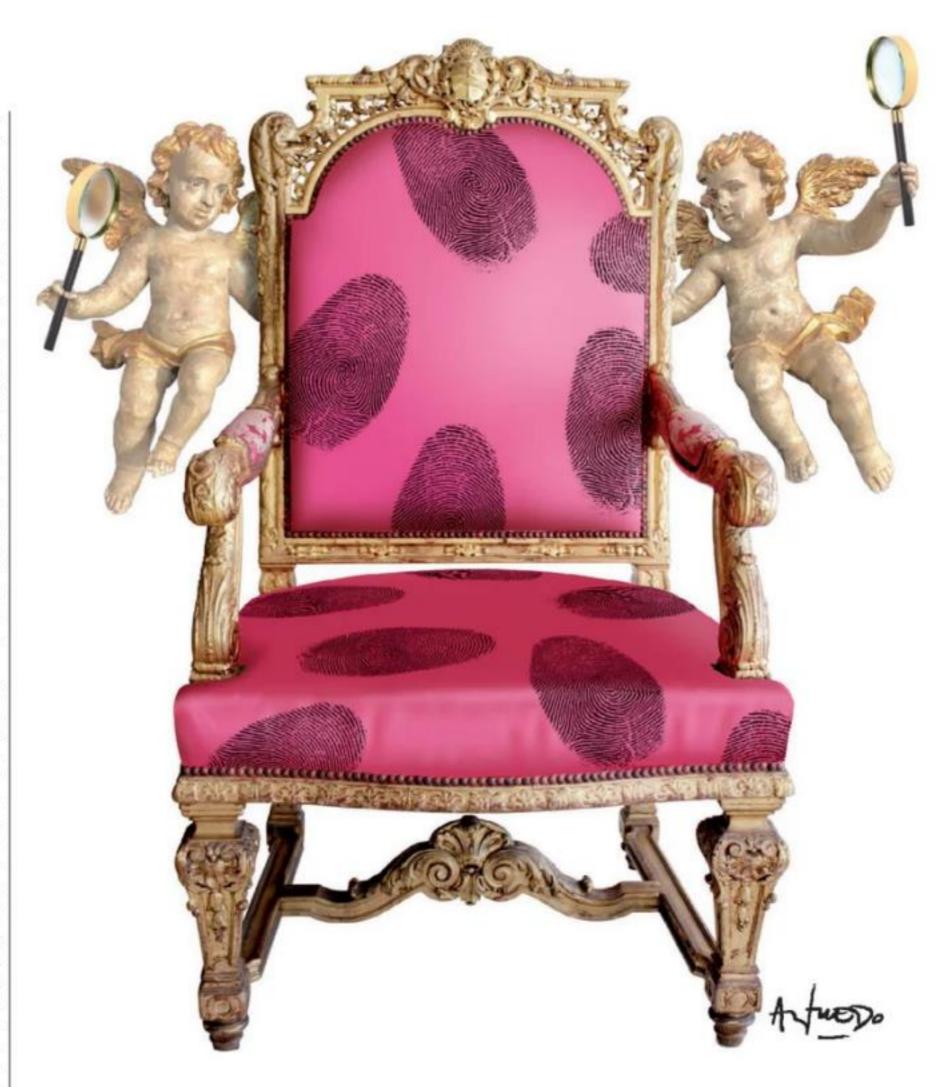

a partir de 1930, una larga etapa de orden y estabilidad política con un esquema hiperpresidencialista sin reelección, definido por Mario Vargas Llosa como "la dictadura perfecta".

En el kirchnerismo duro, la versión de 1949 siempre fue considerada un paradigma conceptual a contemplarse a la hora de revisar los fundamentos ideológicos de nuestro ordenamiento institucional, alucinación que algunos pocos creyeron posible durante la breve utopía de "Cristina eterna" (2012-2013): una influencia política rápidamente despilfarrada gracias a los innumerables errores no forzados de esa época, como el pacto con Irán, el caso Ciccone, la radicalización de la guerra contra los medios independientes, el desastre energético (incluyendo la malhadada nacionalización de YPF) y la manipulación de las estadísticas del Indec.

A pesar de estos sombríos precedentes, es fundamental mejorar los dispositivos institucionales orien-

tados a transparentar el proceso de toma de decisiones públicas, en particular en el corazón del Poder Ejecutivo, para evitar la discrecionalidad, el clientelismo, la desidia o el mal uso de recursos de los contribuyentes (sobre todo mediante el empleo público) para fines partidarios o personales. Se destaca en ese sentido la figura del inspector general, instaurada en los EE.UU. en 1978 como parte de los esfuerzos posteriores al escándalo de Watergate y que incluyó otras leyes similares, como los Sunshine Acts ("Gobiernos a la luz del sol"), tanto a nivel federal como estadual (evita la opacidad de las agendas de actividades de los principales funcionarios y obliga a reportar el contenido de sus reuniones, más aún cuando involucran intereses privados o la asignación o ejecución de gasto público), y las leyes de libre acceso a la información pública (FOIA, Freedom of Information Act), que nuestro país aprobó en 2016 (ley 27.275, tal vez el legado institucional más relevante del gobierno de Cambiemos). Recordemos también la importancia de regular el lobby que dispone la *Lobbing Disclosure Act* de 1995.

El inspector general está autorizado a participar sin previo aviso de cualquier reunión que se realice en una oficina pública. Tiene acceso permanente a las computadoras personales de los funcionarios y puede revisar oficinas, escritorios y archivos. Es como un policía que permanentemente vigila que se cumpla con las normas de transparencia que rigen en la administración pública y que impiden, por ejemplo, designar familiares o amigos en cargos relevantes, incluyendo asesores o apoyo secretarial. De hecho, el Ejecutivo puede designar un máximo de 4000 funcionarios que abandonan su cargo al final del mandato, 1200 de los cuales requieren la conformidad del Senado, como ocurre en nuestro país, por ejemplo, con la designación de embajadores y los

ascensos militares. Podría incluso considerarse la obligación de registrar en audio y video todas las reuniones de los funcionarios públicos de alta jerarquía para, en caso de que exista alguna denuncia, revisar su contenido y descartar cualquier tipo de comportamiento inadecuado o ilegal.

Algunos especialistas estiman oportuno considerar que aceptar un cargo de alta jerarquía en el aparato del Estado (en los tres poderes o a nivel provincial y municipal) debería ser un agravante significativo a la hora de definir potenciales penalidades ante delitos o infracciones a los códigos de ética. Para predicar con el ejemplo y revertir el manto de sospecha que existe a menudo sobre el funcionamiento de la cosa pública, estos deben ser rigurosos; los funcionarios deben comprometerse a respetarlos cuando juran o asumen y deben quedar establecidas las mejores prácticas que regirán la administración pública. La cultura de la integridad y el cumplimiento de la ley no tiene hasta ahora un lugar de privilegio en nuestro acervo de valores y costumbres. Es necesario fijar estándares muy estrictos, en especial en este contexto de animus societatis transformacional que se ha generado en la Argentina.

Se discute también la obligatoriedad de realizar concursos por oposición y antecedentes para ocupar cargos en la administración pública, algo que el país debió haber implementado hace mucho tiempo. Sin embargo, debería considerarse una visión más ambiciosa que incluya un exigente régimen nacional del servicio civil, con muy claras pautas que regulen la contratación de personal en el sector público, incluyendo el temporal o mediante convenios con organismos internacionales, universidades y organizaciones del tercer sector. Ese régimen debe incluir un plan estratégico de fortalecimiento del personal administrativo del Estado, con mecanismos apropiados de selección, promoción y calificación permanente de sus integrantes.

Puede argumentarse que estos dispositivos institucionales no serían suficientemente eficaces para evitar comportamientos aberrantes como los que presumiblemente pudieron haber ocurrido recientemente en nuestro país. Pero sin duda contribuirían a conformar un sistema mucho más transparente y riguroso y a mejorar los estándares de integridad, como ocurrió en las principales empresas con los criterios contemporáneos de compliance.

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Juicios laborales y seguridad jurídica

Es necesario que la Justicia adopte un criterio común sobre la eliminación de multas que han sido derogadas por la Ley Bases

na de las discusiones centrales en el ámbito judicial y en el mundo de las relaciones del trabajo de estos días se vincula con la aplicación de la eliminación de multas que encarecen los juicios laborales, a la luz de las diferencias de criterios que se advierten entre los magistrados de este fuero.

El objetivo de generar empleo genuino exige reducir los costos laborales no salariales y dotar a las relaciones del trabajo de una seguridad jurídica hoy ausente, fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas con frecuencia sometidas a castigos desmedidos a empleadores por el incumplimiento parcial de las leyes que, en ocasiones, conlleva su desaparición y la pérdida de innumerables fuentes de trabajo.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha dado un buen ejemplo al rechazar en distintos fallos criterios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que elevaban en forma absolutamente desproporcionada ciertas indemnizaciones por despido ajustadas a través de la utilización de tasas de interés activas con capitalización anual. En uno de esos casos, la CNAT había incrementado en alrededor de un 20.000% el monto de una condena de primera instancia. En otro caso, el máximo tribunal revocó otra sentencia laboral que había ordenado el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales en un vínculo laboral que solo había durado un año y ocho meses.

La entrada en vigor de la ley 27.742, más conocida como "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", ha generado diversas interpretaciones acerca de sus efectos. En el ámbito del derecho del trabajo, el debate se concentra en el efecto que se deriva de la derogación de las comúnmente llamadas multas laborales. Se trata de una discusión que se encuentra planteada desde la vigencia del DNU 70/2023, que estableció similares derogaciones, pero cuya adopción fue objetada por la Justicia, aunque esta situación habría quedado subsanada con la sanción de la llamada Ley Bases.

Las normas legales son obligatorias desde el día en que su texto lo determina o, si no lo especifican, desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Con respecto a la cuestión que nos ocupa, está fuera de cualquier discusión que la Ley Bases resulta de plena aplicación a los casos iniciados con posterioridad a su publicación. El punto central es si corresponde la aplicación o no de los efectos de las derogaciones que estableció la ley en los juicios que ya se encontraban en trámite al momento de la sanción de la nueva norma.

que esta cuestión se halla zanjada con la sola consideración de lo previsto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, según el cual las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. En efecto, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Sin embargo, corresponde analizar si las multas laborales tienen naturaleza punitiva o si, por el contrario, se trata de indemnizaciones agravadas de índole resarcitoria.

La discusión se genera sobre la idea de que las normas derogadas, que imponían "multas" laborales a los empleadores, no tendrían como

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha dado un buen ejemplo al rechazar en distintos fallos criterios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que elevaban en forma absolutamente desproporcionada ciertas indemnizaciones por despido

objetivo final compensar el daño producido al empleado, sino castigar y prevenir determinadas conductas consideradas típicas por ser subjetivamente reprochables.

No se trataría, entonces, de aplicar la norma de forma retroactiva, sino de evitar aplicar una sanción contemplada en una norma derogada en razón de la entrada en vigor de una ley posterior. En definitiva, correspondería aplicar las nuevas disposiciones en relación con la sanción punitiva que preveían los regímenes derogados.

Las reformas que eliminan san-Inicialmente, podría sostenerse ciones-en este caso laborales-ante determinados comportamientos o incumplimientos del contrato de trabajo por una de las partes resultarían de aplicación retroactiva e inmediata si se considerara que contienen una particular naturaleza punitiva. Así, no prevalecería la sola invocación del referido artículo 7 del Código Civil y Comercial, sino que debería ponderarse la aplicación del principio de la ley penal más benigna, que presupone la variación de leyes en el tiempo, de modo que la norma vigente al tiempo en que se pronuncia el fallo dispone la imposición de una pena más leve. Este principio posee jerarquía constitucional y fundamento en tratados internacionales.

En los últimos días, sin embargo, asistimos a sentencias judiciales que sostienen que no corresponde aplicar una sanción contemplada en una norma derogada en razón de la entrada en vigor de una ley posterior, y algún otro fallo que considera lo contrario y sostiene que se debe aplicar la normativa vigente al momento de producirse los hechos sometidos a juzgamiento.

Frente a estas discrepancias sobre la aplicabilidad o no de las multas que agravan las sentencias laborales, se torna necesario y perentorio que la Justicia adopte un criterio general, afín con el empleado en otros casos por la Corte Suprema de Justicia para resguardar la equidad, que permita garantizar la previsibilidad que requieren los actores económicos y la seguridad jurídica.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### Cambio

Suscribo en su totalidad la carta enviada por el lector Santiago Cornu Labat. A los nombres mencionados en ella, con facilidad se pueden agregar una docena más. Es una característica del peronismo no hacerse cargo de sus actos. Lo comprobamos permanentemente cuando presenciamos las sesiones en el congreso nacional. También cuando la condenada expresidenta y vice Cristina Kirchner fabula frente a un micrófono. Cuando un peronista se ve acorralado por la catarata de datos que no pueden explicar, solo atinan a responder: "Yo soy peronista, pero de Perón y Evita", sin más análisis. Una deshonesta manera de no hacerse cargo. Lo que no tienen en cuenta es que se está produciendo un cambio en la Argentina, que no logran comprender. La juventud en su mayoría los desprecia y seguramente asistirán a su extinción.

Gabriel C. Varela gcvarela@hotmail.com

#### Celeridad

El accionar de la Justicia respecto de los hechos relativos a la convivencia entre la ex primera dama y el expresidente no puede menos que llamarme la atención. La rapidez con la que han actuado es llamativa, todo motivado por intereses políticos. Lo lamentable es la cantidad de mujeres a las que a veces ni siquiera les toman la denuncia por maltrato en las comisarías y mueren luego, víctimas de femicidas. La ex primera dama gozó durante cuatro años de privilegios que para el resto de la ciudadanía eran delitos, reuniones, viajes. Y ahora también tiene el privilegio de que en tiempo récord pueda iniciar acciones legales. Evidentemente no somos todos iguales ante la ley. Marcos Baccanelli DNI93.477.477

#### Obsesión

Una vez más, Javier Milei

atacó al periodismo, al acusar a varios de sus representantes: "El silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado", dijo, ante la corrupción con los contratos de seguros y la violencia contra Fabiola Yañez. Esta preocupante obsesión del Presidente de acusar sin fundamento a quienes en algún momento piensan diferente de él revela rasgos poco democráticos, y en vez de generar apoyos a su gestión promueve una desfavorable predisposición de periodistas y medios, lo que no lo favorece. Con su actitud poco objetiva parece ignorar el valioso aporte de la investigación periodística en las denuncias de hechos ilícitos haciendo el trabajo que debería hacer la Justicia –y que

generalmente no lo hacecomo lo demuestran varias causas delictivas de funcionarios del kirchnerismo. Ricardo E. Frías ricardoefrias@gmail.com

#### Recesión moral

Quiero felicitar a LA NACION ya Luciano Román por la excelente nota sobre la recesión moral que nos dejó de herencia el kirchnerismo. Lo que destruyó en 16 años en el poder llevará décadas para revertir. La ética, la moral, la decencia son virtudes que debemos recuperar para poder salir adelante. Hago votos para que el gobierno actual tome debida nota y además de rescatar la economía nos ayude a hacer lo mismo con el orden institucional, la Justicia, el respeto a los demás, aunque se piense distinto. Y volver a aquella decencia que deben practicar los pueblos que progresan. Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

#### Cuadernos

Todos los días aparecen noticias de corrupción que sucedieron durante los gobiernos kirchneristas. Terminé de leer el libro Los cuadernos, escrito por el periodista Diego Cabot. En primer lugar, deseo felicitarlo por su valentía y profesionalidad demostrada durante todo el transcurso del análisis de los 8 cuadernos que llegaron a sus manos escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, y a las autoridades de LA NACION que le brindaron todo su apoyo y confianza para que cumpliera con la corroboración de todo lo allí manifestado. Después de haberlo leído quedé asombrado; es increíble que todavía no estén juzgados todos los involucrados señalados, tanto funcionarios como empresarios, en esta verdadera sociedad delictiva inimaginable. Robaron cien-

#### En la Red

FACEBOOK

Nuevas elecciones en Venezuela? La respuesta de Machado a la propuesta de Lula



"El problema de nuevas elecciones es que ya sabe dónde perdió y dónde impedir que voten o modificar los votos"

Yanil Serrano

"Lo que propone Lula es una locura, ya hubo elecciones" María Inés Sorá

"El pueblo venezolano ya votó" María Delia

#### OTRAS OPINIONES

El País URUGUAY

### Violencia y drogas en Uruguay

MONTEVIDEO.-El artículo publicado en la Nacion, de la Argentina, dice las cosas con la crudeza que muchas veces falta aquí. "Una década después de la apertura a la venta de marihuana, Uruguay tiene un mayor problema con la violencia de bandas". La pieza, firmada por el periodista rosarino Germán de los Santos, responsable de algunas de las investigaciones más profundas sobre el impacto del

narcotráfico en su ciudad, aborda el imprescindible balance del "experimento" uruguayo con la estatización de la producción y venta de marihuana. Y la realidad no admite dos lecturas: pasados 10 años, el panorama con el narcotráfico es muchísimo peor. El problema principal es que este proceso pernicioso fue publicitado en tiempos del gobierno de José Mujica como una medida destinada jus-

tamente a combatir el narcotráfico. Porsupuestoqueyaenaquelentonces editoriales de este diario, y columnas de opinión de varios referentes, alertaban sobre la estupidez de pretender que ese proceso de estatización fuera a lograr el objetivo promocionado. Pero la advertencia cayó en saco roto. La realidad es que el ser humano ha convivido con las drogas durante miles de años, sin mayores traumas. Es desde que se persigue a sus usuarios que se les otorgó ese tono contracultural que ha potenciado su uso autodestructivo. Y son los fabulosos márgenes de ganancia de los grupos criminales los que han generado la mayor parte del daño. Ahora salir de esto es un desafío mayúsculo.

tos de millones de dólares que fueron a parar al principio a manos del expresidente Néstor Kirchner y luego de su muerte a Cristina Kirchner. Es difícil para nosotros ciudadanos aceptar los vericuetos legales que presentan los abogados para dilatar y evitar que se castigue como corresponde a todos los intervinientes. Ya se tendría que haber embargado y recurrir a la extinción de todos sus bienes. El país sufre una verdadera crisis económica que en gran parte se podría atenuar con la recuperación de esos importantes montos robados. Todos ellos merecen tener un merecido castigo ejemplificador. Eduardo Firvida DNI 4.305.435

#### Adolfo Suárez

Qué placer literario es leer la columna de Javier Cercas publicada ayer en LA NACION. Pero placer mayor es recordar, junto a él, al gran político español que fue Adolfo Suárez. ¿Tendremos en nuestro país alguien que se le acerque en su ejemplaridad? Ricardo Yofre DNI 4.365 186

#### San Martín

En estos días recordamos a
San Martín por su gesta libertadora, pero también por
las máximas que redactó para su hija. La primera de ellas
dicta "humanizar el carácter
y hacerlo sensible aun con
los insectos que nos perjudican". Y agrega: "Stern ha dicho a una mosca abriéndole
la ventana para que saliese:
anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para
nosotros dos".

San Martín se refiere a Laurence Sterne, un escritor y humorista nacido en Irlanda en 1713. Entre sus obras se encuentran relatos de viaje y colecciones de cartas. Su libro más importante es La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, una novela satírica publicada entre 1759 y 1767. Es aquí donde aparece la frase citada por San Martín. El protagonista cuenta cómo su tío atrapa una mosca que lo estaba molestado. Pero, en lugar de matarla, se dirige a una ventana y la deja ir diciendo: "Anda pobre diablo, ¿por qué habría de matarte? Seguramente el mundo es suficientemente amplio para ti y para mí".

Laurence Sterne murió en Londres en 1768, diez años antes del nacimiento de San Martín. Nunca supo que fue citado por un héroe de la independencia americana. Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**OLA ANTIISRAELÍ Y ANTISIONISMO** 

## Más que antisemitismo

Diana Wang

-PARA LA NACION-

unque otras cosas ocupan el interés mediático, la tragedia entre Israel y el pueblo palestino sigue su curso, los secuestrados continúan prisioneros. Elantisionismo es hoy una bandera de lucha y varios hechos bélicos llegan con títulos que acusan a Israel aunque luego el texto lo desmiente. ¿En qué se sustenta que solo a Israel se le exija lo que a otros países no? ¿Por qué solo la patria judía tiene tanto protagonismo mediático mientras decenas de injusticias y arbitrariedades en otros sitios no se mencionan? ¿Es solo antisemitismo? Aunque es indudable que es un fértil ingrediente emocional, el antisemitismo no alcanza para comprender esta ola antiisraelí que asola a políticos, estudiantes, medios y defensores de DD.HH. en una explosión de odio que se expande en lugar de decrecer. Muchos no se reconocen como antisemitas aunque esgrimen las tradicionales acusaciones judeófobas de poder, supremacía y maldad.

Terminado el año lectivo en el hemisferio norte, las protestas se aligeraron, pero las semillas que plantaron se replicaron en todas partes y son causa de lucha por doquier. Cualquier declaración proisraelí esvista como sospechosa y quien la enuncia es cancelado. Las respuestas de la stresinfaustas decanas norteamericanas lo reflejan claramente; repudiarían confirmeza ataques a afroamericanos o a miembros de las diversas sexualidades, pero se mantuvieron incólumes ante el clamor estudiantil por el exterminio de Israel. La caza de brujas antisionista dejó un tendal de víctimas: el número de cesanteados ya supera a los que perdieron sus trabajos durante el macartismo.

¿Cómo entender a quienes, con la mejor intención enarbolan la bandera palestina en grito de reivindicación? Tal vez, caído el Muro de Berlín y con él la oposición comunismo-capitalismo, nos hemos quedado sin causas de lucha. La ecología, la diversidad de géneros y sexualidades, el feminismo y los derechos humanos brindan



poderosos argumentos a quienes perdieron horizontes de sentido. Y hay más. El eje perpetrador/ oprimido nacido en las teorías poscolonialistas señala como víctimas a las poblaciones sometidas ayer por europeos y norteamericanos, los "no blancos" a los que defender y rescatar. Los feminismos denunciaron al patriarcado e identificaron al macho blanco heterosexual como modelo de autoritarismo y supremacía. Desde ambas vertientes se entroniza a la víctima como inocente sin discusión. Israel y sus judíos, varias décadas después del Holocausto, vencieron uno a uno a los poderosos ejércitos árabes y perdieron su condición de eternas víctimas para ser los triunfadores.

Los países comunistas y las izquierdas volcaron su apoyo hacia sus proveedores de petróleo y una nueva generación de potentados islámicos invirtió parte de esa riqueza atesorada en grandes tiendas, equipos de fútbol y universidades, fortunas que alimentaron las casas de

estudio norteamericanas y demandaron cátedras, docentes y contenidos antisionistas. Uniendo en un ramillete estas distintas causas, Israel pasó a ser, en el imaginario universitario, el Estado blanco, explotador y patriarcal que sometía, oprimía y victimizaba al pueblo palestino.

El planteo, simplificador y maniqueo, oculta que la tal victimización, que efectivamente existe, es obra en gran medida de los dirigentes palestinos que mantienen a su población en eternos campamentos transitorios para obtener apoyos económicos y políticos y, de paso, acusar a Israel de apartheid, ocupación y genocidio. Aunque un 20% de población árabe vive libremente en Israel, decenas de años de adoctrinamiento convencieron a las élites académicas de la maldad intrínseca del Estado hebreo. Y ahí es donde los argumentos antisemitas hacen su agosto y florecen aunque muchos activistas no se reconozcan antisemitas. Su antisionismo tiene sustento racional en el eje opresor/oprimido pero el

antisemitismo es el alimento emocional generador del odio antiisraelí. Porque, digámoslo con todas las letras, si su lucha fuera exitosa, "del río al mar" implica la destrucción del Estado de Israel. El terrorismo islámico exterminacionsita es estrictamente religioso y no se anda con delicadezas ni disimula su motivación antijudía y opuesta a todos los "infieles", los que no veneran a Alá. Esto es lo que apoyan los militantes antisionistas hoy.

La lucha de los activistas en apoyo de las víctimas es meritoria y los creo convencidos de estar haciendo algo bueno por el mundo. Claro que en el camino olvidan las iniquidades que suceden en otras partes, la invasión rusa a Ucrania y sus muertos inocentes, las otras matanzas y genocidios con decenas de miles de víctimas y refugiados (en Yemen, Congo, Nigeria, Siria y sigue la lista). Solo se encienden cuando pueden acusar a Israel. Las víctimas israelíes masacradas en un explícito plan genocida no tienen lugar en este escenario. Ven a los niños quemados vivos, las embarazadas apuñaladas en sus vientres, las cabezas decapitadas con las que se jugaba al fútbol, las jovencitas violadas en manada y martirizadas, a los secuestrados, como opresores blancos, machos, heterosexuales y patriarcales, o sea, que merecen lo que les pasó por israelíes, por judíos, por blancos, por triunfadores.

Las élites educadas promueven una orgía de autoodio. ¿Lavan tal vez las culpas de sus antepasados europeos predadores, genocidas, piratas, colonialistas y esclavistas? ¿Será esta honra al islamismo radical parte de la crisis de occidente en su exoneración de un pasado vergonzante? ¿La única manera de compensar culpas del pasado es minar el futuro?

Hay quienes hablan del suicidio de Occidente, esto es de los valores de la democracia, el republicanismo y el humanismo. Todos en peligro, no solo los judíos.

Por eso digo que el antisionismo no es solo antisemitismo. Es más que eso. •

#### EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

### Claves para el diseño de políticas digitales

Vannina Trentin

PARA LA NACION-

a aceleración del cambio tecnológico es un hecho, así como las transformaciones en nuestra vida cotidiana. La irrupción de la inteligencia artificial tiene un alcance e impacto todavía difíciles de predecir. En este contexto, el lugar de los Estados resulta especialmente relevante, y por ello es impostergable avanzar en el diseño de políticas activas, especialmente en el ámbito educativo, que permitan crear condiciones para el acceso pleno a las tecnologías digitales desde un enfoque integral y que contribuyan a eliminar el conjunto de inequidades existentes y futuras.

La educación es clave en esta tarea y las políticas digitales en este ámbito necesitan considerar la dotación de equipamiento y conectividad, pero sabemos que esta dimensión no es suficiente para la calidad educativa. Los esfuerzos de los gobiernos en materia de equipamiento vienen dando frutos: estudios recientes indican que en América Latina y el Caribe aproximadamente el 62% de las escuelas de nivel primario y el 75% de las escuelas de nivel secundario disponen de equipamiento informático (Siteal, 2024). Sin embargo, estas inversiones no han tenido su correlato en la mejora de la calidad de los aprendizajes.

Lastendencias actuales surgidas de proyectos exitosos en la región señalan con contundencia que la integralidad de las políticas digitales es un factor decisivo a la hora de producir cambios profundos en los modos en que se accede, se produce y se comunica el conocimiento mediado por tecnologías. El impacto de las políticas públicas se fortalece cuando los planes

de acción se crean a partir de consensos; se desarrollan considerando a todos los sectores; resultan de un análisis de viabilidad respecto de los resultados esperados en los tiempos y recursos disponibles, y responden a las necesidades reales de los distintos actores del sistema. Para ello, el primer paso es trabajar en la formación de los tomadores de decisiones y de quienes trabajan en los ministerios de Educación, incluidas aquellas personas que diseñan planes y programas educativos en los diferentes niveles.

En esta línea, trabajamos a diario en el IIPE Unesco desde múltiples iniciativas. Una de ellas, en materia de políticas digitales, es brindar herramientas para el análisis y el desarrollo de políticas que capitalicen el aporte de las tecnologías digitales en la educación a través de un curso especializado. Buscamos que, a partir de nuestras formaciones, los gobiernos puedan responder a problemas persistentes en el campo, así como a las necesidades y demandas de la sociedad digital.

Este acompañamiento permite articular marcos de análisis con las prácticas concretas para guiar la adecuación de los programas educativos tanto en los temas de equipamiento como en la comprensión de los desafíos y herramientas de diseño de políticas desde perspectivas críticas. En este sentido, es una contribución a desmitificar el poder de los avances tecnológicos en un momento en el que no hay consenso sobre su impacto. •

Subcoordinadora de Formación en el IIPE Unesco, Oficina para América Latina y el Caribe.

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## El cónsul: una trama de ficción y realidad

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

7 l dictador había ordenado la cacería y los espectadores rriera el telón.

A la misma hora, ficción y realidad: en la escena, el pedido desesperado de un disidente buscando asilo; y en las noticias, un tirano caribeño, torpe y enfurecido, erigiéndose en ganador por la fuerza. A John Sorel, héroe de la libertad en la representación lírica, la policía secreta acababa de dispararle en una asamblea de la oposición. Y a los otros políticos de nombres verdaderos, los hombres reales de carne y hueso que protestaban en las

calles contra el déspota bolivariano, el régimen les prometía castigo. La historia de la ficción en un país totalitario que nunca se nombra y la crónica de la realidad en una Caracas sometida, entremezclándose en las imágenes y los sonidos de El cónsul. Imposible dejar de asimilar la trama de la ópera –obra maestra con letra y música de Gian Carlo Menotti, ganadora de un Pulitzer a la composición- al contexto internacional que ocupa páginas en los diarios del mundo en estos días, desde la reposición de la pieza hasta la noche de ayer, en cinco funciones del Teatro Colón. La elección nacio-

nal, el fraude y el escándalo posterior, las detenciones, la vigilancia, los allanamientos, los secuestros, las muertes y la represión, y en la mayor de las alusiones-el título-la referencia a una misión diplomática, la embajada (argentina) cercada por el líder (chavista) tras brindar asilo a seis opositores suyos. Seis, igual que en la ópera. La asociación se impuso por sí misma.

Pero no se trata de encajar en el rompecabezas de la fantasía las piezas obvias de la realidad, o al menos una parte de esa realidad que retumba en la conciencia cuando empieza el espectáculo. Lo que se pretende reflejar es esa extraordinaria multiplicidad del arte -cuando el arte es fecundo-, que nos interpela más allá de su literalidad, la voz inquietante de Magda Sorel, por ejemplo, expresada en toda la magnitud del drama por una soberbia Carla Filipcic Holm, la revelación en los sueños cuando en la copa de un vino que se ha puesto negro ve el presagio de su provenir, olavoz de un disco que se repite melancólicamente. ¡Pobre de ti, Magda, que nunca sabrás la verdad!

Cuando esta misma versión de El cónsul fue estrenada en la apertura de la temporada 2022, a la salida del confinamiento (el "aislamiento social preventivo y obligatorio" compendiado en la odiosa sigla ASPO), los ecos de la obra resonaban de manera diferente, clamaban por otra libertad. Allí donde gran parte del auditorio anoche asimilaba la historia al desastre venezolano (como en otras épocas lo hacía con otras opresiones y dictaduras), dos años atrás, lo que al público se le

Imposible dejar de asimilar la trama de la ópera al contexto internacional que ocupa páginas en los diarios del mundo

hacía evidente –y lo confirmaba el murmullo de la sala cuando el personaje de la secretaria, encarnada en la brillante Adriana Mastrángelo, solicitaba como requisito el carnet de vacunas al día-era la representación de un país en duelo.

En 1950, cuando este visionario Cónsul se estrenaba en Filadelfia, en pleno auge de la Guerra Fría y cierre de fronteras del bloque soviético, más de una década antes de que en Berlín se construyera ese muro infame que contuvo las fugas del comunismo hacia Occidente, lo que al espectador se le revelaba en la historia pequeña de Magda Sorel era la tragedia que en ese momento quebraba al mundo en dos.

Virginia Woolf escribía sobre las palabras y decía que "cuando las fijamos en un solo significado útil, estas cierran sus alas y mueren". Por eso, como las palabras que arrastran siglos de memoria, la ópera, que es una forma elevada del teatro, vive y sobrevive cuando a cada generación le ofrece su vasta lectura de significados y belleza, y unas frases que subyacen como la esperanza de Sorel, que es la de todos los hombres íntegros: "que haremos esto para que un día nuestros hijos vean con sus ojos inocentes, la flor que cultivamos en esta amarga oscuridad". •

#### Aurora boreal

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta

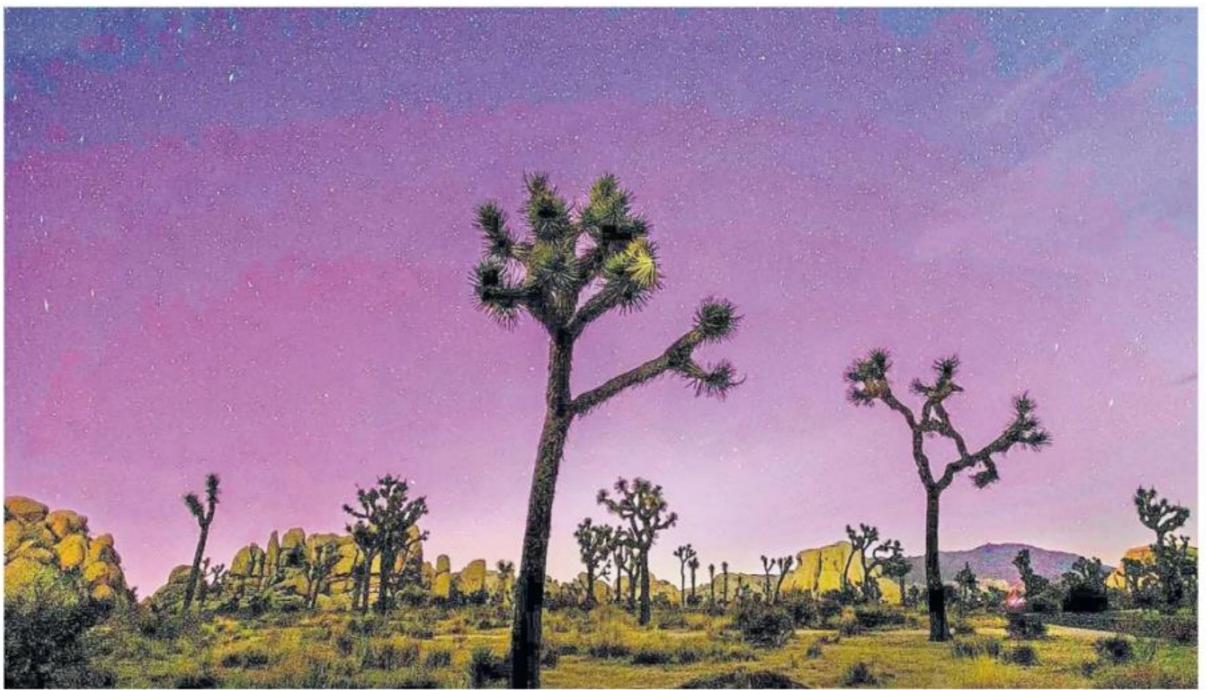

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS En El árbol de la vida – película del estadounidense Terrence Malick estrenada en 2011, que algunos amaron y otros amaron detestar– un personaje pronuncia una frase destinada a vertebrar todo el relato. Dice que hay dos modos de vivir: "en la naturaleza o en la gracia". Live in grace, en algunas proyecciones se la tradujo como "vivir en la divinidad". Pero la idea de "gracia" es mucho más profunda, enigmática y conmovedora,

incluso para quien no se considere creyente. Quizá también para aquellos que, sumergidos en la decodificación minuciosa del mundo natural, se topan cada tanto con ciertas zonas de misterio. Entonces, la foto. La luminosidad indescriptible de una aurora boreal y un momento en la noche del Parque Nacional Joshua Tree, California. Lejos de aquí, el mundo de lo humano no puede más de ruido y ceguera. Aunque el don de la belleza-¿la gracia?- se le brinde a cada instante.

#### **CATALEJO** Marcianos y terrícolas

#### Luis Cortina

Muchos de los que transitaron la infancia en los primeros 60 recordarán la colección de figuritas ¡Marte ataca! Aún no habíamos llegado a la Luna, y la idea de una invasión de alienígenos marcianos excitaba las mentes afiebradas de los interesados en la ciencia ficción. Los visitantes, con ojos y cerebros desmedidos y a la vista, venían, supuestamente, en son de paz, hasta que empiezan a revelar su verdadero plan: conquistar la Tierra, ya que el planeta rojo estaba por explotar. En pos de su objetivo, no escatiman armas y métodos violentos para aniquilar a los terrícolas. La resistencia heroica de los humanos encara una contrainvasión a Marte, que finalmente queda destruido por aquel cataclismo. En 1996, el inefable Tim Burton llevó al cine la misma historia. que parecía hecha a la medida de su estilo disruptivo.

Esta semana, la BBC informó que una misión de la NASA descubrió que, aunos10 kilómetros de profundidad de la corteza marciana, hay agua líquida. ¿Podría pensarse que ahora la posibilidad de habitar ese lejano desierto dejaría de ser una fantasía, si el rumbo de nuestro planeta hacia el desastre no es corregido a tiempo? El conocimiento nos permitió descartar la idea de invasiones. Ahora hay que preocuparse por los males que ocasionan los propios terrícolas, como se ve en estos días. •











Iron Man en moto Kevin Benavides se enfoca en sumar la tercera estrella en el Dakar, sin miedos detrás de un grave accidente > P.3

Siempre es noticia El drástico cambio de look de Imane Khelif, la boxeadora cuestionada por su género > P.3

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

- y Francisco Schiavo
- www.lanacion.com/deportes
- **梦** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes



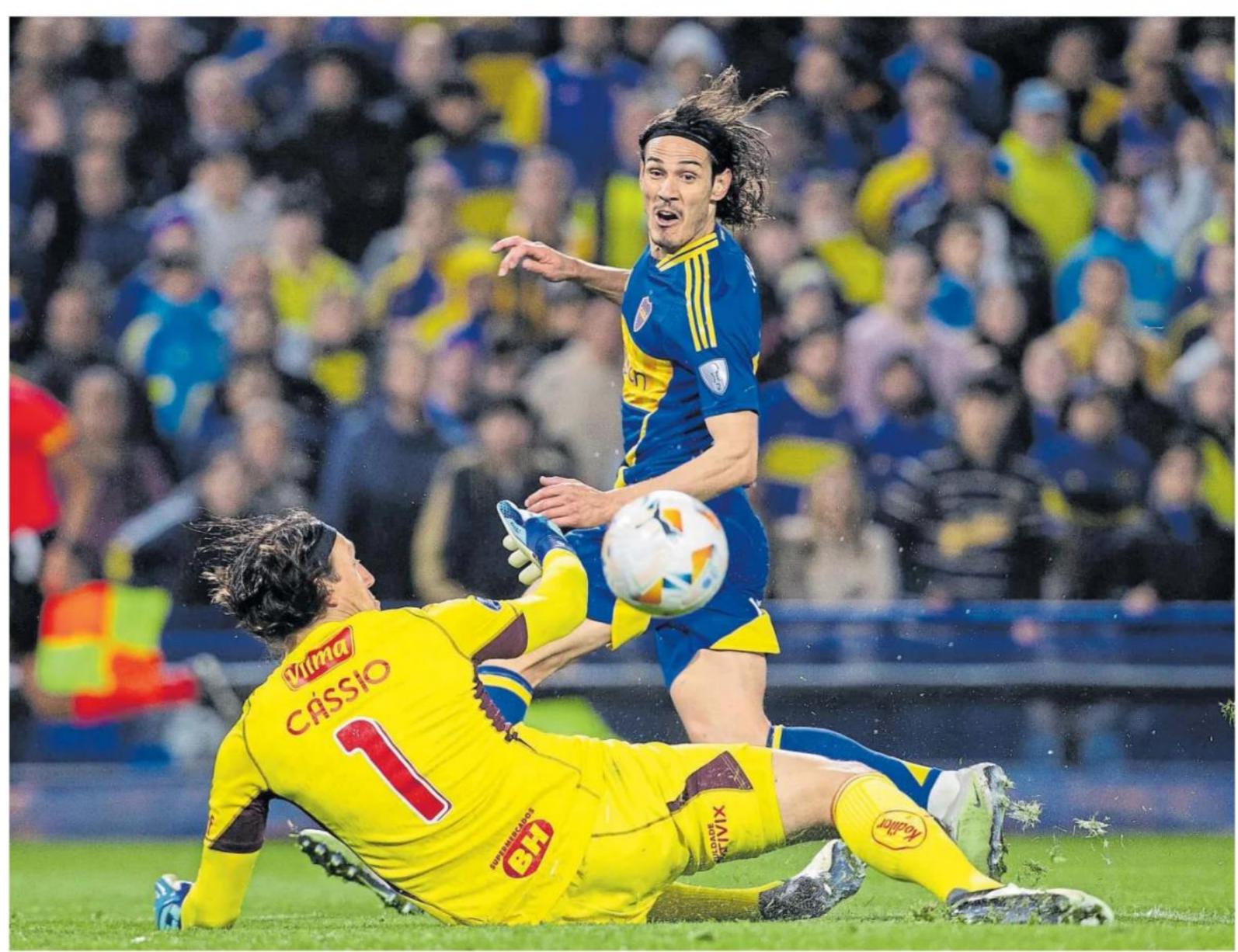

Cavani marcó el pase, Zenón lo asistió y el uruguayo definió cruzado para devolverle la calma a Boca, que empezaba a impacientarse en la cancha y en las tribunas

## Boca le debe todo a Cavani

El delantero uruguayo desanudó un partido que el Xeneize no sabía cómo resolver ante Cruzeiro para, al menos, viajar la semana próxima a Brasil con una pequeña ventaja en la serie por los 8<sup>vos</sup> de la Sudamericana

Leandro Contento

PARA LA NACION

Noche de Copa, cancha llena y clima de final. El ecosistema perfecto para que Edinson Cavani demostrara una vez más por qué es uno de los máximos goleadores en actividad de la historia del fútbol mundial. En un partido cerrado y con pocas emociones, el uruguayo mandó a la red su única oportunidad degol y le dio la victoria a Boca en el primer chico de los octavos de final ante

accionó en el segundo tiempo y sacó una ventaja acotada pero justa ante un rival que se hace fuerte jugando en Belo Horizonte. La revancha será el próximo jueves, en Brasil, y a Boca le alcanzará con un empate (o una victoria, claro) para sellar la clasificación a los cuartos.

Un Boca apático y estructurado desaprovechó los primeros 45 minutos de una serie sin mañana. Atado, impreciso y sin fluidez en el

Cruzeiro, por la Copa Sudamerica- juego, el Xeneize dividió la tenen- la que Boca, confundido, no enconna. El equipo no jugó bien, pero re- cia con un Cruzeiro ordenado que tró los caminos para doblegar a su se sintió demasiado cómodo en una Bombonera adormecida. Sin Equi Fernández y con un Kevin Zenón desconocido, Boca fue una continuidad de lo que venía mostrando y no fue capaz de generar una sola oportunidad de gol. El arquero Cassio, verdugo de Boca en 2012 y 2022, fue prácticamente un espectador de lujo. La fricción y las pelotas divididas fueron moneda corriente en una primera etapa entrecortada en

rival. Esta vez ni los centros de Lautaro Blanco surtieron efecto: uno desviado, otro al arquero, otro a un rival. Medina no logró ser la manija y Cavani y Merentiel, desabastecidos, destacaban más por sacrificio que por juego.

El Xeneize, para colmo, mostraba serios desacoples defensivos que ponían en riesgo la valla de Romero: Medel y Lema defendían mano a manoy Cruzeiro, parado de contra,

tenía campo v pelota para avanzar hacia al área.

Pero Boca, como en muchos partidos del ciclo Martínez, cambió la cara en el segundo tiempo. El principal acierto del DT no fue tanto el ingreso de Martegani por Saralegui, sino sostener en la cancha a un Zenón desconocido que pedía a gritos quedarse en el vestuario. El ex San Lorenzo aportó pausa y claridad en el juego, aunque fue Zenon el autor intelectual del golazo de la victoria. Continúa en la página 2

#### FÚTBOL » INTERNACIONAL



Martegani, de buen ingreso, aventaja a Lucas Silva

#### G. COLINI

## Una fortaleza en casa, a la espera de sacar boleto en Brasil

Boca lleva 15 encuentros sin derrotas en la Bombonera y tiene ventaja en la serie

#### Viene de tapa

Boca demoró 64 minutos en hilvanar una jugada asociada y Cavani, hecho para esta clase de partidos, no perdonó. Lema anticipó en el medio, Martegani dejó dos hombres en el camino y Zenón, tras toque de Medina, la puso bárbaro en cortada para que el uruguayo venciera a Cássio con un toque de derecha.

El Matador promedia medio gol por partido (20 en 41 partidos) con el plus de que la mayoría de sus tantos sirvieron para ganar. Un tiro libre del charrúa, de hecho, le dio vida a Boca en Paraguay en la etapa de grupos de esta Copa, con aquel recordado gol de tiro libre frente al débil Sportivo Trinidense. Y volvió a convertir ante Fortaleza (1-1), Nacional (el segundo del 4-0) e Independiente del Valle, el gol del pasaje a octavos. Anoche, ante Cruzeiro, estuvo muy cerca de marcar su segundo doblete con la casaca azul y oro. A los 74 minutos, y tras centro de Zenón, definió a tres dedos a contrapierna del arquero y su remate se estrelló en el palo. En el rebote, Cássio le ahogó el grito al ex Unión con una soberbia atajada a quemarropa.

El empuje de la gente también jugó su partido y Boca se animó a más entre los 20 y los 35 del segundo tiempo. Aceleró, fue a fondo, llenó el área de centros desde los costados y exigió con un par de remates desde afuera. Pero Cruzeiro, que estaba para el cachetazo, aplacó los ánimos en la Bombonera con dos llegadas claras que pusieron en riesgo la valla de Romero. Un disparo al primer palo de Kaio Jorge que pegó en la parte externa de la red y una bomba de Lautaro Díaz bien resuelta por Chiquito.

Aunque pudo haber marcado algún gol más, la victoria en casa aportó paz en un Boca siempre convulsionado y urgido de buenos resultados. El 2-0, tal vez, se hubiera adecuado mejor al desarollo del partido y, en especial, al del segundo tiempo. Aun así, Boca hizo los deberes, volvió a ganar en casa (lleva 15 partidos sin caídas en con-

#### 1 Boca

#### (4-4-2)

Sergio Romero (5); Luis Advíncula (5), Gary Medel (5), Cristian Lema (6) y Lautaro Blanco (5); Jabes Saralegui (5), Cristian Medina (5), Guillermo Fernández A (6) y Kevin Zenón (6); Miguel Merentiel (5) y Edinson Cavani (7). DT: Diego Martínez.

#### **O** Cruzeiro

#### (4-3-1-2)

Cássio (6); William (6), Zé Ivaldo (5), João Marcelo (5) y Marlon (5); Lucas Romero **A** (6), Walace **A** (5) y Álvaro Barreal (5); Matheus Pereira **A** (4); Arthur Gomes **A** (5) y Lautaro Díaz **A** (5). **DT:** Fernando Seabra.

Goles: ST, 20m, Cavani (B).
Cambios: ST, A. Martegani (6)
por Saralegui (B); 21m, L. Silva
(5) por Barreal y K. Jorge (5) por
Gomes (C); 30m, T. Belmonte por
G. Fernández (B) y M. Henrique
por Romero (C); 42m, Kaiki por
L. Díaz (C) E. Zeballos A por
Merentiel (B), y 47m, M. Giménez
por Cavani (B).

**Árbitro:** Jesús Valenzuela, de Venezuela (bien, 6). **Estadio:** Boca.

#### Belgrano largó bien, pero terminó mal

En Brasil, Belgrano perdió con Paranaense por 2-1, en otro encuentro de los 8<sup>vos</sup> de final de la Copa Sudamericana. Erick y Christian marcaron los goles del conjunto local, que revirtió la desventaja que Franco Jara había logrado al minuto de juego. Al conjunto cordobés le anularon el 2-2 a instancias de un polémico VAR.

dición de local) y afrontará lo que viene (el clásico con San Lorenzo y la revancha en Brasil) con una perspectiva diferente.

## El campeón de América le da más calidad a la Premier League

Hoy comienza el torneo, con 16 jugadores argentinos; la mitad se consagró en EE.UU.

Carlos Delfino LA NACION

Se juega la Premier League. Hoy, con el duelo entre Manchester United y Fulham en Old Trafford, a las 16 (hora argentina), la liga inglesa comenzará a recorrer un camino de 38 fechas sin receso, con la lupa en las reglas financieras, la incorporación del off-side semiautomático (endía a confirmar) y múltiples curiosidades entre los entrenadores debutantes y un mercado de pases pocoresonante. En ese contexto, la presencia argentina tiene una particularidad: 8 de los 16 jugadores que integran los planteles vienen de ser campeones con el seleccionadoen la Copa América disputada

en Estados Unidos. Casi un tercio de los elegidos por Lionel Scaloni para el torneo en el que Argentina logró el bicampeonato continental comienzan la temporada jugando en clubes de la Premier. Para el DT de la selección, un certamen para seguir de cerca cada jornada. Por esa mitad de futbolistas que dieron la vuelta olímpica en Miami y porque la mayoría de la otra mitad fueron convocados durante su ciclo, que enseguida retomará continuidad con el reinicio de las eliminatorias sudamericanas, el mes próximo.

Es una vidriera que trasciende

lo individual, está claro. Para algunos, la oportunidad de consolidarse o seguir brillando. Para otros, saldar deudas. Incluso aquellos que tienen el desafio de ganarse un lugar en el inicio de otro ciclo. Para Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, el primer capítulo está a horas de concretarse en el United, aunque ya hayan vivido una final como comienzo de temporada el sábado pasado, en la amarga derrota por penales ante Manchester City en la Community Shield.

El defensor de 26 años, una pieza clave de la columna vertebral del entrenador Erik Ten Hag, construyó en los Diablos Rojos el camino que lo llevó a ser parte del plantel campeón en Qatar 2022 y hoy titular en la zaga central del seleccionado, como se vio en la Copa América. El delantero, de 20 años, es la cara de la renovación en ambos lados. con promesa de gambetas y golazos, como el que marcó en el clásico en Wembley a poco de ingresar desde el banco y que cerca estuvo de darle la coronación a su equipo. El DT neerlandés lo lleva de a poco, como Scaloni, que lo incluyó entre los 26 que fueron a Estados Unidos. Lo mejor suyo está por venir. Fulham es la primera estación.

De sábado a lunes se completará la fecha inaugural. Será el tiempo para ver a otros campeones de América. Alexis Mac Allister está afianzado en Liverpool como si no se tratara de su apenas segundo año allí. "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso asumen los roles de protectorygenerador, respectivamente, de las esperanzas de Tottenham. Enzo Fernández es el motorcito del que Chelsea espera que su juego esté más acorde a los 121 millones de euros que le pagó a Benfica que a los cortocircuitos por las acusaciones de racismo en sus cantos de celebración con el equipo nacional.

Guido Rodríguez es la nueva cara del mediocampo del West Ham, tras dejar Betis en condición de libre cuando parecía que desembarcaba en Barcelona. A los 30 años llegó con su experiencia y sus ganas de dejar atrás la etapa de lesiones. Y está Emiliano Martínez, con la llave del arco de Aston Villa, donde comparte el día a día con Emiliano Buendía y Enzo Barrenechea. Dibu sube la vara a sus pretensiones porque lo espera, además, la participación en la Champions League y le pone un condimento emocional a su nueva temporada: llevará el número 23, como en el seleccionado. Incluso con cábalas, sigue eligiendo creer. West Ham y Aston Villa serán rivales el sábado.

Fue parte del plantel argentino que viajó a Estados Unidos y quedó afuera en el corte final Valentín Barco, que afrontará una temporada clave en Brighton, luego de participar pocodes de su salida de Boca. A los 20 años, con un crecimiento físico que necesitaba, deberá conformar al nuevo DT, el texano Fabian Hurzeler, para tener más minutos y dar el salto de calidad. Acompañar ciertos lujos con solidez.

Marcos Senesi continúa en la zagade Bournemouth, al que además le brinda una cuota de expectativa de goles cuando va al ataque, y sigue en el radar de Scaloni. Nicolás Domínguez llegó al Nottingham Forest desde Bolonia el año pasado, se forjó un lugar en el mediocampo y aspira a seguir creciendo. Carlos Alcaraz volvióa Southampton luego de su paso a préstamo con poca productividad por la Juventus y, a los 21 años, tiene más roce internacional como para hacerse notar que cuando llegó desde Racing.

Facundo Buonanotte dejó Brighton, donde fue cediendo terreno en sus dos temporadas, y busca relanzar su imagen a los 19 años en Leicester City, que aspira a sacarle el jugo a su capacidad para moverse tanto por el centro del campo como en el rol de extremo derecho. Y otro joven, Máximo Perrone, de 21, está de vuelta en Manchester City, tras la cesión por unaño a Las Palmas. Pep Guardiola le dio pocas oportunidades a su llegada y ahora lo recupera con rodaje internacional.

A ellos hay posibilidades de que se unan dos más: Aaron Anselmino, que Chelsea dejó en Boca a préstamo, y Claudio Echeverri, al que Manchester City mantuvo en River. Sería en diciembre, cuando el mercado de pases permita incorporaciones pero también genere salidas, y ya esté en funcionamiento la tecnología semiautomática para las posiciones adelantadas, con cámaras que rastrearán los movimientos de cada jugador y registrarán la posición del cuerpo que sea relevante. Los datos procesados mediante inteligencia artificial crearán una línea de fuera de juego en 3D que advertirá a los árbitros del VAR. Como en Qatar 2022 y en la Eurocopa 2024.

La Premier League, como siempre, promete mucho. Y el gen argentino le otorga un plus, con una alta dosis de calidad y cantidad. •



Cuti y Dibu, compañeros en la selección y rivales en la Premier GETTY

#### POLIDEPORTIVO » MOTOCICLISMO Y BOXEO



Tres meses después, la férula sigue en el brazo izquierdo de Kevin Benavides, el bicampeón del Rally Dakar

HERNÁN ZENTENO

## Kevin Benavides no piensa frenar hasta su tercera estrella

"No tengo miedo" dice, mientras se recupera del grave accidente que sufrió en mayo; las razones para buscar otra corona en el Dakar

Alberto Cantore LA NACION

Un accidente y un susto grande, de los que movilizan. Una recuperación que demanda tiempo, paciencia, pero que no doblega el espíritu aventurero. El 11 de mayo pasado, Kevin Benavides se entrenaba con su hermano Luciano en la pista privada de Mantillo Mx Park, de Rocunulla Adventure Land, en el kilómetro 1580 de la ruta Panamericana, Salta. Una de las últimas pruebas antes de encarar el Desafío Ruta 40, la cuarta y anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally-Raid, enmarcó el impacto que, tres meses después, no aparece en la memoria del piloto bicampeón del Rally Dakar.

La caída generó zozobra en el motociclismo mundial y, aunque ahora es una anécdota, las lesiones en la cabeza hicieron temer por su vida; los dos días intubado, con pérdida de conocimiento, parecieron eternos en el entorno familiar. El despertar trajo alivio y, dos semanas después, Benavides entró a un quirófano para que le recompusieran el maltrecho brazo izquierdo. "Sé que me caí en una pista de motocross. Una caída fuerte, por lo que marca mi cuerpo y por cómo se rompió la moto. Pero no me acuerdo de nada. Me tomó tiempo reconstruir la historia, armar cómo fueron los sucesos, pero siempre por boca de otros. Lo último que recuerdo es cuando me cambié, subimos a las motos y salí a entrenarme con mi hermano", comenta el salteño, de 35 años, que sabe de caídas, pero también de recuperaciones, con la ambición de los que corren los límites.

"De las lesiones siempre pude volver rápido, pero ésta cuesta un poco más. La cabeza fue el gran problema. Una sensación rara: estaba arriba de una moto y después aparecí en una cama de hospital. El accidente no fue grave; fueron graves las consecuencias. No tengo miedo, siento que las cosas pasan por algo y estoyacá por que hay algo que tengo que seguir haciendo. Lo que más miedo medio fue hacer sufrir a los que quiero. En lo personal, esto es caerse, recuperarse y levantarse para competir", señala Benavides en una charla con LA NACION en el hotel Buenos Aires Marriott.

Los accidentes más riesgosos le ocurrieron en entrenamientos, como si la concentración en las carreras resultara mayor. Un dato: al último Dakar, en el que terminó 4°, arribó con escasa práctica, porque un mes antes de largar en Arabia Saudita sufrió una fractura de peroné, en Estados Unidos. El 2023 locastigó en el físico: en febrero, camino al Abu Dhabi Desert Challenge, se fracturó el fémur derecho, y en agosto se rompió una muñeca mientras se alistaba para el Desafío Ruta 40...

"Las lesiones son parte del juego. Nadie quiere tener lesiones, pero son un riesgo que está, y no es que porque me golpeé diga que no quiero seguir recibiendo golpes y que no corro más y me retiro. Soy consciente de lo que puede suceder y de que entrenándome se minimiza el margen de los accidentes, el riesgo de una caída. Muchas veces son fatalidades, cosas que pasan y que no se relacionan con la velocidad. Esta caída fue a baja velocidad, y si miró atrás, pienso que es de las peores que tuve, porque en otras sufrí alguna fractura y algún magullón, pero en ésta perdí el conocimiento durante un par de días", expresa quien es fanático de los personajes de Marvel y tiene a Iron Man como su favorito.

"Quizás es el que más me representa porque sería lindo ser de hierro. Aunque ya un poco de eso tengo en el cuerpo", comenta, con humor, sobre la cantidad de intervenciones quirúrgicas a las que se sometió. "Son días raros, pero hago de todo: gimnasio, sesiones con fisioterapeuta, cámara hiperbárica; me cuido en la alimentación... El trabajo siempre es exigente y por eso cada vez que tuve un accidente logré recuperarme rápido. No somos máquinas, pero trabajamos para que al momento de las lesiones éstas se sanen con velocidad".

No hay una fecha de regreso; apenas probabilidades de retorno en 2024. "Extraño mucho subirme a la moto. Soy admirador de Messi, que en la última Copa América salió y se puso a llorar como un nene, y eso es lo que me pasa cuando no puedo subirme a la moto. El ma-

nejo no se pierde, pero la práctica ayuda a perfeccionar ciertos movimientos. Cuando me den el alta tendré que aprovechar al máximo ese tiempo arriba de la moto para estar preparado para la próxima competencia. Me encantaría estar en la última fecha del calendario, pero llegaría muy justo y además será en Marruecos, que requiere un movimiento que demanda tiempo para mí y para el equipo. De todas formas, si existe la mínima posibilidad, la intención es participar. No competir: participar. Y si no, será apuntar directamente al Dakar", analiza Benavides, que un par de días atrás empujó una de sus motos, la encendió y condujo con una mano ante la mirada de Luciano. "Sentí felicidad", sonríe.

Sea Marruecos o el desafío del Rally Dakar lo que termine estando en el horizonte, ganar un nuevo Touareg ilusiona al piloto que se consagró con Honda en 2021 y con KTM el año pasado. "El tercer Dakar es un objetivo, como la tercera estrella mundial de la selección. Quiero seguir compitiendo porque me gusta sufrir las etapas, levantarme de madrugada... La adrenalina que generan el Dakar y el desierto es como una adicción; el Mundial es importante, pero todavía no tiene el peso del Dakar, más allá de que desde hace unas temporadas la carrera forma parte del calendario mundial. Todavía quiero hacer historia en las motos".

En el horizonte aparece KTM, factoría con la que tiene contrato hasta diciembre de 2026. "Después del Dakar, no sé qué hay, pero ya lo vamos a averiguar. Sé que no puedo correr hasta los 50 años en motos de modo profesional, pero a la decisión quiero tomarla yo y no que me alejen. Puede ser otra categoría dentro del Dakar, dentro de las cuatro ruedas. Si tuviera que elegir, iría directamente al auto, pero entrar a un equipo oficial no es nada fácil. Ojalá se abra la puerta grande, y si no, tendremos que hacer la escalera con los prototipos, los SSV o en Challenger... No quiero apresurarme; llegará cuando tenga que llegar", desliza, quien confia en sus fuerzas. Porque no lo abandonan. •

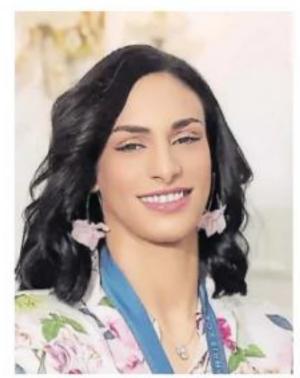

Khelif, otra apariencia

#### Imane Khelif, en un cambio de imagen drástico

Tras la polémica en París 2024, la argelina posó como una modelo

Los Juegos Olímpicos de París siguen dando que hablar pese a que culminaron la semana pasada. Una de las mayores polémicas se centró en la boxeadora argelina Imane Khelif, duramente cuestionada, ya que había sido descalificada de un Mundial por no pasar las pruebas de género e igualmente fue habilitada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para competir en Francia.

La atleta no sólo ganó la medalla de oro en su categoría, sino que además presentó una denuncia por "linchamiento digital" ante una fiscalía en París. Ya de vuelta en Argelia, su país natal, un salón de belleza ubicado a las afueras de la capital le realizó un drástico cambio de look que involucra maquillaje y peinado.

El video difundido en la red social Instagram del salón Beauty Code, muestra a Khelif sin maquillaje, con el pelo atado y guantes de boxeo; de esa manera ganó la medalla. Después de una transición, la argelina pasó a lucir una blusa de colores, aros, un peinado con pelo suelto, accesorios y un maquillaje rosado. También tiene puesta allí su medalla olímpica. "Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia", indicó el salón.

Y agregó: "Ella es una estrella. Ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de auras, había despertado tanta polémica como ella. Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Sumensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona".

Asimismo, Beauty Code insiste en que "sobre el ring no necesita ni adornos ni tacones altos", sino "estrategia y fuerza". Tras ello, el salón de belleza apuntó contra la italiana Angela Carini, la boxeadora que abandonó a los 46 segundos de su pelea contra Khelif. "La italiana nos ha demostrado que incluso aquellos que lloran en los patios de la escuela, aquellos que inventan mentiras para robar la comida ajena, pueden encontrarse en el ring", asevera. •

#### POLIDEPORTIVO » RUGBY Y FÚTBOL



Matera, en acción durante la práctica; tras el éxito, los Pumas tienen un doble desafío

# **Superación.** Igualar la fiereza de los All Blacks y elevar el rendimiento

Los Pumas tienen varias claves para el partido de la madrugada de mañana, por el Championship; cómo detener la embestida

#### Alejo Miranda PARA LA NACION

y precisión.

La buena noticia es que los Pumas ya pasaron por esta circunstancia. La mala es que, sin importar qué hagan, el desenlace puede ser el mismo. Cada vez que vencieron a Nueva Zelanda, la respuesta fue feroz. Cuando los All Blacks están afilados le pueden *pintar la cara* a cualquiera. La victoria del fin de semana pasado respondió, en gran parte, a una excelsa ejecución del seleccionado argentino en casi todos los aspectos del juego. Esto se conjugó, en simultáneo, con una serie de errores impropios del seleccionado local, la máxima potencia del rugby mundial. Se descuenta una reacción anímica y cabe esperar una mejoría de los All Blacks. Los Pumas deben responder elevando ellos también los niveles de intensidad

Los Pumas se presentan a jugar un test match por segunda vez en su historia en el Eden Park con el objetivo de revalidar la notable performance de siete días atrás. A las 4.05 de la madrugada del sábado jugarán la revancha ante Nueva Zelanda, por la segunda fecha del Rugby Championship. El triunfo en Wellington los llenó de confianza, por el resultado y sobre todo por la forma en que jugaron. La euforia fue más mesurada que en los antecedentes recientes y en sus declaraciones los jugadores

pusieron el foco en este segundo partido.

Después del éxito argentino en Sydney en 2020, los All Blacks respondieron con un triunfo por 38-0. Luego de ganar en Christchurch dos años más tarde, le siguió un ignominioso 53-3. Este patrón Puma no es exclusivo de los enfrentamientos con los All Blacks. Desde el Mundial 2007, sólo una vez lograron éxitos consecutivos ante las potencias (considerando los equipos del Tier I menos Italia): en 2022, cuando vencieron a Australia en San Juan antes de vencer por segunda vez a los neocelandeses. El piloto automático no funciona en estos casos. Los Pumas deben igualar la fiereza física con la que saldrán los locales a clamar revancha y elevar todavía más su rendimiento del partido anterior, que si bien fue muy alto dejó margen para la mejoría.

"Las dos veces anteriores que les ganamos, los All Blacks mejoraron mucho en el partido siguiente, y sabemos que van a hacer lo mismo esta vez, así que nosotros también tenemos que mejorar. Va a depender de cuánto mejoremos nosotros", reconoció el entrenador Felipe Contepomi en conferencia de prensa. "Tuvimos un buen partido pero estuvo lejos de ser perfecto. Nos enfocamos en mejorar esas cuestiones. Los Pumas se sienten que tienen más herramientas para competir de igual a igual, el tema es que estás jugando contra uno

de los mejores equipos del mundo. Nuestro desafío es volver a ser competitivos".

Lo mejor que hicieron los Pumas en Wellington fue la presión

4.05 hs
(sábado)
TV: ESPN y Disney+

#### Nueva Zelanda:

Beauden Barrett; Will Jordan,
Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb
Clarke; Damian McKenzie y TJ
Perenara, Dalton Papali'i, Ardie
Savea (c) y Ethan Blackadder; Sam
Darry y Tupou Vaa'i; Tyrel Lomax,
Codie Taylor y Tamaiti Williams.

Entrenador: Scott Robertson.
Suplentes: Asafo Aumua, Ofa
Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh
Lord, Sam Cane, Cortez Ratima,
Anton Lienert-Brown y Mark Tele'a.

#### Argentina:

Juan Cruz Alexander; Matías Moroni,
Lucio Cinti, Santiago Chocobares
y Matteo Carreras; Santiago
Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan
Martín González, Joaquín Oviedo
y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y
Marcos Kremer; Lucio Sordoni,
Julian Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas,
Joel Sclavi, Franco Molina, Tomás
Lavanini, Lautaro Bazán Vélez,
Tomás Albornoz y Bautista Delguy.

Estadio: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda. Árbitro: Andrea Piardi (Italia).

defensiva. Salieron a tacklear bien arriba y con agresividad, algo que requiere una combinación de velocidad, potencia y coordinación, y lo hicieron con gran efectividad. No dejaron pensar a los All Blacks, que lucieron aturdidos en parte por este factor. Los forwards ganaron su batalla física, imponiéndose en el contacto y pescando muchas pelotas en el ruck, además de ser superiores en las formaciones fijas. Los backs también se lucieron con variantes, precisión y capacidad de quiebre. ¿Qué deben mejorar? El exceso de adrenalina redundó en una seguidilla de penales al inicio del partido, las dificultades para salir del campo propio le otorgó ventaja territorial, dos factores que les dieron puntos demasiado fáciles al rival.

El único antecedente de los Pumas jugando ante los All Blacks en Eden Park fue producto del azar, cuando el capricho del fixture quiso que se cruzaran en cuartos de final del Mundial 2011. Los locales se impusieron 33-10 camino a su segunda corona. Los Pumas también jugaron dos partidos provinciales ante Auckland en las giras de 1979 y 1989, donde se repartieron victorias. Es la primera vez en 13 años de presencia argentina en el Rugby Championship que son invitados a jugar allí, donde los All Blacks acumulan un invicto de 49 partidos: no pierden desde 1994, cuando Francia se impuso 23-20.

"Eden Park es la catedral del rugby del hemisferio sur", reconoció Contepomi, presente como jugador en el duelo de 2011. "Para nosotros es especial jugar en Twickenham y va a ser especial jugar en Eden Park. Pero tratamos de sacarnos eso de la cabeza y enfocarnos en lo que estuvimos entrenando. Si hacemos eso, se va a reflejar en el resultado. El récord que tienen es enorme, pero es porque son los All Blacks. Son estadísticas, y están para romperse. Para nosotros lo importante es ajustarnos a nuestro plan de juego."

En su quinto encuentro como entrenador del seleccionado, Contepomi hizo algunos retoques. Es clave el regreso del capitán Julían Montoya, ausente por lesión del primer encuentro. Joaquín Oviedo, gestor del try de la victoria apoyado por Creevy, se ganó la titularidad como octavo y movió a Marcos Kremer a la segunda línea a riesgo de que éste pierda gravitación cerca de la pelota. En cambio, favorece el corrimiento de Juan Martín González como ala, su puesto natural. Lucio Sordoni "se ganó el puesto compitiendo en los entrenamientos" y relegó a Bello, que venía destacándose. En el banco, volvió a poner tres backs con el ingreso de Bautista Delguy.

Scott Robertson, también en el inicio de su ciclo, movió menos piezas que lo esperado en una apuesta por la experiencia. Lo más saliente es el regreso tras una operación en la espalda del discutido ex capitán Sam Cane, que estará en el banco. El volátil Will Jordan salta al XV inicial, lo mismo que Rieko Ioane y Caleb Clarke.

Se espera lluvia y viento para el anochecer en Auckland, un factor al que en enfrentamientos previos los argentinos no supieron adaptarse. Es parte de las cuestiones que los argentinos no pueden controlar. La más impredecible, no obstante, será la respuesta de los All Blacks. Los Pumas ya lo saben. Ahora van por el objetivo de ganar los dos partidos. Aunque no se lo propongan, de lograrlo estarán haciendo historia nuevamente. •

#### Pochettino, listo para ser el DT de los Estados Unidos

El argentino habría aceptado la propuesta de la US Soccer

Después de varias charlas, Mauricio Pochettino aceptó convertirse en el próximo entrenador
de la selección de los Estados
Unidos, según informan medios
norteamericanos. La noticia del
desembarco del exentrenador
de Tottenham, PSG y Chelsea a
la conducción del equipo estadounidense fue muy bien recibida
por los fanáticos que pedían un
técnico de renombre después de
que Gregg Berhalter fuera despedido tras la eliminación en la
Copa América.

Pochettino era uno de los principales objetivos para la vacante, según explica el sitio The Athletic, y desde hace tiempo que la Federación (US Soccer) estaba en conversaciones con sus representantes. Pochettino nunca dirigió a una selección, pero el DT argentino tuvo bastante éxito a nivel de clubes. Llevó al Southampton a un octavo puesto en la Premier League en 2013, logró resultados de liga récord con los Spurs, incluida una aparición en la final de la Liga de Campeones en 2019 y ganó un título de la Ligue 1 con PSG. Su última experiencia fue en Chelsea, que terminó sexto y logró la clasificación europea antes de su salida al final de la temporada 2023-24.

Una vez que se concrete el acuerdo, Pochettino será el entrenador más destacado del equipo desde el alemán Jurgen Klinsmann, que entrenó a la selección alemana y a Bayern Munich antes de asumir el puesto de técnico de los Estados Unidos. •

#### La guía de TV

#### Fútbol

19 » Platense vs. Barracas
Central. TNT Sports (CV 124 HD
- DTV 603/1603 HD - TC 112/1018
HD - SC 423/140 HD)
21 » Newell's vs. Racing. ESPN
Premium (CV 123 HD - DTV
604/1604 HD - TC 111/1017 HD SC 102/130 HD)

PREMIER LEAGUE

16 » Manchester United vs.
Fulham. ESPN (CV 24/103 HD DTV 1621 HD)

LIGA DE ESPAÑA

14 » Celta vs. Alavés. Dsports+
(613/1613 HD)
16.30 » Las Palmas vs. Sevilla.
ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622
HD)

#### Tenis

ATP 1000 DE CINCINNATI

12 » Los octavos de final. ESPN 3

(CV 104 HD - DTV 1623 HD)

## espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion & espectaculos@lanacion.com.ar



Elegancia, talento y audacia, marcas registradas de la actriz que marcó a generaciones desde la pantalla

ARCHIVO

1930-2024

# **Gena Rowlands.** El adiós a una actriz que afrontó todos los riesgos

La artista de espléndido rostro e innata rebeldía falleció anteayer, a los 94 años; fue el corazón de la obra de John Cassavetes | PÁGINA2

Texto Paula Vázquez Prieto PARA LA NACION

#### Detenciones por la muerte de Matthew Perry

**KETAMINA.** Cinco personas fueron acusadas de la muerte del actor Matthew Perry, estrella de la popular serie *Friends*, sucedida el año pasado por una sobredosis de ketamina, informó un fiscal federal de Estados Unidos.

"Los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal. Sabían que era un riesgo muy grande para Perry, pero lo hicieron igualmente", dijo Martin Estrada, fiscal del estado de California. "Al final, estos acusados estaban más interesados en sacar provecho del señor Perry que en preocuparse por su bienestar", subrayó Estrada. Los cinco incluyen a dos médicos y al asistente del actor. Uno de los médicos, Salvador Plasencia, enfrenta hasta 120 años de reclusión en una prisión federal, dijo Estrada.

Fuentes policiales dijeron que habían secuestrado computadoras, teléfonos y otros equipos electrónicos para determinar quién le suministró al protagonista de Friends la ketamina que le provocó la pérdida de conciencia y que terminó en su ahogamiento en el jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023, en Los Ángeles

Perry estaba tomando ketamina como parte de una terapia para la ansiedad y la depresión, pero su última sesión había sido una semana antes de su muerte, por lo que la ketamina encontrada en su sistema no fue prescripta por un médico. La policía de Los Ángeles dijo en mayo que estaba trabajando con la DEA y con el Servicio de Inspección Postal norteamericano en una investigación sobre por qué el actor de 54 años tenía tanto anestésico quirúrgico en su sistema.

Un asistente del actor lo encontró boca abajo en su jacuzzi el 28 de octubre y los paramédicos que fueron llamados inmediatamente lo declararon muerto. Su autopsia, publicada en diciembre, encontró que la cantidad de ketamina en su sangre estaba en el rango de una anestesia general utilizada durante una cirugía.

El medicamento de décadas de antigüedad ha experimentado un gran aumento en su uso en los últimos años como tratamiento para la depresión, la ansiedad y el dolor. Personas cercanas a Perry dijeron a los investigadores forenses que se estaba sometiendo a una terapia de infusión de ketamina. Pero el médico forense dijo que el último tratamiento de Perry había sido hacía una semana y media y, por lo tanto, no explicaría esos niveles. •

iempre adherida a la figura de John Cassavetes, marido y director de sus mejores películas, Gena Rowlands, quien murió anteayer a los 94 años, ha sido una actriz bisagra para el cine de Hollywood. La artista falleció en su hogar de Indian Wells, California, rodeada por su familia, incluido su esposo, Robert, y su hija Alexandra Cassavetes.

Gena Rowlands apareció tímida en la televisión de los tempranos 50 y en varias películas que marcaron el crepúsculo del clasicismo-como la olvidada Los valientes andan solos (1962)-, para luego convertirse en el corazón de la obra independiente de Cassavetes: el rostro estelar de Faces (1968), el genio interpretativo en la magistral Una mujer bajo influencia (1974), la feroz pistolera que enfrenta a la mafia en Gloria (1980). Pero Gena Rowlands también dio cuerpo a una mujer inusual en el cine en esos tiempos de cambio, incluso en papeles menores como el de la esposa que acompaña a la jungla al médico que interpreta Rock Hudson en Laberinto trágico (1962), de Robert Mulligan. Una mujer que resquebrajaba su rol tradicional, que expandía esa belleza rubia y sumisa para arreciar inesperadas rebeldías. Su muerte es el final de un tiempo que permanece cautivo en su legado, en la evocación de sus riesgos, en la transición de una estrella en ascenso a la actriz que se convirtió en el último estandarte de la contracultura y la independencia.

#### Primeros tiempos

Gena Rowlands nació en la ciudad de Cambria, en Wisconsin, y pasó su infancia en varios estados empujada por la actividad política de su padre, un banquero y legislador de ascendencia escocesa. Su madre, primero ama de casa y luego actriz de teatro, fue quien le contagió su amor por el artey apenas alcanzó la adolescencia se decidió a estudiar en la Academia de Artes Dramáticas de Nueva York. Eran los tempranos años 50 y el mundo de la interpretación se veía revolucionado por las enseñanzas de Konstantín Stanislavski que propagaba la escuela de Lee Strasberg, por el impacto que Stella Adler tuvo en una generación deactores con Marlon Brando a la cabeza, y por el impulso de la renovación del teatro de posguerra. En esos años, Rowlands formó parte de varias compañías teatrales y se lució en el Provincetown Playhouse, un teatro histórico del Greenwich Village que había formado actrices de la talla de Claudette Colbert, Anne Harding o Bette Davis.

A John Cassavetes lo divisó por primera vez en el vestuario de la Academia en Carnegie Hill, por donde solía deambular cuando se escabullía para espiar a los cantantes de ópera en los auditorios. Por entonces no imaginaba romance alguno, pese a que la deslumbró la belleza de futuro director, apenas un año mayor. "Entonces solo quería actuar", revelaba en una entrevista con The New York Times de 2016 sobre ese primer encuentro con su futuro marido y compañero de aventuras. El encuentro formal se produjo en 1951, en el mismo año en que ella abandonaría la Academia antes de graduarse por no poder afrontar el pago de la matrícula. Cassavetes actuaba en una puesta estudiantil de Curva peligrosa, del británico J. B. Priestley, y al terminar la función conversaron un largo rato. No hubo flechazo sino una amistad que con los años se convirtió en matrimonio y en una de las más fructíferas colaboraciones artísticas. Se casaron en 1954 y tuvieron tres hijos, Nick, Alexandra y Zoe, todos directores de cine y herederos de la pasión de sus padres.

En ese tiempo de amor y primeros pasos en el teatro, la televisión asomó como un territorio posible para ejercer el oficio y ganar algo de dinero. Rowlands debutó en la Su figura fue sinónimo del Nuevo Hollywood, con protagónicos inolvidables en *Opening Night* y *Gloria*, entre tantas otras

1930-2024

# Gena Rowlands. La actriz que encarnó como nadie a mujeres inusuales del cine

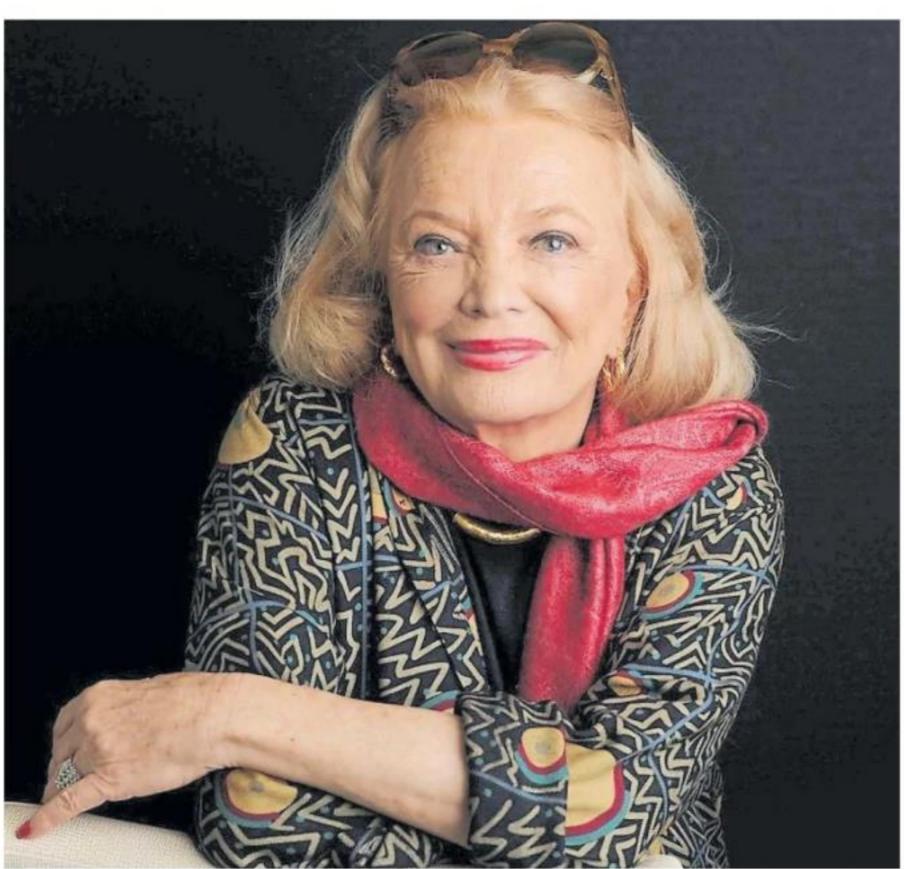

Emblema de un tiempo de cambios y transformaciones de Hollywood

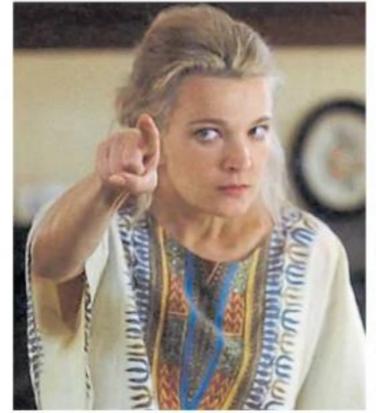



pantalla chica en ese mismo 1954 en

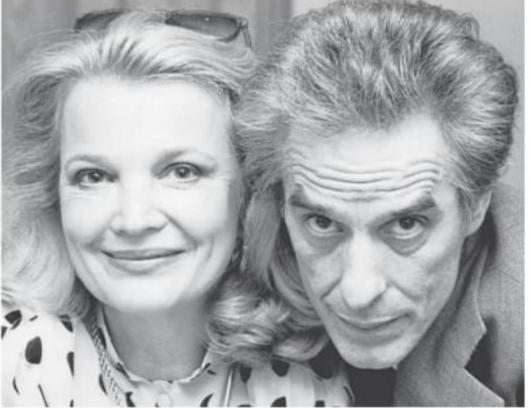

Con John Cassavetes, su amor y socio creativo

Con John Cassavetes, su amor y socio creativ

la serie Top Secret, protagonizada por Paul Stewart. En la década del 50 sus títulos televisivos fueron antologías como Robert Montgomery presenta, Armstrong Circle Theatre o Goodyear Television Playhouse mientras seguía en Broadway. En 1958, Cassavetes preparaba el que sería su debut como director en el cine, Shadows, ópera prima que

#### Un trabajo decisivo

pendencia en Hollywood.

De alguna manera, Shadows fue el puntapié inicial de Cassavetes en el cine, el modelo de improvisación

perfilaría el camino para la inde-

#### PARA VOLVER A VERLA

- Hampa dorada está disponible en Disney+
- Noche en la tierra está disponible en Mubi
- Gloria está disponible en Apple TV+
- Diario de una pasión está disponible en Max

y de producción de películas fuera de la industria, la alquimia entre la colaboración de los actores y los resultados en la pantalla. Rowlands aseguraba que ella no había participado en la gestación de esa primera película, que era "todo de John", pero lo cierto es que a partir de allí el trabajo conjunto fue decisivo para sus carreras. En televisión actuaron en el mismo 1959 en el western Laramie y en Johnny Staccato, una serie popular de detectives. Mientras tanto, Rowlands asomaba en el cine: sus primeros dos papeles importantes fueron en Los valientes andan solos y Laberinto trágico, ambas de 1962.

Si bien en los primeros años 60 Rowlands seguiría en televisión en series como Bonanza, El virginiano, Doctor Kildare, Alfred Hitchcock Presenta o Peyton Place, sería el protagonismo en el cine de Cassavetes el que le depararía la verdadera consagración profesional.

Pese a ese futuro auspicioso, Un niño espera (1963) fue una fruta agridulce para el matrimonio Cassavetes. John había pasado de ser una promesa del underground a convertirse en un nombre codiciado por Hollywood tras la experimental La canción del pecado (1961) con Bobby Darin, y la producción de Stanley Kramer prometía una entrada triunfal al sistema de estudios. Gena Rowlands dio vida a la joven madre de un niño con autismo, atrapada en la encrucijada entre el deber y el abandono.

Faces (1968) fue el verdadero inicio del trabajo conjunto de Gena Rowlandsy John Cassavetes. Filmada desde 1965 en su propia casa, con ínfimo presupuesto (resultado de lo ganado por ambos en televisión, hipoteca inmobiliaria y préstamos de amigos) y luego de prolongados ensayos y colaboraciones conjuntas con el grupo de actores, marcó la estela para lo que vendría.

Pensada como una reflexión sobre el propio sistema de Hollywood, al mismo tiempo que una exégesis sobre la pareja y sus crisis, recorría un día y una noche en la vida de un grupo de personajes enredados en conversaciones alcoholizadas, disputas amorosas y desacuerdos ideológicos.

Rowlands exponía en su rostro en primerísimo plano las emociones desgarradas de Jeannie, una prostituta, una joven actriz, una amante dolida, una mujer en carne viva. Faces irrumpió con una fuerza descomunal en el surgimiento del Nuevo Hollywood, con una estética incomoda e innovadora, alejada de la dramaturgia convencional y de los géneros, casi como un estado del alma contenido en la materia de los cuerpos y el grano del celuloide.

En los años que siguieron la carrera de Gena Rowlands consiguió momentos mágicos e inolvidables, películas que la consagraron como la actriz más importante de su generación, ajena al título de estrella, síntoma de una transformación que apenas comenzaba. Basta ver la seguidilla: Así habla el amor (1971), Una mujer bajo influencia, Opening Night (1977), Gloria (1980), Torrentes de amor (1984). Si Faces había revolucionado el lenguaje cinematográfico y sentado las bases de un nuevo modo de producción ciertamente independiente, las películas que siguieron exploraron las diversas aristas del cine, sus conexiones con mitos en decadencia, como lo hizo Así habla el amor con la comedia romántica en ese retrato ácido y divertido sobre la pareja, o Una mujer bajo influencia sobre la locura y el amor, la condición de la mujer en el matrimonio y los límites concretos de la familia.

GETTY

GETTY

Rowlands se convirtió en el emblema de una nueva forma de concebir la actuación, con límites porosos entre la vida y el oficio, con una renovada concepción de la experiencia, con gestos reflexivos sobre el arte y su capacidad de trascendencia.

Si Una mujer bajo influencia es citada como el peldaño más elevado de su fama, con la célebre escena en la calle en la que Mabel arremete contra transeúntes y espectadores, habitada por los fantasmas de su propio interior, Opening Night va a conseguir elevar esa condición al propio terreno de la autoconsciencia, evocando la herencia de su amada Bette Davis en La malvada. pero también reinventando su propio pasado en el teatro, los misterios de un arte efimero. Una de las mejores historias sobre Broadway y las máscaras de la actuación, so-

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024



bre la identidad y el paso del tiempo, sobre la relación del cuerpo con el deterioro y la extinción. La película fue ignorada en su estreno en los Estados Unidos cuando Hollywood comenzaba a dejar atrás su momento de ebullición creativa y contracultural que habían sido los 60 y primeros 70. No obtuvo críticas en la mayoría de los diarios y se la ninguneó hasta que Rowlands ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Esa experiencia condujo al director a aceptar el desafío de hacer Gloria luego de que Barbra Streisand se bajara del proyecto a cargo de la Columbia. Rowlands se convierte en guardiana de un mundo amenazado, justiciera en el juego peligroso que el estilo abstracto de Cassavetes condensa como salido de una fantasía infantil.

Cassavetesy Rowlands encontraron la más inesperada despedida de su trabajo conjunto en Torrentes de amor. Cuando Sarah (Rowlands) se pregunta si el amor es una corriente que fluye y nunca se detiene, lo que indaga es ese estado de permanente movimiento que construyen las emociones y los deseos. Rowlands se despedía de una etapa irrepetible de su carrera, del compañero de su vida, de esa alquimia creativa que había resultado tan inspiradora para sus contemporáneos e imprescindible para sus seguidores.

#### Después de John

Cassavetes moría en 1989 luego de una larga enfermedad. En esos últimos años Rowlands se sumó al mundo de Woody Allen en La otra mujer (1988), retrato de la crisis de mediana edad de una profesora de filosofía que evoca tanto los fantasmas del propio Allen como su admiración por el estilo cassavetiano de dirección. Rowlands encarna a su personaje en los momentos más difíciles de su vida sin hacer de su dolor un espectáculo, con una tensión contenida que parece resquebrajarse en sus encuentros con un amor frustrado (Gene Hackman), un marido infiel y distante (Ian Holm), y un exterior que la confina a un espacio cada vez más reducido.

La recta final de la carrera de Gena Rowlands estuvo marcada nuevamente por un trabajo colaborativo, en este caso bajo la dirección de su hijo mayor Nick Cassavetes. Si bien tuvo apariciones en diversas películas a partir de los 90 y hasta su retiro en 2014. Con Gena Rowlands se despide el último fragmento de aquel tiempo de cambios y transformaciones que vivió el cine de Hollywood en los años 60.

Su colaboración con John Cassavetes fue mucho más que la de su actuación: dio forma a muchos de sus guiones, participó en la gestación financiera de sus proyectos cinematográficos, fue productora de hecho bajo el techo de su propia casa, comandante de los ensayos, crítica y discutidora de su estilo. Su muerte no puede arrebatarnos la genialidad de su estilo, la magia de su persistente belleza, el esplendor de sus gestos, el legado de su oficio. Nos queda el misterio, la pasión y el recuerdo; nos quedan las películas.

## Cómo es el primer capítulo de la serie sobre la reina Máxima

STREAMING. El relato se imprime sobre una comedia liviana acerca de los inicios de la relación entre los reyes de Países Bajos; algunos toques porteños le dan frescura al guion



El actor Martijn Lakemeier (Guillermo) y Delfina Chaves (Máxima) se presentan en público

FOTOS DE MAX

#### Natalia Trzenko LA NACION

En un momento del primer episodio de Máxima, la serie sobre el romance entre los ahora reyes de Países Bajos, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de Orange, la joven economista argentina radicada en Nueva York le cuenta a sus padres que su nuevo novio no es el abogado que les había contado sino, literalmente, un príncipe que conoció en Sevilla. "¿Es Felipe?", pregunta la madre emocionada (Valeria Alonso), un entusiasmo que decae visiblemente cuando su hija le explica que no, que no está saliendo con el entonces Príncipe de Asturias sino con Guillermo Alejandro "¿Quién?", reacciona desconcertada la mamá de quien se convertiría luego en una de las integrantes más populares de la nobleza europea y amiga de Felipe VI.

La escena, interpretada en castellano, le aporta humor a la serie de seis episodios (ya tiene segunda temporada confirmada), basada en el libro Máxima Zorreguieta. Madre patria de Marcia Luyten que protagoniza Delfina Chaves.

Desde los títulos, el programa grabado entre España y los Países Bajos advierte que lo que se está a punto de ver está "inspirado en hechos reales mezclados con dramatizaciones y ficción". Es decir, no todo lo que se muestra de la relación entre Máxima y su príncipe,



Un romance natural y sin estridencias

interpretado por el actor neerlandés Martijn Lakemeier. Ocurrióen realidad, pero toda licencia creativa que se hayan tomado los productores está lo más cerca que se pueda imaginar de los hechos.

La estrategia narrativa funciona: los espectadores acostumbrados a recorrer esa borrosa línea entre realidad y ficción se sentirán cómodos con lo que se ve en pantalla. Acaso sea resultado de haber visto y disfrutado de esa ambigüedad en las seis temporadas de The Crown. Que no fue un problema para el público pero sí para los guardianes de los secretos de la corona británica, que exigieron a los productores de la serie de Netflix una leyenda similar a la que aparece al comienzo de Máxima.

Hasta allí llegan las comparaciones entre aquel ciclo y esta serie disponible en Max. Más allá de sus costados telenovelescos. la ficción ganadora de 21 premios Emmy contaba con una ventaja que Máxima no tiene: un guionista excepcional, Peter Morgan, quien se encargó de hacer de la ficción histórica mucho más que un cuento de hadas con ribetes melodramáticos. Al menos eso es lo que se desprende del primer episodio de Máxima, el único disponible hasta ahora en la Argentina, y el único

al que tuvo acceso la prensa antes

del estreno. Desde la primera escena, que muestra el enojo de Zorreguieta cuando se entera de que su padre no podrá asistir a su boda con Guillermo Alejandro, queda claro cuál será el conflicto central de la temporada, que luego va hacia atrás para seguir cronológicamente el desarrollo de la relación entre ambos. Con una puesta en escena convencional y un guion que podría ser el de cualquier comedia romántica del montón, lo mejor de la serie es la evidente química entre sus protagonistas y especialmente la interpretación de Chaves, que consigue transmitir la personalidad y las diferentes facetas de su personaje con una soltura notable. Especialmente porque el 90 por ciento de sus diálogos son en inglés, con algunas pizcas de porteño que aparecen en los momentos indicados. La argentinidad del personaje y su entorno evita las generalidades y estereotipos para concentrarse en las particularidades de la familia que busca retratar.

Más cerca de las livianas películas que todas las Navidades se estrenan con sus cuentos sobre el enamoramiento de una plebeya y el príncipe europeo que no deberían amar que de los relatos históricos de mayor alcance dramático, Máxima, la serie, entretiene, que no es poco. Aunque tampoco demasiado.

El tiempo para la ciudad

Fuente: SMN y Observatorio Naval

www.lanacion.com.ar/tiempo

Hoy mín. 9° | máx. 14°

Variable

Variable Soleado, con algunas nubes durante el día Mañana mín. 12° | máx. 15°



Variable Soleado, con algunas nubes y brisa Sale 7.32 Se pone 18.24

Luna

**Sale** 14.48 **Se pone** 6.09

Nueva 2/9

**ઉ** Creciente 11/9○ Llena 19/8

Menguante 26/8

SANTORAL San Esteban de Hungria | UN DÍA COMO HOY En 1977, muere Elvis Presley, considerado "el rey del rock" | HOY ES EL DÍA del Ron

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 8 | I | 6 | 3 | 1 | Þ | 9 | 2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | L | 5 | I | 6 | 3 | 8 | 1 |
| ε | S | t | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | I |
| S | 4 | 8 | 6 | t | 1 | 2 | 3 | 9 |
| τ | t | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | S | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 8 | ε | S | I | Þ | L |
| L | 6 | 9 | 2 | S | ε | ÷ | τ | 8 |
| Z | 8 | I | b | 6 | 1 | 9 | 9 | ε |
| b | 3 | 5 | I | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 9 |   | 8 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 5 | 7 |   | 4 |   |   | 2 |
|   | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 7 |
|   |   |   |   | 3 |   |   | 6 |   |
|   |   | 8 |   |   | 7 |   |   | 1 |
| 6 |   |   | 1 |   |   |   |   | 5 |
| 1 | 9 |   |   |   |   | 4 |   | 3 |
|   |   |   |   | 1 |   | 7 | 2 | 6 |
|   |   |   |   | 7 | 3 |   | 1 | 8 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



**Hablo sola** Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

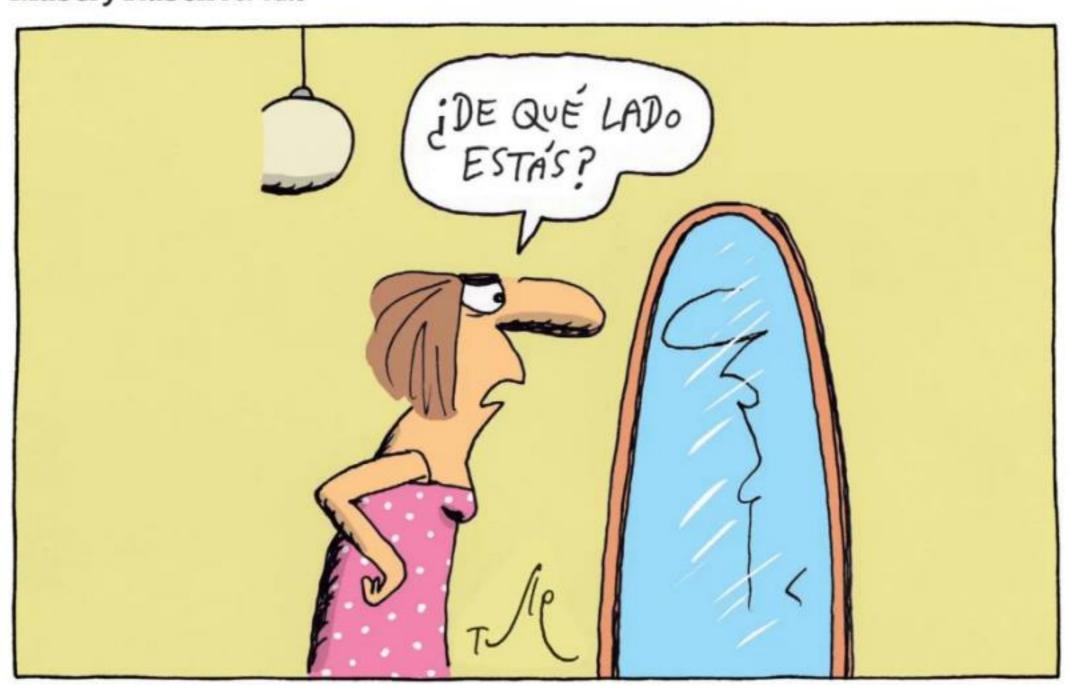

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

